## LA PROVINCIA

www.laprovincia.es

DIARIO DE LAS PALMAS

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100%

#### COLAPSO EN LA ACOGIDA DE MENORES MIGRANTES

## Clavijo logra sentar al Gobierno y al PP para un pacto migratorio

El Ejecutivo de Sánchez acepta negociar «cuanto antes» la reforma de la ley de extranjería ❖ «Si el revuelo sirve para un acuerdo, bienvenido sea», dice el presidente canario El Gobierno de España está dispuesto a sentarse con Núñez Feijóo «cuanto antes» para lograr un pacto migratorio que reforme la ley de extranjería. El planteamiento de Canarias, con el reglamento de acogida de menores y el acuerdo previo con el PP, ha provocado que el Ejecutivo retome la negociación rota en junio. «Si el revuelo sirve para un acuerdo, bienvenido sea», asegura Fernando Clavijo.

PÁGINAS 20 y 21



JOSÉ CARLOS GUERRA

El PSOE recupera la alcaldía de Guía después de 31 años El socialista Alfredo Gonçalves, a la izquierda, es desde ayer nuevo alcalde de Santa María de Guía al tumbar una moción de censura con otros cuatro partidos al regi-

dor de Nueva Canarias Pedro Rodríguez, a la derecha. El PSOE recupera el bastón de mando guiense 31 años después de mayorías nacionalistas. Rodríguez, arropado ayer por los renovadores canaristas con Teodoro Sosa al frente, deja la alcaldía con críticas a la deficiente gestión y a la inacción de la dirección de NC. PÁGINAS 10 y 11

#### LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

#### Movilidad pasa la obra de la Metroguagua en Santa Catalina a Urbanismo

La concejalía de Movilidad, que dirige José Eduardo Ramírez, tira la toalla en Santa Catalina, la única obra que iba a ejecutar del proyecto de la Metroguagua. El subterráneo con un falso túnel bajo el parque, que había sido adjudicado a Acciona-Lopesan, y que se incrementó en gasto de 16 a 24 millones, pasa a ser gestionado por la concejalía de Urbanismo.

#### **SUCESOS**

Un tiburón mata al sur de las Islas a una alemana que pescaba desde un catamarán

#### Retiro lo escrito

#### Una democracia que no rechiste



Alfonso González Jerez

h, sí, la transparencia. ¿Hasta dónde es posible la transparencia en los asuntos públicos, por ejemplo, en las relaciones entre dirigentes políticos y medios de comunicación? Yo sostengo ya resignadamente - que pedir una transparencia plena, absoluta e incondicional es un necedad naif no solo imposible, sino indeseable. Trasladándolo al plano individual sería el equivalente al compromiso de no mentir jamás, ni por acción ni por omisión, y ser sistemáticamente transparentes sobre lo que pensamos de vecinos, amigos, familiares y otros animales de compañía. En muy pocas semanas el 99,99% de los individuos habría caído en una agorafobia feroz y probablemente homicida. La transparencia es aquí y ahora un anhelo casi religioso y, por tanto, infinito, inalcanzable, siempre superable. Si un periodista habla con

un director general o un diputado de la oposición para armar una información contrastada y veraz, ¿debe contar sus conversaciones en beneficio de la transparencia? ¿Tenemos que realizar un making of detrás de cada información aunque fulminemos así a nuestras fuentes cada día?

Ese cántico de defensa de la democracia, con Pedro Sánchez interpretando a Aquiles en su deber de derribar la ciudad de los bulos. es una extraña y preocupante ensalada de medidas y disposiciones insuficientemente esclarecidas. En parte es una trasposición del Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación aprobado el pasado marzo por el Parlamento europeo y que entrará en vigor en toda la UE en 2025. Es un aceptable reglamento de mínimos y no conozco a ningún periodista que lo desprecie. Pero atención: el reglamento se dedica a proteger a los periodistas y a la libre circulación de la información, no a blindar a los gobiernos asaeteados por supuestas o verdaderas fake news, como parece ser el objetivo estratégico del

sanchismo. Protección de la independencia editorial, transparencia y publicidad en la propiedad accionarial de los medios, prohibición de los programas espías, medios públicos independientes cuya dirección se deberá asignar mediante procedimientos abiertos y no discriminatorios, imparciales y plurales, transparencia, de nuevo, en la publicidad institucional, control de las grandes plataformas digitales en su gestión de la censura y la tergiversación evidente de los hechos.

El llamado, con un cinismo ya abotargado, plan de regeneración democrática anunciado ayer solo se superpone muy parcialmente al texto reglamentario europeo. Uno sospecha que el Gobierno no ha ido más lejos en sus sarpullidos iliberales, precisamente, para no verse criticado en Bruselas. Los sanchistas incluyen la creación de una comisión parlamentaria de bulos -que con toda probabilidad se convertirá en un bulo en sí misma - y más gravemente aun, proponen «una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación», a cargo nada me-

nos de la seguridad nacional del Estado (sic), así como el endurecimiento de las leves del derecho al honor y al derecho de rectificación. Esa es, cabe insistir, la diferencia entre el reglamento europeo y el plan de regeneración del Gobierno español: el primero está dedicado, básicamente, al apoyo a la libertad de información y opinión y al trabajo de los periodistas; el segundo, a dotar al poder político de un conjunto de exigencias normativas y reformas legales para controlar los daños que pueden ejercer los medios en lo reputacional, lo político y lo electoral. Lean simplemente la mayoría de los puntos del plan regeneracionista e imaginenlo presentado por Miguel Tellado y Cuca Gamarra. A la izquierda le produciría un síncope.

Ya veremos si el PSOE saca esto adelante en la Cortes. Por el momento ayer anunció que llamaría al PP a negociar la reforma de la ley de Extranjería para emprender la distribución de menores migrantes no acompañados en otras comunidades autónomas. A ver si es verdad o una fake news.

#### A la intemperie

#### ¿La realidad 0, yo?



Juan José Millás

levo toda mi vida escuchando decir que el pesimismo es de derechas. Toda la vida de Dios y toda la vida del diablo, en serio: el pesimismo es de derechas, el pesimismo es de derechas, el pesimismo es de derechas. Millás, no caigas en la trampa del pesimismo, por favor, me recomiendan. Pero la gente de derechas que yo conozco no es pesimista porque por lo general no tiene razones para serlo: les va bien. Se ensombrecen cuando se arruinan o les sobreviene una úlcera de estómago: lógico. De ahí que quien vive permanentemente en la ruina o cagando sangre sea pesimista. La sentencia se ha repetido tantas veces que yo mismo, cuando amanezco triste, me pregunto si me estaré volviendo de derechas. Sé que estas categorías (derechas e izquierdas) dejaron de funcionar hace tiempo como explicación del mundo, pero ya que se siguen utilizando en las tertulias radiofónicas, me apuntaré provisionalmente a su vigencia.

Se lo digo a mi psicoanalista: -El mundo camina hacia su

autodestrucción. -¿Es mundo o usted? -pregunta ella.

-Yo no dispongo de ningún

arsenal nuclear -respondo. -¿Está seguro?

Me quedo pensativo. No digo nada, pero pienso que mi subconsciente es un verdadero depósito de armas de destrucción masiva. Hay días en los que me asomo a él, o él se asoma a mí, y se me ponen los pelos de punta de toda la basura atómica almacenada en el sótano de mi memoria.

 -Lleva usted razón -concedo-, cada ser humano dispone de una bomba atómica personal preparada para reventar en cualquier comento. El propio corazón puede estallar ahora mismo: se llama infarto y en ocasiones revienta por culpa de los pensamientos sombríos de su dueño.

Regreso a casa dándole vueltas al asunto del pesimismo. Durante el trayecto, asisto a una pelea desagradable entre dos conductores cuyos coches se han rozado. Se dicen el uno al otro auténticas barbaridades y están a punto de llegar a las manos. En uno de los automóviles va un crío de menos de diez años, hijo de uno de los contendientes, que observa a su padre con terror. A ver, me digo, ¿quién es más pesimista, la realidad o yo?

#### LA PROVINCIA

Director: Antonio Cacereño Ibáñez

#### acacer@laprovincia.es - @ajcace

**EDITORIAL PRENSA CANARIA** Alcalde Ramirez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, ISSN 1576-0820 D.I. G.C. 717/1968

www.laprovincia.es y www.editorialprensacanaria.es

#### Subdirector:

Fernando Canellada

#### Redactores jefe:

Soraya Déniz, Javier Durán y Dunia E. Torres

Jefes de Sección: Misraim Rodríguez, Manuel Ojeda, Nora Navarro y Jacobo Corujeira

Directora Comercial: Vanessa Merino Jefe de Contabilidad: José Uría

Redacción y administración: Tfno.: 928 479 400, Fax: 928 479 401 Apd. de Correos, 180. laprovincia@epi.es

#### Publicidad:

publicidad.laprovincia@epi.es Tfnos.: 928 479 412 / 400 Fax: 928 479 413

#### Suscripciones:

suscriptor@laprovincia.es Tfno.: 928 479 496

#### CLUB LA PROVINCIA

Director: Javier Durán. León y Castillo, 39 - 928 479 400

© Editorial Prensa Canaria, S.A. Las Palmas de Gran Canaria.







DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA







ESTA EMPRESA SE HA ACOGIDO A LAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA COFINANCIADAS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS REGIONES ULTRAPERÍFERICAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN CANARIAS.

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

#### HUMOR

PADYLLA



#### **EL RETROVISOR**

FERNANDO MULTITUD

#### Dos cabildos en uno y dos ayuntamientos en el mismo

Un atento lector de San José del Álamo quiere manifestar que «hay dos cabildos» en la misma institución insular. Es decir, uno tiene el ritmo socialista y otro el de Nueva Canaria. Algo parecido ocurre en Teror, apunta. Un ayuntamiento lo gestiona el PP y otro, el PSOE. Eso dicen.

#### Vecinos de Agüimes con Miguel Ángel Revilla

Un grupo de vecinos y vecinas de Agüimes que se encuentra por la Península disfrutando de vacaciones compartía ayer con gran regocijo su encuentro con el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. Como recordarán, regionalista popular por el taxi y las anchoas de Santoña.

#### Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible

## Urbanismo asume el subterráneo de la Metroguagua en Santa Catalina

El edil de Movilidad indica que ya no se dan «las condiciones» para realizar su área la obra, la única del sistema de transportes que iba a ejecutar Guaguas

Adzubenam Villullas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El área de Planificación y Desarrollo Urbano asumirá la obra del subterráneo de la Metroguagua a su paso por Santa Catalina. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, apuntó que la nueva licitación de este proyecto la hará la concejalía que dirige Mauricio Roque en lugar de la empresa Guaguas Municipales -cuyo presidente es él mismo-. La anterior adjudicación tuvo que ser revocada en agosto dados los imprevistos sobrevenidos durante el transcurso de los trabajos que hasta ahora había realizado la contrata, entre los que se cuentan servicios sin contabilizar y mayor inestabilidad del terreno, por lo que suponía un sobrecoste del 50%, tal y como detalló Ramírez este martes en la comisión de pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible.

La obra de la Metroguagua en Santa Catalina, consistente en la creación de una parada subterránea bajo el parque mediante un falso túnel, fue adjudicada a la UTE Acciona-Lopesan, por

16.550.257,72 euros. Tras varias peticiones de ampliación de crédito, finalmente cifró el aumento en 24.824.712,5 euros, por lo que rondaba ya el 50% del precio de adjudicación. Ramírez resaltó durante su comparecencia que esta cifra «no entra dentro de la legalidad», dado que incumple la Ley del Sector Público, que impide este supuesto en caso de modificación del contrato vigente. Las obras, que empezaron en 2022, llevan paralizadas casi un año.

Movilidad ha emplazado a la UTE a una mesa de negociación para tratar la liquidación del contrato. Ramírez indicó que «nuestra intención era tenerlo antes de ter-



Obras del subterráneo de la Metroguagua a su paso por Santa Catalina en el lado del Refugio. JUAN CASTRO

minar el mes de agosto, pero no ha sido posible por las vacaciones de algunos de los intervinientes», el edil añadió que acaban de retomar las conversaciones pertinentes y que esperan «tener todo listo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo». Esto permitiría retomar la licitación de la obra en las nuevas condiciones.

Esta nueva licitación la retomará Geursa, en lugar de Guaguas Municipales. «En aquel momento se tomó esa decisión porque convenía que fuera Guaguas por una cuestión de recursos para poder desarrollarlo, circunstancias que ya no se dan», resaltó Ramírez durante la comisión, «lo normal es que sea Urbanismo quien gestione todas las obras, como ha hecho con todas las demás de la Metroguagua». Y es que este tramo es el único que iba a ejecutar Movilidad en lugar de Urbanismo.

Movilidad hará un estudio del tráfico en la calle Doctor José Guerra para devolver o no la doble vía

La obra de Santa Catalina se vio afectada por suministros que no estaban o estaban mal cartografiados. Caso de un cable de alta tensión que da suministro de energía a la ona portuaria, por lo que se necesitaba el permiso del Ministerio de Industria para moverlo. El otro gran inconveniente sobrevenido fue la mayor inestabilidad del te-

rreno, lo que ponía en peligro varios edificios. Esto obliga a una modificación en los métodos de construcción del falso túnel y a utilizar pilotes secantes hincados en lugar muros pantallas.

El edil del PP Gustavo Sánchez indicó que se trata de «una decisión acertada» y resaltó que debe ser el camino a seguir, concentrando todas las obras. El concejal opositor, también en referencia a la Metroguagua, le planteó a José Eduardo Ramírez otras cuestiones referentes a otros tramos que han sido polémicos en los últimos meses. Caso de la calle Doctor José Guerra Navarro, en La Isleta, donde los vecinos llevan meses manifestándose para retomar la doble vía. El edil de Movilidad señaló que harán un estudio de tráfico en los próximos días.

#### Movilidad trabaja ahora para permitir el paso de bicis y vehículos PMR a El Confital

Ramírez señala que la vía debe ser regulada por seguridad y para evitar aglomeraciones

A. V.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ahora sí. La concejalía de Movilidad trabaja para que bicicletas, vehículos para personas con movilidad reducida (PMR) y taxis puedan entrar a El Confital a través de la carretera recién rehabilitada, por donde el resto del tráfico está ya restringido. Así lo que aseguró este martes el concejal del área, José Eduardo Ramírez Hermoso, en la Comisión de Pleno de Urbansimo y Desarrollo Sostenible.

Una resolución emitida por Movilidad la semana pasada excluye la entrada a El Confital a todo tipo de vehículos, también sin estas excepciones, que sí estaban contempladas en un principio en los planes de Ciudad de Mar para regular los accesos a este paraje natural; decisión que ha sentado mal a los usuarios de la zona.

Ramírez señaló que esta prohibicion «es lo que permite la ordenación jurídica, otra cosa es que trabajemos para cambiarla». La idea es que la vía pueda convertirse en un carril bici con vallas para evitar aglomeraciones y que los vehículos PMR y taxis no entren «de manera descontrolada». Recalcó que antes «tampoco se podía entrar con bicis».

Esta regulación se hará por motivos de seguridad, apuntó el edil de Movilidad, «tenemos que fijar muy bien por dónde deben ir las biciletas. Es una zona natural y además con desprendimientos».

## Roque afirma que Geursa trabaja «a pleno rendimiento» a pesar de Valka

El PP solicita «reducir la fractura de la confianza» por este supuesto caso de corrupción y el edil de Urbanismo los llama «inquisidores»

A. V.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tripartito y oposición volvieron a tirarse los trastos este martes a cuenta del Caso Valka, en esta ocasión en la Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible. El concejal de Planificación y Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, replicó al edil del PP Gustavo Sánchez que Geursa está trabajando «a pleno rendimiento» a pesar de las investigaciones que está

realizando la Fiscalía Anticorrupción en la sede de la entidad a cuenta del citado caso.

Sánchez señaló que será en la Junta General de Geursa -entidad de la que él es consejero- de este jueves cuando «se profundizará más» sobre el caso. No obstante, recordó que el Ayuntamiento hasta ahora ha tomado medidas y apuntar que «la responsabilidad de restañar o reducir la fractura de la confianza de los ciudadanos hacia la administración cuando hay un presunto caso de corrupción», al tiempo que les insistía que el equipo de gobierno tiene «la obligación de garantizar una investigación seria y profunda y que alcance a dar con la verdad».

Roque cuestionó las palabras de Sánchez y le espetó que «la fractura en la sociedad son ustedes los únicos que la ven, Geursa sigue con su proyecto», para acto seguido elevar más el tono y tachar a los populares de convertirse en «inquisidores que lo que buscan no es la verdad, lo que buscan es un resultado distinto».

Roque, quien insistió en que el sumario sigue siendo secreto, cuestionó que el PP se haya personado en Valka: «¿cómo pueden hacerlo sin presentar la querella? Si no se los ha dicho el juez ya se los dirá». Al mismo tiempo que les acusó de quebrantar «el principio de presunción de inocencia» y de no dar cuenta, «hablen de lo que les corresponde». Sánchez, no tuvo la oportunidad de dar la réplica dado que el concejal de Urbanismo cerraba el turno de palabra.

El Caso Valka implica a seis personas, entre las que se encuentran la gerente de Geursa, Marina Más; el coordinador de la oficina técnica de la entidad, Carlos Cabrera; y el jefe del departamento jurídico de la misma entidad, Luis Pérez. De ahí que la oposición cuestione al Ayuntamiento sobre qué pasará con estas personas. También están bajo la mira de Fiscalía Miguel Ángel Padrón, ex jefe de Parques y Jardines y ahora al frente de Sector Primario en el Consistorio; José Manuel Setién, ex jefe de Urbanismo y hoy retirado; y el empresario Felipe Guerra.

Durante el transcurso de la Comisión de Pleno, la edila de Sostenibilidad -área que incluye Parques y Jardines-, Gemma Martínez Soliño, indicó que «han respondido a todas las diligencias hechas por Fiscalía». Incidió en que la investigación trata una «época muy amplia», y es que Valka se retrotrae a unas supuestas permutas de terrenos en Tamaraceite Sur en 2002 y alcanza otras líneas de investigación hasta 2021.

#### Comisiones

#### Limpieza aprueba la estructura de costes de los nuevos contratos antes de licitar

A. V.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La concejalía delegada de Limpieza, que dirige Héctor Alemán, ha aprobado la estructura de costes que sustenta a los dos macrocontratos correspondientes a la parte privatizada del Servicio Municipal de Limpieza y que está preparando el Ayuntamiento. El edil explicó en la Comisión de Pleno de ayer que se trata de un paso previo a la licitación.

Ambos contratos, valorados en 493 millones de euros repartidos en ocho anualidades, aunan la recogida de residuos urbanos y la limpieza viaria en las zonas donde opera la parte privada del servicio -que seguirá siendo de carácter mixto-. Estos llevan en nulidad desde hace años, el más antiguo desde 2017.

El edil de Vías y Obras, Carlos Díaz, y la de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño, también reseñaron en la misma Comisión de Pleno que están trabajando en sus respectivos contratos, el primero en nulidad desde 2017.

#### El Ayuntamiento abonará a Emalsa 15 millones por la depuración de los dos últimos años

A.V.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento capitalino abonará parte de la deuda con Emalsa correspondiente a la depuración de las aguas durante los años 2022 y 2023, tal y como aclaró ayer la concejala de Aguas, Inmaculada Medina, en la Comisión de Pleno. La cuantía que asciende hasta los 15 millones de euros.

Medina resaltó que «venimos de una situación con unas deudas impresionantes» con Emalsa y recordó cuando el entonces alcalde Juan José Cardona con «unos papeles en la mano dijo que Emalsa nos roba». Este nuevo pago a la compañía del agua será «una vez se resuelven todos los informes que tienen que ver con el consejo consultivo».

El edil del PP Gustavo Sánchez resaltó que «esos papeles sirvieron de algo» barruntando el juicio por el *Caso Emalsa* que arranca en octubre por el presunto quebranto de 23,4 millones de euros.

#### Crisis en el gobierno municipal

## El Gobierno de Darias ultima los cambios tras la dimisión de Santana

El edil deja un hueco que obliga a reestructurar el equipo de la alcaldesa y con un área descabezada con el reto de la Capital Europea de la Cultura en este mandato

A. Villullas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La renuncia del que había sido hasta ahora concejal de Cultura de Carolina Darias, Adrián Santana, deja un hueco importante en uno de los ejes de su Alcaldía, el reto de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031 y los provectos de renovación de diversas instalaciones de la ciudad que lleva consigo. Desde el gabinete de Darias mantenían ayer el mutismo sobre quien entrará en lugar del que también era edil de Ciudad Alta y cómo será la reestructuración del Gobierno municipal, apenas un año y tres meses después de las elecciones que la llevaron hasta Santa Ana. Al mismo tiempo, desde la oposición reclaman, precisamente, un perfil «que pueda asumir estos retos».

Por ahora se desconoce cómo será esa remodelación del Gobierno municipal. Al renunciar Santana a su acta, la lista que presentó el PSOE a los comicios de mayo de 2023 deberá correr. En el puesto número 13 -Darias obtuvo 12 escaños- está Betsaida González Rodríguez, abogada y jefa del Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno en Canarias. De no entrar, en el puesto 14 iba Alexis Rodríguez, empleado del Ayuntamiento y líder vecinal.

Ninguno de ellos está vinculado al mundo de la cultura como sí lo estaba Santana, quien ya había sido asesor de la anterior concejala del área, Encarna Galván, durante más de un año. Una de las



Adrián Santana. LP/DLP

opciones que tiene Darias sobre la mesa para cubrir la plaza del también historiador de profesión será reordenar el reparto de áreas que tiene actualmente. Por lo que habría algún edil que podría dejar las áreas que ha tenido hasta ahora para asumir Cultura. La marcha deja un hueco en la administración de Darias, no solo por la candidatura a Capital Europea de la Cultura -pendiente de sacar adelante la rehabilitación del Fyffes, los Cines Guanarteme, las baterías de San Juan y el Castillo de San Francisco-. También por la situación en la que se encuentra la Sociedad de Promoción, de la que Santana era vicepresidente, y en plena investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en las cuentas de la empresa pública.

#### Factores externos

El propio Adrián Santana señaló este lunes al anuciar se renuncia que «desde comienzos de este año un conjunto de decisiones internas y factores externos han conducido a un cambio significativo del marco y las condiciones» en las que asumió «la dirección cultural de esta ciudad». Declaraciones que evidencian la existencia de discrepancias en el ejecutivo de Carolina Darias.

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento, David Suárez, solicitó ayer a la alcaldesa que elija «un perfil con capacidad para dirigir los enormes retos que enfrenta la capital grancanaria en este ámbito». El edil señaló, además, el «problema» que tiene Darias en su Gobierno «por
ahora se ha saldado con la marcha
de Adrián Santana, pero tenemos
constancia de que no es el único
edil que no está conforme».

Para Suárez «no toda la política cultural de la ciudad puede depender de Sociedad de Promoción». Y es que con la marcha de Santana, además, también lo hace el que era su asesor desde marzo, ubén Pérez Castellano, ex director general del Gobierno de Canarias en el pasado mandato.

#### Limpieza

#### El quinto contenedor recorre la capital y llega a su séptimo barrio: Cuatro Cañones

El Ayuntamiento entregará dípticos a los vecinos, así como una llave de acceso

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa con la implantación del quinto contenedor, también denominado contenedor marrón. El Servicio Municipal de Limpieza inició el lunes la campaña informativa 'Orgánica, más sostenible' en las calles del barrio de Cuatro Cañones, en el Distrito Ciudad Alta, para informar a los vecinos sobre el correcto uso de este depósito de residuos orgánicos.

«Seguimos ampliando este nuevo servicio de recogida de residuos orgánicos con la instalación del contenedor marrón en Cuatro Cañones», señaló el concejal de Limpieza, Héctor Alemán. «De esta forma, continuamos con el séptimo barrio en el que instalamos estos contenedores marrones, una acción que continuaremos hasta final de año con su instalación en diez barrios de la ciudad», añadió.

Alemán ha agradecido a la ciu-

dadanía la implicación en este servicio, en el que ya se han inscrito hasta el pasado mes de agosto más de 600 familias a través del stand informativo o mediante la web laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y-reciclaje/separacion-y-reciclaje/proyecto-de-implantacion-del-contenedor-marron-de-residuos-organicos/.

El quinto contenedor entró en servicio a finales del pasado año en Mercalaspalmas y en las Escuelas Infantiles Municipales. A partir del mes de abril, comenzó su implantación en los barrios con el de Los Tarahales. Los contenedores, a partir de entonces, se han instalado en Ciudad jardín, la Urbanización Montalex de San Lorenzo, La Galera, Las Coloradas y La Minilla Baja.

Durante los primeros diez meses, el quinto contenedor ha recogido un total de 230.340 kilos de residuos orgánicos, de los que 219.400 se han retirado de Mercalaspalmas, y los 10.940 restantes en las escuelas y los barrios. Estos desechos son trasladados a una planta del Cabildo de Gran Canaria donde, posteriormente, son convertidos en compost para uso agrícola de los productores locales.

El stand con la campaña 'Orgánica, más sostenible' estará instalado en la calle Cuatro Cañones durante toda la semana. El Servicio Municipal de Limpieza entregará dípticos a los vecinos, así como el llavín que da acceso a los contenedores a quienes se registren. Además, en el espacio móvil se entregarán cubos de 15 litros y 20 bolsas biodegradables a los primeros 100 inscritos. El quinto contenedor o contenedor marrón continuará en San Antonio, la Urbanización Santa Margarita y San Francisco de Paula.





#### TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

#### **INICIO DE VENTAS**

**ACREDITADOS** 

23 y 24 25 y 26

**ACREDITADOS** 

**SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE** 

Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia.

Asturias, Cataluña, Castilla la Mancha, Ceuta, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

#### MÁS VIAJES | 25 SEPTIEMBRE | MÁS VIAJES | 27 SEPTIEMBRE

| DESTINOS   |                                               | 4 DÍAS  | 5 DÍAS  | 6 DÍAS  | 8 DÍAS  | 10 DÍAS |
|------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            | Andalucía · Cataluña · Murcia · C. Valenciana |         |         | 60      | 228,93€ | 290,07€ |
|            | Islas Baleares                                |         |         |         | 267,63€ | 331,49€ |
| Con        | Islas Canarias                                |         |         |         | 355,30€ | 435,95€ |
| transporte | Circuitos Culturales                          |         |         | 293,16€ |         |         |
|            | Turismo de<br>Naturaleza                      |         | 286,82€ |         |         |         |
|            | Ceuta y Melilla                               |         | 286,82€ |         |         |         |
|            | Andalucía · Cataluña · Murcia · C. Valenciana |         |         |         | 210,72€ | 253,65€ |
| Sin        | Islas Baleares                                |         |         |         | 210,47€ | 253,77€ |
| transporte | Islas Canarias                                |         |         |         | 210,39€ | 253,65€ |
|            | Capitales de Provincia                        | 124,68€ |         |         |         |         |



- · Los precios incluyen: Precio por persona en habitación doble compartida en régimen de pensión completa, excepto los Viajes a Capitales de Provincia cuyo régimen será media pensión. Consulte suplemento fiestas de navidad y fin de año y habitación individual (bajo disponibilidad).
- El depósito a abonar una vez confirmada la reserva en un plazo máximo de 5 días después de ser emitido el documento de viaje será de 20 € en capitales de provincia, 35 € en turnos de 8 días sin transporte en Costa Peninsular e Insular y 45 € para el resto de los viajes.
- · Los precios podrán minorarse para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (PNC) de la seguridad Social. Precios con IVA incluido.

#### **ACREDITADOS**

Podrá reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

#### **MÁS VIAJES**

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.



Teléfono de Información GRATUITO

900 33 65 65

www.turismosocial.com www.imserso.es o en su agencia de viajes

Descarga nuestra app



#### Movilidad

Sagulpa celebra su 30 aniversario con la vista puesta en los nuevos retos de futuro. Estos son certificar la reducción de su huella de carbono, instalar nuevas plantas fotovoltaicas y continuar progresando en el uso de las tecnologías, la inteligencia artificial y la robotización. Mirando al pasado, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, destacó «la misión clara de mejorar la movilidad de manera sostenible y eficiente»

### Sagulpa, 30 años sin parar

Instalar nuevas plantas fotovoltaicas y continuar el progreso en el uso de la inteligencia artificial y la robotización de los procesos son retos futuros tras las tres décadas

#### LAPROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sagulpa culminó ayer la celebración de su 30 aniversario como empresa pública referente en la gestión de la movilidad urbana y el estacionamiento en Las Palmas de Gran Canaria con la vista puesta en nuevos retos de futuro que apuntan a la sostenibilidad y la innovación en la gestión.

Durante el repaso de los hitos más importantes en la historia de la entidad, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento capitalino y presidente de Sagulpa, José Eduardo Ramírez, destacó la importante evolución de la empresa a lo largo de estas tres décadas.

«Han sido unos años de gestión marcada por una misión clara, la de mejorar la movilidad de la ciudad de manera sostenible y eficiente, implantando soluciones pioneras e innovadoras en el Estado, fomentando el cambio de los hábitos de desplazamiento de nuestro municipio, y contribuyendo a que la ciudadanía perciba Las Palmas de Gran Canaria como una urbe inteligente y respetuosa con el medio ambiente», aseguró Ramírez, informa el gabinete municipal.

«En estos últimos años, nuestra ciudad se ha convertido en un referente para el resto del archipiélago y para el Estado español en cuanto a iniciativas para implementar e impulsar la movilidad sostenible, y esa transformación no podría entenderse sin el empuje decidido de Sagulpa y su dilatada experiencia a lo largo de estas tres décadas», resaltó el concejal. Durante estos 30 años, Sagulpa ha vivido una evolución constante, superando retos económicos, adaptándose a las demandas tecnológicas y siendo pionera en el sector. Desde sus inicios en 1993, la empresa ha sido referente en movilidad urbana, pero también en sostenibilidad y en innovación tecnológica, y ha evolucionado de una pequeña compañía de gestión de aparcamientos a una entidad líder en soluciones de movilidad inteligente.

En 2002, la empresa dio un gran paso hacia la modernización al introducir sistemas informáticos avanzados que sentaron las bases para la digitalización total de sus servicios. Años más tarde, en 2013, lanzó su primera aplicación móvil para la regulación de estacionamientos, siendo pionera en Canarias y revolucionando la forma en que los usuarios gestionaban el aparcamiento en la ciudad.

El trabajo de Sagulpa, enfocado a lograr una movilidad más eficiente y sostenible, le ha valido multitud de reconocimientos a nivel nacional. Iniciativas como Sítycleta Sin Límites, que fomenta la movilidad inclusiva, y el uso de inteligencia artificial para optimizar el aparcamiento han sido reconocidas por su impacto positivo en la sostenibilidad urbana.

Por otro lado, desde la implan-

tación del exitoso servicio de bicicletas compartidas Sítycleta, en 2018, hasta la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, la empresa ha liderado proyectos que promueven un futuro más verde para la capital.

La empresa pública ha sido referente en sostenibilidad e innovación tecnológica desde su inicio en 1993 Además, con la reciente certificación en la norma ISO 50001 para la gestión eficiente del consumo energético y la expansión de sus proyectos de inteligencia artificial y robotización de procesos, la empresa ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad, la tecnología y la mejora continua de la calidad de vida en Las Palmas de Gran Canaria.

A lo largo de su historia, Sagulpa también ha demostrado su resiliencia en momentos de crisis, como la pandemia de 2020. Gracias al esfuerzo del personal, la empresa no solo se adaptó rápidamente, implementando medidas de higiene y seguridad, sino que utilizó tecnologías de big data para mejorar la eficiencia en sus operaciones, reforzando su apuesta por la seguridad y la innovación.

#### Nuevos objetivos

En 2024, Sagulpa continúa mirando hacia el futuro con una clara visión estratégica y con el foco en nuevos retos como certificar la reducción de su huella de carbono al mínimo posible, instalar nuevas plantas fotovoltaicas y sistemas de iluminación avanzados en sus instalaciones, y seguir evolucionando en el uso de las tecnologías, la inteligencia artificial, la robotización de procesos y la gestión de datos.

«Sagulpa continuará enfocando su esfuerzo en aportar nuevas soluciones tecnológicas, eficientes y sostenibles para seguir siendo un referente en movilidad urbana, y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, una labor reconocida este año con la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria», concluyó el concejal.







Proyectos que han marcado la historia de la empresa. Arriba, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, durante la celebración del aniversario, ayer. Sobre estas líneas a la izquierda, el proyecto Sítycleta Sin Límites, uno de los proyectos más importantes que fomenta la movilidad inclusiva. A la derecha, trabajadores de la empresa tras recibir la Medalla de Oro de la capital este junio. | EROS SANTANA/ANDRÉS CRUZ/JOSÉ CARLOS GUERRA

## El edificio Cachalote captará energía a través de una 'piel' de vidrio fotovoltaico

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación por 3,2 millones de euros la rehabilitación del edificio Cachalote del barrio marinero de San Cristóbal, que se convertirá en una instalación referente de la arquitectura de la ciudad. El inmueble contará con una piel de vidrio fotovoltaico adosada a la estructura actual, que funcionará también como captadora de energía renovable. De esta forma, el Consistorio continúa con una línea marcada de regeneración urbana y transición ecológica.

Esta intervención convertirá la antigua sede de la Universidad Popular en el Distrito Cono Sur en un espacio que albergará nuevos usos de oficinas y educativos orientados a la promoción de la economía azul.

La mayor novedad se encuentra en la nueva envolvente de vidrio fotovoltaico que hará del edificio Cachalote una estructura eficiente energéticamente, convirtiéndose además en un icono de la arquitectura para la ciudad. Esta estructura adosada a las fachadas captará energía procedente de la radiación solar, reduciendo el consumo de energías fósiles como mínimo en un 30% y repartiendo la energía sobrante a los códigos unificados de puntos de suministro que se encuentren a menos de 2 kilómetros de radio.



El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en el centro, junto a oficiales de la Policía Nacional frente al vinilo. | PN

## Un vinilo conmemora el 200 aniversario de la Policía Nacional

La fachada principal de la Jefatura Superior celebra el bicentenario Binter incluirá a finales de mes el logo en uno de sus aviones

E.P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La fachada principal de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria luce desde ayer un vinilo conmemorativo por su bicentenario, de seis metros de largo por 0.90 de ancho en el que se puede leer '200 Policía Nacional'.

El vinilo ha sido elaborado por la empresa canaria 'Litografía González' y se ha presentado este martes en un acto en el que estuvieron presente el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Jesús María Gómez, quien en declaraciones a los periodistas apuntó que con este vinilo se persigue «seguir dando visibilidad al año» que está celebrando el cuerpo policial.

«Es el logo de nuestro bicentenario y la verdad es que es un orgullo y una satisfacción que una empresa canaria haya colaborado para que podamos tener este logo tan bonito a la entrada de nuestra jefatura. Es un paso más en una serie de actos que vienen a continuación», agregó el jefe superior de la Policía.

En relación con ello expuso que está previsto también que el próximo 26 de septiembre se celebre otro acto porque Binter «va a vinilar uno de sus aviones con el logo del bicentenario» de la Policía Nacional para, un día más tarde, el 27 de septiembre, celebrar el Día de la Policía en el Faro de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, en un espacio «emblemático» donde se quiere agradecer «a la sociedad canaria su apoyo» y decirles que la policía está «para defender sus derechos y sus libertades».

#### Los provisionistas de buques de Canarias copan las ferias en el extranjero

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Asociación de Provisionistas de Buques de Canarias (Provicanarias) participó con un stand corporativo propio en la ImpaLondres 2024 (International Marine Purchasing Association) con el respaldo de la mayor representación empresarial de la feria. Los canarios fueron los más numerosos en el evento, en unos momentos de reactivación de la actividad portuaria por el conflicto del Mar Rojo y la escala de nuevos buques de medio porte.

Impa Londres 2024 fue un punto de encuentro para que provisionistas y clientes enriquecieran su relación, desarrollaran sinergias para el beneficio mutuo y mejoraran la cadena logística que llega a los consumidores. Tuvo un papel destacado en la feria la carrera por la sostenibilidad, que se abordó desde diferentes puntos de vista para gastar menos en logística, con soluciones de resiliencia y para convertir los materiales retirados en oportunidades, entre otros aspectos.

#### Un programa busca hacer realidad proyectos innovadores en el sector portuario

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Incubadora de Alta Tecnología Marino-Marítima de Gran Canaria ha lanzado una nueva edición de su programa de aceleración para proyectos innovadores en el sector portuario para 10 proyectos seleccionados de empresas nacionales e internacionales.

El programa está diseñado para empresas nacionales e internacionales que cuenten con proyectos innovadores en fase precomercial, con el objetivo de fomentar su participación en la convocatoria Puertos 4.0. La iniciativa busca facilitar el encuentro entre estas empresas emergentes y los facilitadores del ecosistema portuario, ofreciendo un espacio para que los proyectos tecnológicos encuentren apoyo para su desarrollo en el sector marítimo-portuario. Los interesados podrán presentar sus solicitudes a través de la web del Clúster Marítimo de Canarias hasta el 15 de octubre y arrancará oficialmente el 2 de noviembre.



#### El Gobierno de Canarias y La Luz buscan mejorar la movilidad del puerto

La directora general de Transportes, María Fernández, ha mantenido una reunión este martes junto con las federaciones, asociaciones y colectivos del ámbito portuario, para avanzar en la mejora de la movilidad en los accesos al Puerto de Las Palmas, en el marco de la iniciativa MobilityLab. En este sentido, María Fernández ha resaltado que esta actuación permitirá mejorar y reordenar la movilidad procedente del Puerto de La Luz y de Las Palmas, de la urbanización industrial El Sebadal y del barrio de La Isleta que generan problemas de circulación en horas punta. | LP/DLP

#### **Tribunales**

#### La Audiencia juzga a seis acusados de estafar a una cadena de alimentación

Supermercados Marcial de Lanzarote perdió 225.000 euros con cheques falsificados

L. de Pablo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Audiencia Provincial de Las Palmas inició ayer el juicio contra seis personas acusadas de delito continuado de estafa y falsificación realizada entre los años 2011 y 2015. La cantidad obtenida a través de talonarios falsos asciende a 225.000 euros.

El perjudicado, y acusación particular de la causa, es la cadena de supermercados Marcial, ubicada en Lanzarote. La Fiscalía mantiene que en los cheques «figura una imitación de la firma del dueño del negocio, representante legal de los supermercados». De esa manera, continúa el escrito, «consiguen que las empleadas de la entidad autoricen el pago de 259 cheques causando un perjuicio económico total de 224.457,19 euros». La Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno de ellos.

Durante la vista oral, el jefe contable J. E. señaló que «los talonarios estaban en un armario, en mi despacho». Añadió que a su oficina tenían acceso más personas «porque había dos turnos» y que «estaban bajo llave». Señaló también que «puede ser que alguien más entrara porque sabían que allí estaban los cheques».

El responsable contable apuntó que se empleaban, sobre todo, «para pago a proveedores y que no se usaban sellos». Y matizó que «los cheques al portador que se emitían eran muy pocos, casi excepcionales», dijo».

A preguntas de la sala, respondió que «creía recordar» que la empresa auditora ya les había hecho advertencias de que la conciliación bancaria no coincidía con las partidas de la empresa. El jefe del departamento contable, J. E., negó que alguien de la entidad bancaria se pusiera en contacto con ellos para advertirles de que había algo anómalo con la presentación de cheques al portador.

Los responsables de la cadena de alimentación señalaron, además, que llevaban más de 20 años trabajando con la misma sucursal, la única que Bankinter tiene en la isla, y que «conocían la firma del consejero delegado».

Por su parte, F. G., dueño de los supermercados Marcial, y único autorizado legalmente para firmar los talonarios, aclaró que la persona que tenía acceso a ellos y bajo quien estaban custodiados «es el jefe de administración». Añadió que los cheques «se dividían a su vez entre el departamento de Recursos humanos y el área de Proveedores» y señaló que aunque las nóminas «normalmente se pagaban por transferencias», entre 2011 y 2013 «se hacían ocasionalmente al portador porque había algunos trabajadores que lo pedían así por circunstancias personales».

Especificó que esas excepciones se daban «cuando tenían las cuentas embargadas»; pero aclaró que «ahora ya no se puede» y que «si quieren cobrar tiene que ser a través de transferencia bancaria».

Tras mostrarle los expedientes



Uno de los testigos durante su declaración ayer en la sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. LP/DLP

El jefe de contabilidad: «Los talonarios estaban en un armario, en mi despacho»

Las cantidades que figuraban en los 259 cheques oscilaban alrededor de 800 euros

judiciales que recogen los cheques investigados para que ratificara si era su firma o no, F. G. indicó que «se parece, pero no es mi firma».

Las defensas de los acusados le preguntaron si sospechaba quién podía ser el autor de las presuntas falsificaciones. «Esa es mi incógnita, nunca he sospechado de nadie, eso es lo que me gustaría saber», añadió.

Las cantidades que figuraban en los talonarios rondaban los 800 euros. Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, uno de los acusados, H. F., llegó a cobrar, presuntamente, un total de 56 talones en el transcurso del año 2012. También lo refiere de A. G., quien presuntamente cobró un total de 55 talones en el mismo año.

Entre los testigos hubo varias trabajadoras de la entidad bancaria. Una empleada de caja explicó que el protocolo de seguridad para el cobro consistía en «cotejar la firma, confirmar las cifras y si el importe superaba los 1.000 euros se pedía identificación».

Añadió que también se hacían «identificaciones aleatorias», aunque fueran cantidades menores, «y a critero de la persona que estaba en ventanilla». Confirmó que el cotejo de la firma se hacía «a ojo, contrastando con la que figuraban en el registro informático del banco». La trabajadora de caja concluyó su declaración señalando que «las firmas eran idénticas».

En 2013, uno de los empleados de Bankinter ya había solicitado la intervención de la policía nacional ante las sospechas de un cobro indebido. El agente que intervino entonces declaró como testigo a través de vídeo llamada y señaló que cuando se personó, el presunto autor le dijo que «el cheque se lo habían dado para cobrar, pero que no era de él y que había quedado en un punto con otra persona para hacer la entrega del dinero». El policía nacional detuvo entonces a las dos personas «que se reservaron su derecho a declarar».

El juicio continúa el 11 de octubre con la declaración del resto de acusados, ya que solo pudo testificar uno de ellos por falta de tiempo.

#### **Deportes**

## El Sporting San José sale a la calle para evitar su partida del Chano Cruz

El equipo busca evitar el traslado de jugadores al Vega de San José & Volverán a concentrarse el jueves frente al Ayuntamiento

**Gretel Morales Lavandero** 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los jugadores y familiares del Real Sporting San José se concentraron ayer a las afueras de las inmediaciones del Instituto Municipal de Deportes (IMD) para evitar ser desplazados fuera del campo de fútbol Chano Cruz. Esta es la primera vez que salen a la calle con el objetivo de luchar por quedarse en el campo en el que han competido desde 1913. El presidente del club, Jerónimo Suárez, cuenta que aproximadamente unas 30 personas se acercaron a la concentración. El equipo volverá a manifestarse este jueves en las oficinas municipales del Ayuntamiento capitalino.

El IMD comunicó al equipo que debían trasladar a 70 jugadores al campo la Vega de San José, a unos minutos más allá del Chano Cruz. La razón es la incorporación de un nuevo equipo en los cuadrantes del campo de fútbol. Por ello, el Sporting San José ha tenido que reducir algunos entrenamientos, pero no han cedido a la hora de dividir al equipo. El club se niega en redondo a esta medida y asegura que no los van a «echar». Por su parte, el Ayuntamiento comunicó que su objetivo con esta decisión es que los «cuatro equipos de San José jueguen en su barrio, fomentando la proximidad».



Miembros del Real Sporting San José en la concentración, ayer. LP/DLP

# PONTE AL DIA

Más actualidad y entretenimiento en el magacín de Televisión Canaria

DE LUNES A VIERNES de 12.00 h. a 14.30 h.







Santa María de Guía Vuelco en la política municipal

#### La Alcaldía pasa tras 31 años a manos socialistas con Alfredo Gonçalves

El PSOE recibe por segunda vez en su historia democrática el bastón de mando de Guía \* Pedro Rodríguez se despide tachando a su sustituto de mal gestor

Javier Bolaños

SANTA MARÍA DE GUÍA

La Alcaldía de Guía vuelve a estar en manos socialista después de 31 años. Alfredo Gonçalves se convirtió este martes en el nuevo regidor del municipio, con el apoyo de todos los miembros de la oposición, y tras descabalgar en la moción de censura a Pedro Rodríguez (Juntos por Guía-Nueva Canarias). El nuevo pentapartito de gobierno (PSOE, Unidos, Ahora Guía, Partido Popular y Coalición Canarias) trató de abrir puentes tras meses de crispación en la sesión plenaria, anunciando que se abre una nuevo rumbo de transparencia, diálogo y una nueva proyección de la vida social, económica y cultural; pero el alcalde saliente se encargó de emborronar la gestión de quien ha sido hasta hace un mes su compañero en el poder, además de cuestionar que Unidos no quiera gobernar pese a ser la segundo grupo más votado y lanzar otras acusaciones. Tampoco ayudó la fuerte bipolarización del público, que llevó a que se vivieran algunas salidas de tono, en un acto que concluyó con voladores, aplausos y vítores para los concejales entrantes. La división que se ha vivido en la política local en los últimos tiempos se dejó sentir en un pueblo generalmente marcado por la excesiva calma.

Fue el quinto de los seis partidos que alcanzaron representación en la Corporación en las últimas elecciones municipales del año pasado, con sus 7.902 votos en las urnas, que le permitieron obtener dos concejales. Pero ese apoyo ha sido la llave para que la vida política de Guía registre un volantazo, que no se conocía desde hace 14 años en el pueblo con la llegada del gobierno de Pedro Rodríguez.

#### «Que no sufra tu familia»

Sin embargo, el PSOE ha sabido rentabilizar sus cartas para lograr que Gonçálves sea el segundo alcalde socialista en la etapa democrática. El anterior fue Ángel Trujillo Jorge (1991-1993), que apenas estuvo medio mandato, y tras ser descabalgado por Óscar Bautista. Y lo ha logrado gracias a que ninguno de los restantes partidos está dispuesto a apoyar al líder local de Nueva Canarias.

La unión de los cinco partidos le permite una mayoría holgada, con diez concejales frente a los siete de los nacionalistas salientes para los años que restan de mandato.

«No estamos aquí contra nin-

gún partido político, ni contra nadie, sino para buscar lo mejor para Guía. Nos hemos unido desde la generosidad, anteponiendo los

intereses de los partidos». Con estas palabras abría la sesión Alfredo Gonçalves para defender el golpe de timón en el Ayunta-

miento, en un tono conciliador, que luego secundarían en términos generales sus compañeros de alianza.

El nuevo alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, es licenciado en Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y está en posesión de un máster en comunicación y protocolo. Entró como concejal hace cinco años, llegando al gobierno en noviembre de 2020.

#### Alfredo Gonçalves

ALCALDE DE SANTA MARÍA DE GUÍA

#### «No es fácil gobernar con cinco partidos, y tampoco con uno»

J. Bolaños

SANTA MARÍA DE GUÍA

¿Cómo se siente tras llegar a la Alcaldía y pasar este tran-

Tremendamente contento. Evidentemente, con los sentimientos de alegría que me llenan, pero tremendamente responsabilizado. Hoy vamos a dar un paso hacia la generosidad, la transparencia y el diálogo, que es lo que caracteriza mi labor en la política, pero que es la única forma de hacer política. Hay que dialogar y consensuar, tanto con los partidos de gobierno como de la oposición. Vamos a tratar de buscar que acabe el clima de crispación, para hacer una Guía unida, y que sea mejor para todos.

¿Le sorprendieron las palabras de Pedro Rodríguez, acusándole de dejar el trabajo que se le encomendó sin haberlo cumplido cuando era su compañero en el gobierno?

Le permito que en su último día que tenga esa cierta licencia. Pero no es cierto. Cuando llegamos no había ningún plan, ni un proyecto hecho en deportes, por ejemplo. Y hemos hecho seis proyectos que están presentados para las subvenciones. Ahora se empezarán a ver lo que hemos hecho hacia atrás. De organizar fiestas, sí, lo hemos hecho muchas. Creo que merecemos hacerlos, tenemos que hacerlas y debemos alegrar la vida a los

ciudadanos. Pero todas son con responsabilidad, con ocio responsables, con dinero ya asignado de antemano. No hemos hecho ningún desfalco, o más de lo que tenemos. Y vamos a seguir haciéndolo.

¿Qué es lo primero que va a

hacer como alcalde? Lo primero que tenemos que hacer es buscar un inter-

ventor, porque no tenemos, para poder pagar las nóminas. Es la primera decisión, y reunirse con el grupo de gobierno para empezar a trabajar. Esto no es una meta y sino es el principio.

¿Cree que será fácil un gobierno de cinco partidos?

Nunca es fácil. Incluso siendo de uno o de dos partidos. Pero con consenso, diálogo y debate será más llevadero. Habrá momentos buenos y malos, pero estoy convencido de que lo vamos a sacar ade-

> lante. ¿Ha estado arropado aquí con compañeros de partido como Augusto Hidalgo. ¿Ha tenido el apoyo total de su partido?

Esta no es una moción contra ningún partido, pero mi partido, el Partido Socialista, ha respetado la decisión que se ha tomado en Guía, y esto es una decisión enteramente municipal. Era un problema municipal y se ha resuelto un problema municipal. Por eso me he sentido, respaldado, apoyado y comprendido por mi partido.

Nueva Canarias les acusa de ser desleales con ellos. ¿Qué opina?

Supongo que es la frase que tienen que decir ellos. Pero me gustaría que en la vida y en la política haya autocrítica, y creo que es lo que ha faltado en algunos casos en esto.

Habló de forma somera de las principales líneas del programa de gobierno, que son en general de momento un buen puñado de buenas intenciones en distintas Áreas, pero sin nada concreto.

El nuevo alcalde se esforzó en defender que estamos ante el comienzo de un nuevo camino.

Sin embargo, lejos de mostrar ese tono conciliador. Pedro Rodríguez aprovechó su última intervención como alcalde para cargar contra su sustituyo, y hasta la censura su socio de gobierno, y contra el resto de asociados que le deben secundar en este viaje temporal de, al menos, los próximos dos años.

Con un falso buenismo inicial, tal vez porque no esperaba el comportamiento de sus contrincantes, salió al ruedo con el micrófono en mano para pedirles a todos una demostración de altura, sin rencores y sin descalificaciones. Para, a continuación, comenzar a criticar a la bancada de enfrente.

José M. Santana a Rodríguez: «Es triste que se despida con esas palabras como alcalde»

> Felipe Pérez: «Se acaba una década de hacer política en la que no cabía la crítica constructiva»

En este caso, Pedro Rodríguez agradeció que la oposición hubiera vuelto al salón plenario, tras su espantada antes del verano esgrimiendo los cuatro partidos (Unidos, Ahora, PP y CC) 13 razones, como falta de transparencia, realizar expresiones descalificativas y jocosas dirigidas a ellos, ausencia de un secretario municipal que tenga la categoría de funcionario habilitado nacional desde marzo de 2018 (el actual es un auxiliar administrativo y los informes los firma un despacho ajeno a la Corporación); abuso de acuerdos de junta de gobierno y plenarios tramitados conforme a informes elaborados por técnicos jurídicos externos, entre otras razones. «Me pareció que tenía retranca», manifestó, para defender el hastío social con la política actual.

El hasta ese momento regidor considera que la sociedad está viviendo un periodo de cansancio político, cuando sus preocupaciones son otras para llegar a final de mes. Y, añadió, «debemos aprender de las últimas semanas» que, a su juicio, lo que ha sucedido ha sido más simple que lo que se ha dado a entender.

Si bien habla de que la sesión formaba parte de un acto demo-

Pasa a la página siguiente >>

#### Santa María de Guía | Vuelco en la política municipal

<< Viene de la página anterior

crático, también lanzó un dardo al segundo partido en número de votos (Unidos), cuestionando que no aspire a la Alcaldía con sus números.

Y no paró. «Después de 14 años de alcalde quiero manifestar mi alegría de que haya conseguido su sueño, -en alusión al líder socialista»,- felicitando a su compañera Ruth Martín por el tiempo compartido en el gobierno. Eso sí, defendió que «nunca existió problemas entre nosotros», y que llega al nuevo cargo «faltando a su palabra y traicionando a su socio de gobierno».

Pedro Rodríguez defendió que en este tiempo se han cumplido todos los puntos del acuerdo. Y que si hay alguno sin llevar a cabo han sido los reglamentos de participación ciudadana y de bienestar animal, que estaban en manos de los socialistas. Curiosamente, aspectos que criticó mucho la oposición.

Achacó al PSOE el mal estado de las canchas deportivas, ya que era un área en sus manos, y gastar dinero en la fiesta del vecino de este fin de semana. En este caso, Gonçalves salió al paso de estas acusaciones, recordando que estos actos están pagados con una subvención del Cabildo, por lo que no ha vaciado sus arcas de Deportes.

«Me censuran con el deber cumplido», y deseando que las familias del alcalde y compañeros no sufran como la suya.

El tono del discurso del regidor saliente no gustaron en las filas del nuevo pentapartito. De ahí que José Manuel Santana se lo afeara: «Es triste que se vaya como alcalde con esas palabras».

Santana defendió que es el momento de recuperar la sensatez y el consenso en el municipio, y «el orgullo de ser de Guía».

El cabeza de lista de Unidos, Felipe Pérez, evitó entrar al trapo de las palabras de Rodríguez, y se centró en su intervención en resaltar que «se acaba una década de hacer política en la que no había cabida la crítica constructiva», señala quien fue hasta 2019 compañero de filas en NC.

Enumeró algunas tareas a desarrollar en los distintos campos, señalando que «queremos dejar de ser el vagón de cola de desa-



Alfredo Gonçalves, rodeado de sus nuevos compañeros de gobierno, en la plaza Chica, con la iglesia de fondo. JOSÉ CARLOS GUERRA

El momento de añurgarse de Alfredo Gonçalves y el emotivo abrazo con su madre, voladores, aplausos y un desfile de políticos de todas las siglas, que eran muchas. El pleno dio para mucho. Incluso, para recordarle a Rodríguez el «Hasta luego Lucas», que él usó en una desafortunada ocasión.

#### Milagrosa, Francisco y Lucas

El alcalde se añurgó al acordarse de los ausentes \* «Hasta luego Lucas», escuchaba Rodríguez 🌣 Gáldar se quedó sin gobernantes

Javier Bolaños

SANTA MARÍA DE GUÍA

En su primer discurso como alcalde, Alfredo Gonçalves, tuvo muchas palabras de agradecimiento, con especial dedicación a su compañera Ruth Martín, y a históricos de su partido en Guía, como Ángel Trujillo y Francisco Vaquero, con los que se sembró su semilla política.

El momento emotivo llegó cuando también lanzó un recuerdo para los que no están, momento en el que se añurgó, obligándole a detener su alocución. Ahora se abre, dijo, un nuevo reto, aunque dice que siempre seré el hijo de..., el padre de.... Ya en la calle tuvo también un abrazo muy emotivo con su madre, Milagrosa Ferreira.

El fin del debate permitió a los 10 concejales echarse al balcón, y recibir los aplausos de los

asistentes, que se vieron obligados a quedarse fuera, por la estrechez del salón de plenos. En otras ocasiones, las sesión se lleva al Teatro Hespérides, o al centro cultural, pero Pedro Rodríguez no lo consideró oportuno en esta ocasión.

Precisamente, el alcalde saliente tuvo que escuchar en muchas ocasiones la expresión: «Hasta luego Lucas». La misma que él pronunció en una ocasión hace unos años dirigida al líder del PP, Alejandro Rivero, cuando debía abandonar el tagoror del debate municipal, y que se le afeó en más de una ocasión por su falta de decoro político.

Aunque sin llegar a más, algunos se encargaron en el salón de enturbiar el ambiente de democracia política, sobre todo para desacreditar a los salientes.

La facción crítica de la dirección de Nueva Canarias fue en masa a arropar a su compañero, después de la retahíla de acusaciones contra Román Rodríguez y Carmelo Ramírez por no haber hecho nada por intentar parar esta censura. Tal vez por eso no se dejó ver ni a uno, ni a otro. Pero sí a el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, que llevó a todo su gobierno a Guía. También estaban los alcaldes Jesús González (Agaete); Óscar Hernández (Agüimes), Francisco Atta (Valsequillo), Francisco García (Santa Lucía) y Francisco Perera (Tejeda), y el recientemente censurado Alexis Ramos (San Mateo).

El nuevo regidor también estuvo arropado, con Augusto Hidalgo (PSOE), Teresa Mayans, Elena Máñez, una amplia delegación de Arucas y Daniel Ponce (Moya), entre otros. Por el PP se personó Carlos Esther. Y junto a ellos hizo presencia en el municipio María Fernández (CC).

rrollo económico del Norte».

Alejandro Rivero (PP) se centró en señalar que la llegada de aire fresco a las oficinas municipales acabará con «los dos bandos» en los que, a su entender, se había fraccionado la sociedad local y la gestión municipal, dependiendo de la familia a la que perteneciera y a sus siglas políticas. «Guía es solo una», señaló, mientras insistía en la idea de que estamos ante una nueva era de transparencia para ser «un referente social, económico y cultural».

Julián Melián: «Los usuarios de Tarazona se fueron para cuatro meses, y ya va para dos años»

> Alejandro Rivero: «Guía es una y no se puede gobernar pensando si es de tal familia o partido»

Por último, el líder del Coalición, Julián Melián, abrió la vía a hacer una nueva forma de gestión, ya que hasta ahora se ha basado solo «en el cemento».

Para tratar de echar por tierra la labor desarrollada hasta ahora en el Ayuntamiento, recordó que los usuarios de Tarazona llevan dos años desplazados a otros centros, cuando se les dijo que solo serían cuatro meses para rematar las obras de ampliación y la conexión con la edificación antigua y la recién construida y acabada. «Estamos eclipsados por los municipios colindantes, y venimos a aportar ilusión y futuro».

Por último, la portavoz de Juntos-NC, Sibisse Sosa, hizo un repaso de algunos logros realizados por su gobierno en las distintas Áreas.

La votación terminó por confirmar la censura, y la entrada de una nueva savia política. Y en ese momento se escucharon gritos en la calle, vítores y varias tracas de voladores, que daban la bienvenida al nuevo alcalde, Alfredo Gonçalves, y a sus nueve compañeros de gobierno que anuncia una renovación integral.





Premios al Valor Social

de Fundación Cepsa dirigida a entidades sin ánimo de lucro.



#### Valleseco

# Los agricultores y Spar promueven el consumo de la manzana reineta

El Cabildo impulsa un centro logístico para la comercialización de productos de Valleseco

LP/DLP

VALLESECO

La cadena de supermercados Spar y siete agricultores de Valleseco renovaron ayer, por tercer año consecutivo, su convenio de colaboración para fomentar el consumo de la manzana reineta cultivada en el municipio. En el mismo acto, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento anunciaron que trabajan codo con codo para poner en marcha un centro logístico destinado a la comercialización de la producción agrícola de la localidad, cuyo principal cultivo es esa fruta.

El acuerdo entre Spar y los productores de manzana reineta, que contó con el apoyo institucional del Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Valleseco, «vuelve a ser el vehículo que garantizará la comercialización y distribución» de entre 12 y 14 toneladas de reineta de Valleseco en los supermercados de la cadena, resaltó la empresa en una nota.

La campaña de la reineta volverá este año a sus fechas habituales y los agricultores prevén realizar la recogida a partir de la última semana de septiembre, poniendo la fruta a disposición de los consumidores desde principios de octubre y hasta finales de año.

Los productores firmantes del nuevo convenio son Finca Madrelagua, de Jerónimo Montesdeoca; Finca El Prado, de Juana María Herrera y María Belén Rodríguez; Finca La Laguna, de Antonio Domínguez y Juan del Pino Santana; Finca Los Pereros, de Raquel Guerra; Sidrería Niebla; y Finca El Prado-El Catire, de Marta Santana.

La incorporación de esta última finca al acuerdo contribuirá a dar salida a mayor cantidad de producto durante esta temporada. La campaña de 2023 de la manzana reineta finalizó con la comercialización de 10.800 kilos de producto local, unas cifras que se prevé incrementarán entre 1.200 y 3.200 kilos más durante este año.

Los agricultores firmantes prevén que la producción de esta campaña sea superior al año pasado, debido al proceso natural del cultivo del manzano conocido como vecería, en el que se alternan años de cosechas más abundantes con otros de producción menor.

Además, debido a los bruscos cambios de temperatura durante el pasado invierno y la pasada primavera, los árboles contarán con floración temprana, permitiendo recoger las primeras frutas próximamente, y floración tardía, estimando que se recogerán estas manzanas durante el mes de noviembre. Una campaña que prevén como positiva, a pesar de la escasez de lluvia durante los últimos meses.

«Con la renovación de este acuerdo, Spar Gran Canaria se



Las autoridades, directivos de Spar y agricultores tras la firma del convenio en el Mercado Ecológico de Valleseco. | DAVID DELFOUR

Los supermercados prevén iniciar la venta de esta variedad de fruta a principios de octubre

> Los productores creen que habrá una buena cosecha y podrán recoger entre 12 y 14 toneladas

vuelve a comprometer con los agricultores de la manzana para la compra de sus producciones con la garantía de comercialización de sus cultivos a un precio justo que cubra sus costes de producción, acortando los plazos de pago para dotar de liquidez a estos productores y encargándose del transporte de la manzana desde Valleseco a la División de Frutas y Verduras de Spar en Mercalaspalmas, desde donde se distribuirá el producto a los puntos de venta en toda la Isla», detalló la empresa.

El acuerdo se formalizó un año más en el Mercado Ecológico de Valleseco con la asistencia del presidente del Cabildo, Antonio Morales; el consejero insular de Sector Primario, Miguel Hidalgo; el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez; y el presidente de Spar Gran Canaria, Ángel Medina.

«Nos sentimos orgullosos de poder seguir apoyando al producto de nuestra tierra y mantener nuestro compromiso con el sector primario canario, ofreciendo a nuestros clientes un producto local de gran calidad», declaró Ángel Medina.

Antonio Morales destacó que se cumplen tres años de una «iniciativa exitosa» que no sólo permite garantizar la renta de siete fincas, cuatro de ellas de mujeres agricultoras, sino la venta de 10.000 kilos de cosecha de manzana reineta de primera categoría. «Con estos convenios se ha logrado la mejora y estabilidad del precio, ya que antes de estos acuerdos se pagaba menos de un euro por kilo, mientras que ahora se sitúa en 1,75 euros», apuntó el presidente insular, quien anunció que este año se repartirán 341 árboles de la variedad reineta con el objeto de garantizar la venta de la fruta de mayor calidad y el resto aprovecharlo en las sidrerías que hay en la isla».

Respecto al centro logístico, comentó que el Cabildo y el Ayuntamiento ultiman un convenio para aportar los recursos necesarios para la adquisición de las instalaciones en las que ubicará la sede, que marca un nuevo paso de la cooperación que mantiene el Cabildo desde hace años con el sector.

#### Cabildo

## Ruymán Santana, de duro opositor a presidir una mesa de contratación

El exportavoz de Ciudadanos en el Cabildo recaló en NC en 2023 y ahora gestiona la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ruymán Santana, portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Cabildo de Gran Canaria en el anterior mandato y actualmente en las filas de Nueva Canarias (NC), ha sido designado por el gobierno insular como nuevo presidente de la Mesa de Contratación Permanente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC).

El nombramiento de Ruymán Santana y el de los restantes miembros de ese órgano de contratación se publicó este pasado lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas. El anuncio especifica que la modificación de la Mesa se acordó el pasado 5 de septiembre mediante una resolución del presidente del Cabildo, Antonio Morales.

Tras abandonar Ciudadanos al finalizar el mandato 2019-2023 en el Cabildo grancanario, Santana concurrió en el número 15 de la candidatura de NC, lejos de los puestos de salida, y el pasado mes de mayo ya fue nombrado como director-gerente de la AUTGC, la sociedad pública encargada de gestionar todo lo relacionado con el transporte en la Isla, desde los contratos-programa con las compañías de guaguas a la implantación del ferrocarril en el futuro.

En la Mesa de Contratación Permanente le acompañarán, como vocales titulares, Pilar Herrera Rodríguez (en representación de la Asesoría Jurídica), José Juan Sánchez Arencibia (Intervención), Leticia Jinorio León y Ramón Eduardo Ortega Tetares, con María Cristina López Soler con secretaria.

El nombramiento de Ruymán

Santana para estos dos relevantes puestos en el organigrama del Cabildo no ha pasado desapercibido en los grupos de la oposición, que ya mostraron su sorpresa en mayo de 2023 cuando apareció en las listas de NC después de pasarse los cuatro años anteriores criticando con dureza al gobierno tripartito de Antonio Morales.

#### Oposición

Santana se caracterizó en ese periodo, como portavoz de Ciudadanos, como uno de los consejeros más incisivos de la oposición a la hora de denunciar la gestión económica y el programa político de pacto tripartito entre NC, los socialistas y Sí Podemos.

En muchos asuntos sus críticas superaron a las de los portavoces del Partido Popular (PP), Marco Aurelio Pérez, o Unidos por Gran Canaria (UxGC), José Miguel Bravo de Laguna, con el discurso de la derecha liberal del partido naranja que implantó primero Albert Rivera y después Inés Arrimadas. Con el declive de estos dos últimos, el partido casi ha desaparecido y, antes de las elecciones insulares de mayo de 2023, sus dos consejeros acabaron recalando en NC, Santana en la lista del Cabildo y Javier Ramos en el número siete de la candidatura al Parlamento de Canarias.

En la Casa Palacio también ha llamado la atención el contenido de su declaración de bienes tras ser nombrado director-gerente de la Autoridad Única del Transporte. Según ese documento, que es público, Santana se convierte previsiblemente en el cargo público del Cabildo con mayor patrimonio personal, con una alta cantidad de dinero en entidades bancarias, varias viviendas, garajes o vehículos.



#### LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS



Inma Modina: «Es una

omo arma politica»

lástima usar el Carnavai



Evito de convecatoria del



retraso de hora,

Sin paridad en

La reina Katia Gutiérrez:

«Lo que realmente me

◆ La mayora ferrenza заучествата → Сам съвто се систа без coe cuando se trata de los estudios da carrera de informática e

para profesiones técnico-científicas las talas frente al 23% de

LA PROVINCIA + iHOLA! **POR SOLO** 

Cuadro emartio o... [2-0] y entra de fieno en la .... El Grança naufraga frente al colista Palenca-

> PRÓXIMO VIERNES EN TU QUIOSCO

Disfrutemos juntos de los grandes mamentos

#### **Agüimes**



El alumnado de las cinco universidades que participan posa junto a sus submarinos monoplaza en el muelle de Arinaga, donde se desarrollará estos días la carrera de estos artilugios subacuáticos.

Alumnado de universidades de Canadá, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania convierten estos días la bahía de Arinaga en un banco de pruebas para sus pequeños submarinos impulsados por tracción humana. En estas cápsulas solo cabe una persona, que tiene que pedalear en esta especie de bicicletas subacuáticas en una prueba en la que se intervienen varias ramas de la Ingeniería y el deporte.

#### La carrera de submarinos a pedales

La playa de Arinaga acoge una competición de sumergibles monoplaza de propulsión mecánica • Participan universidades de Canadá, EEUU, Países Bajos y Alemania

José A. Neketan

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cualquier persona no estaría dispuesta a competir en esta prueba de submarinos monoplaza de propulsión mecánica por las exigencias técnicas y humanas que tiene. Al pequeño espacio de la cápsula subacuática se le suma la fuerza que debe tener el piloto de la nave para mover las hélices con el pedaleo que la impulsa. Es una carrera bajo el mar en la que intervienen diferentes ramas de la ingeniería y el deporte.

La bahía de Arinaga se ha convertido estos días en un banco de pruebas para estos artilugios submarinos, que competirán hasta el sábado por ver qué equipo es el más rápido.

Alumnado de las universidades de la Escuela Superior de Tecnología de Montreal y la Universidad de Victoria, ambas de Canadá; la Universidad Atlántica de Florida, de Estados Unidos; la Universidad Técnica de Delft, de Países Bajos, y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rhein-Waal, en Alemania, participan por equipos en esta singular carrera bajo el agua, que ha encontrado en Arinaga el



Interior de uno de los submarinos que participan en esta singular prueba. LP/DLP

lugar perfecto para su desarrollo por la calidad del fondo del agua, la buena visibilidad y el abrigo que ofrece la zona del muelle. El profesor de origen canadiense William Megill, que actualmente imparte clases de Biónica e Ingeniería Mecánica en Alemania, explicó que Arinaga «es el lugar perfecto para celebrar esta carrera de submarinos a propulsión humana». Los aparatos que compiten están construidos por el alumnado de las diferentes universidades que participan. Suelen tener entre los tres y los cuatro metros de largo y algo más de medio metro de ancho y alto, medidas justas para que entre una persona.

Apoyado desde el exterior por un equipo, el piloto, equipado con material de buceo, se introduce en la nave, que debe llenarse de agua en su totalidad. A partir de ahí solo intervienen la pericia para mantener el rumbo, el sentido de la orientación y la capacidad que tenga para pedalear. La velocidad que puede alcanzar varía en función de la fuerza del piloto, que puede ser entre los 14 o 15 kilómetros por hora, cuatro o cinco veces más rápido que un nadador, y la distancia que deberá recorrer en esta carrera es de 100 metros en línea recta. Los próximos días intentarán realizar pruebas de hasta 400 metros y también con giros. El submarino navega sumergido a una altura de entre cuatro y cinco metros de profundidad.

William Megill, quien agradeció todo el apoyo que le ha brindado el Ayuntamiento de Agüimes, aseguró que estos cinco equipos que compiten estos días en Arinaga son de los mejores del mundo.

El profesor también adelantó que está en conversaciones con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) para trabajar en varios proyectos. «Espero que los estudiantes se interesen en construir un submarino y tener un equipo español participando el año que viene», aseguró.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, destacó la importancia que tiene para el municipio acoger una prueba internacional de estas características, «que destaca por la formación en el área de la Ingeniería y la de la aplicación práctica en la parte deportiva». Hernández también destacó que la intención es que la prueba se siga celebrando en el municipio en los años sucesivos.

#### Una isla en el mapa del mundo

La gran mayoría de los alumnos y alumnas universitarios que han llegado a Gran Canaria para competir no sabía hasta hace unos días localizar la isla en el mapa del mundo. Algunos han tenido la oportunidad de visitar espacios naturales como el Roque Nublo o disfrutar de las vistas del Teide desde Agaete. También los hay que conocen los proyectos de sostenibilidad que se desarrollan aquí. «Pensamos que el mundo debería ser como Gran Canaria», manifestó Emily Serrano, de la universidad de Florida. Muchos de ellos destacan la buena acogida que tienen por parte de la población y hay hasta quien se plantea volverla a visitar de vacaciones.

#### Telde

#### Los socavones en el asfalto movilizan a familias de tres centros escolares

Protestas y malestar entre padres de San Juan, Plácido Fleitas y Poeta Fernando González

#### Carla Gil Alberiche

TELDE

La intersección que une los colegios teldenses Poeta Fernando González, San Juan y Plácido Fleitas cuenta con un socavón en medio de la carretera que empieza a desesperar a los vecinos. Con varias calles del municipio en mal estado, una de las principales preocupaciones de los padres que tienen a sus hijos en uno de estos tres colegios es este nuevo bache inesperado. Según los vecinos de la zona, este boquete de grandes dimensiones surgió hace unos días y con el tiempo ha ido a peor.

A medida que se acerca la hora de salida del centro, los padres comienzan a llegar a la calle León y Castillo y el tema de conversación no es otro que el mal estado de ese socavón, que supone un peligro

para cualquier niño o adulto que sin darse cuenta meta el pie en el agujero. Sin ir más lejos, los coches también son los grandes afectados, que en el 90% de los casos introducen la rueda en el boquete. «El ayuntamiento no hace nada, supuestamente iban a cerrar la carretera para arreglarla y hay muchas quejas por lo mismo, pero por el momento han hecho oídos sordos», explica Guaci Trujillo, que tiene a sus dos hijas de 3 y 6 años en el colegio.

Por su parte, Estefanía Segovia asegura que el día 10 de septiembre, cuando comenzó el curso escolar, no estaba ese bache en concreto. «Esto se ha ido formando estos días para atrás, y la realidad es que cada vez está más grande y cualquier día va a ocurrir alguna desgracia con la caída de algún niño», señala mientras espera la sali-



Socavón de grandes dimensiones en la intersección. J. C GUERRA



Baches junto al CEIP Poeta Fernando González. J. C GUERRA

da de su hijo. Aunque ella tiene un especial cuidado a la hora de pasar por ahí, Segovia teme que desde la administración sigan sin hacer nada. «No entiendo como tardan tanto en arreglar las cosas, aquí se toman todo a cachondeo», apunta.

Sin embargo, la calle León y Castillo no es la única que cuenta con este problema, sino que cada vez son más las calles de Telde que se encuentran en mal estado. Según explica Asención Martín, su sobrina se cayó hace unos meses en San Gregorio a consecuencia de un socavón y hoy en día sigue sin arreglarse. «Las aceras están cambadas, yo me he caído varias veces», asegura. El día que su sobrina tuvo la caída, la Policía tomó algunas fotografías sin éxito, puesto que las soluciones nunca llegaron.

Alguna de las medidas que proponen los padres de los menores que acuden a estos colegios, además de arreglar las carreteras de la para evitar problemas mayores.

zona, es poner más seguridad y un microbus. «Tenemos que buscar soluciones entre todos, porque si lo dejamos en manos del consistorio esto va a seguir así durante todo el curso, y necesitamos que al menos este socavón se arregle cuanto antes», comentan. Un agujero de grandes dimensiones que afecta a tres colegios, a miles de alumnos, a varios profesores y a los padres que cada día tienen que esquivarlo



#### Telde

#### Un avance tecnológico facilita a la Policía Local los datos de conductores

LP/DLP

TELDE

Un avance tecnológico mediante acuerdo con la Dirección General de Tráfico facilitará el acceso a datos de conductores y vehículos entre la Policía Local y la DGT. Esto supondrá la información necesaria al cuerpo de seguridad local en la identificación de los mismos. Un hecho que hasta el momento no existía y que dificultaba sus tareas judiciales o de investigación.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destaca la importancia de esta interoperabilidad que hará posible que el agente pueda conocer los datos del vehículo y del conductor en tiempo real, tales como el permiso con el que circula, resoluciones judiciales o si se le ha retirado la autorización, entre otra información. Además de estas consideraciones, la Policía Local podrá participar con mejores recursos y con mayor celeridad en las campañas impulsadas por la DGT.

#### Mogán

# Un curso certifica a 22 camareras de piso con formación de gobernanta

La demanda de solicitudes obligó a realizar dos módulos, que ahora han sido unificados

LP/DLP

MOGÁN

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Mogán ha dado comienzo esta semana al segundo y último módulo del Curso de Gobernanta. Un total de 22 vecinas del municipio que ya formaron parte de un primer módulo formativo de 50 horas, completarán este curso financiado por el Consistorio para mejorar sus posibilidades de empleo, informa el gabinete municipal.

La concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso, ha dado la bienvenida a las 22 mujeres que participan en esta acción formativa impartida en el Edificio de Servicios Sociales de la localidad de Arguineguín por la entidad +Gestión Canarias. Cuando completen este módulo, que también cuenta con 50 horas, estas vecinas obtendrán el certificado final del Curso de Gobernanta. De este modo, constarán con los conocimientos y habilidades para acceder al mencionado puesto, muy presente en un municipio turístico como Mogán, que cuenta con gran número de establecimientos alojativos hoteleros.

La concejala explica que se realizaron dos módulos I debido a la demanda y que ahora los grupos de ambos se han unificado para celebrar el II. «Este curso les va a permitir lanzarse al mercado laboral aunque muchas de ellas son ya trabajadoras» indica, informando que muchas son camareras de piso que desean ascender a Gobernanta y otras son subgobernantas y necesitan esta formación para poder ejercer como gobernantas.

Para Alonso este curso es muy fructífero y cuenta con gran de-



Curso para promocionar a gobernanta.. | LP/DLP

manda, por lo que ya se está valorando volver a ofertar el módulo I para todas aquellas personas del municipio interesadas. «Las vecinas que han accedido están muy motivadas y es algo de admirar, porque es una profesión complicada y dura, y si con financiación municipal podemos formar a las vecinas para que puedan progresar. Nos alegramos enormemente», manifiesta, agradeciendo asimismo el esfuerzo y la implicación de todas ellas ya que compatibilizan su trabajo con esta formación. «Muchas salen de trabajar a las 15:30 o las 16:00 horas y corren para llegar a tiempo al curso, que empieza a las 16:45 horas», relata Tania Alonso. Más información en página 27.

#### Santa Brígida

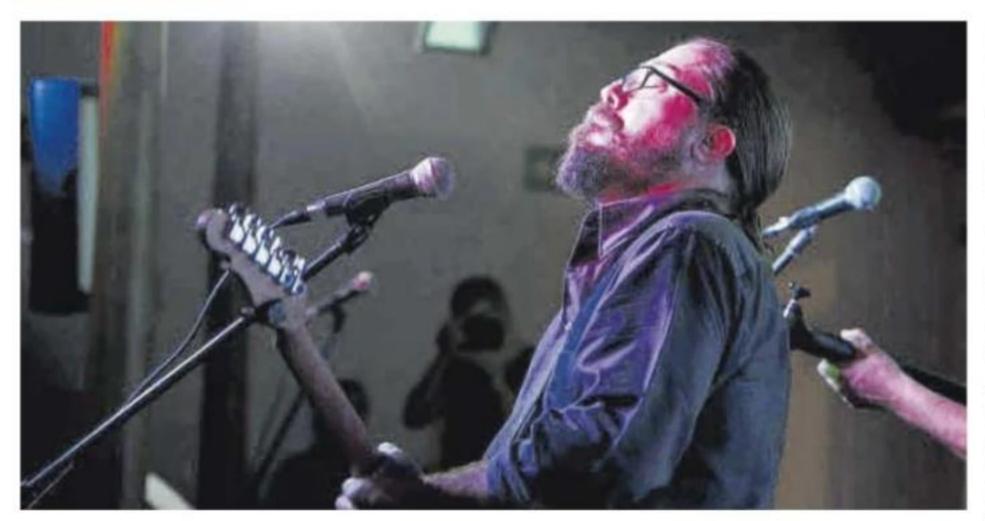

Troy Nahumko, que encabezará el cartel de la IV edición del Atalaya Blues Festival este sábado 21 de septiembre.

#### La IV edición del Atalaya Blues Festival contará con Troy Nahumko

El barrio satauteño se convertirá en el epicentro insular del blues este sábado con cinco bandas de todo el mundo sobre el escenario

LP/DLP

SANTA BRÍGIDA

La Atalaya de Santa Brígida se convertirá en el epicentro insular del blues este sábado, 21 de septiembre. Un total de cinco bandas subirán al escenario ubicado en la Plaza de Mariquita Benítez 'La Partera (junto al Centro de Salud) en el marco de la IV Atalaya Blues, donde la música en vivo será el hilo conductor de una jornada de carácter libre y gratuito y para todos los públicos.

Quienes asistan podrán disfru-

tar de los directos de Rocco Wiersch & Danny Del Toro, The Babilubas, The Cavaliers, Demian Band, y cerrando la noche Troy Nahumko como cabeza de cartel, a quien acompañará Los Gumbo Blues Band.

Desde las 13.00 horas hasta las

22.00 se simultanearán los conciertos con música DJ de baile, y una muestra de alfarería a cargo del Centro Locero y su asociación ALUD, legado patrimonial único e histórico de La Atalaya. Complementa la experiencia, las diferentes opciones gastronómicas que ofrecerán los bochinches de restauración, donde la Caravana de Las Chicas de La Finca (La Punta de Gáldar) y la Carpa de Growls Craft Beer estarán presentes, con su cerveza artesanal canaria.

A las 14:00 horas, por primera vez, Rocco Wiersch & Danny Del Toro coincidirán en un escenario. A las 15:30 horas, The Babilubas. César Mustafá Ginorio es el fundador y líder de esta banda nacida en 2022 en el barrio de La Isleta y combinan temas de su autoría con versiones de blues y de rock.

A las 17:30 horas, The Cavaliers. Una de las bandas canarias imprescindibles del Jump Blues de los años 40 y del Rock&Roll clásico de los 50 del siglo pasado.

Dos horas más tarde, el argentino Demian Band ofrecerá un directo arrollador, arropado por su «power trío», con claras influencias de leyendas del género como Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter y Jimmy Hendrix.

A las 21:30 horas, Troy Nahumko, que ha tocado con grandes figuras de la vieja escuela defenderá temas propios junto con clásicos del R&B, acompañado por Los Gumbo Blues Band.

#### San Bartolomé

#### El centro de mayores acoge unas jornadas por el Día Mundial del Alzheimer

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Concejalía de Servicios Sociales y del Mayor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha organizado una jornadas con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebrarán el próximo viernes 20 de septiembre, en el Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando de Maspalomas. Bajo el lema "Decidiendo frente a la enfermedad", estas jornadas están dirigidas a familiares, cuidadores y a la ciudadanía en general, con el objetivo de fomentar el conocimiento, la reflexión y el apoyo en torno a esta devastadora enfermedad.

El evento tendrá lugar de 17:00 a 20:00 horas y entre los expertos que participan destacan José Regidor, catedrático y neurocientífico con una amplia trayectoria en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas; José Ramón Babio, abogado especializado en derecho civil y de familia; y investigador y médico especializado en neurociencias.



Jorge Dávila

#### Estamos descubriendo al Víctor del Árbol más 'canario'.

Toda esta trama nace y muere en Lanzarote. Me considero un amante de la obra de César Manrique y esa circunstancia tiene un peso decisivo en la historia. También siento un cariño especial por un territorio que duerme sobre un submundo de lava y que de vez en cuanto se agita... Lo habitual es que en las noticias salgan temas relacionados con el turismo y la migración, pero aquí se desata una crueldad que sobrepasa las fronteras canarias.

#### A falta de continuar avanzando, ¿da la impresión que 'El tiempo de las fieras' es muy usted?

Es muy yo y, además, incorpora elementos novedosos. Es la primera vez que he recuperado a un personaje de mi pasado literario...

#### ¿El subinspector Soria, por citar el ejemplo más voluminoso?

Así es, el subinspector Soria tiene un valor esencial en esta novela.
Otra diferencia con respecto a lo
que ya hice es que el ritmo de un
thriller lo había trabajado menos
para centrarme más en los personajes y ahora, en cambio, todo es
pura adrenalina. Creo en he encontrado el equilibrio perfecto entre la
trama y los protagonistas y eso le
da un ritmo endiablado a los capítulos. No descarto repetir esta fórmula porque me ha gustado.

#### ¿Qué le llevó a descongelar a un antiguo compañero de fatigas literarias?

Me pasó algo parecido a lo que le ocurre a un lector cuando se enamora de uno de los personajes del libro que se está leyendo. No sé por qué, pero empecé a tener en cuenta que el subinspector Soria se merecía un poquito más [sonríe].

#### ¿Aquí parece que brilla más?

Porque el entorno en el que se va a mover está creado para él y recibe mucha más luz [pausa]. Aquí Soria y Virginia tienen algo más que contar que en las anteriores ocasiones. Yo les he ofrecido la platea de Lanzarote y ellos la han aprovechado.

#### A Soria, salvando las distancias, lo convierte en una especie de Unamuno del siglo XXI cuando decide desterrarlo a la tierra de los volcanes.

Además, y si aún no ha llegado, se lo avanzo... En uno de los capítulos aparece esa referencia a la figura de Unamuno. Viene a ser algo así como: Bueno, a Unamuno también lo enviaron a estas tierras; aquí no, a él lo mandaron a Fuerteventura...

A Franco también lo destina-

Quiso ser cura antes que mosso d'escuadra y, dos décadas después de estrenarse como policía, centró su vida en la literatura. Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) regresa con la novela 'El tiempo de las fieras', cuya trama madura en Lanzarote, donde justo ayer la presentó en la Fundación César Manrique.

#### Víctor del Árbol

ESCRITOR / AUTOR DE 'EL TIEMPO DE LAS FIERAS'

#### «Soy un amante de la obra de César y eso pesa en mi novela»



Víctor del Árbol. | ALEJANDRO GARCÍA / EFE

#### ron a tierras lejanas para evitar líos en Madrid, ¿no?

Sí que hay algo de la idea de que cuando quieres quitarte a una persona molesta de tu entorno la solución es enviarla a las Islas... Era como decirle «apártate del mundo». Lo que nadie se puede imaginar es que al mandar a Soria, al que yo veo como un Sancho Panza moderno, a Lanzarote la isla se va a convertir en el centro del mundo. Es una ma-

nera de ratificar que lo que tú eres va contigo adonde tú vas y, por lo tanto, no hay un lugar lo suficientemente pequeño en este planeta.

#### Eso es cierto, en cuanto pone un pie en Arrecife la criminalidad se dispara. ¡Vaya carnicería!

En la portada del libro queda claro el efecto dominó: una ficha pequeñita, aparentemente sin ninguna importancia, es la que causa un aluvión de crímenes. Todo empieCanzarote es el escenario ideal para construir una espiral de violencia en torno al subinspector Soria» za con un accidente de tráfico delante del volcán de La Corona (Haría) que hace temblar a la bolsa de Wall Street (Nueva York)... A partir de ese hecho, que inicialmente parece una cuestión casual, se activan unos depredadores que ponen sus miradas sobre la Isla... Lanzarote es el escenario ideal para construir esta espiral de violencia.

El subinspector Soria es un tipo peleado con las nuevas tecnologías, un investigador con más intuición que método, algo disperso... Corríjame si no, ¿pero tiene algo de los personajes de Vázquez Montalbán?

Es verdad que en la imaginación de los lectores de hoy aparece el detective americano típico de las series de televisión, pero me agrada que haya acercado a Soria a lo que es la figura de Pepe Carvalho. Es un tipo que se fía mucho de su experiencia policial. A veces lo digital nos aparta un poco de la realidad de la calle... Tiene la pillería del que ha pateado la calle, se sabe mover en los bajos fondos y conserva intacta una mirada irónica. Sí, es un poco un Pepe Carvalho moderno.

#### Teniendo en cuenta que usted también fue policía, en su mirada literaria debe fluir un manantial de experiencias delictivas.

Ésa es una de mis ventajas. Haber pasado 20 años en la policía te ofrece una perspectiva diferente de la realidad. Una cosa es ver el escenario y otra bien distinta llevar a los lectores a la trastienda, a un universo oscuro que sólo pueden conocer bien aquellos que lo han habitado.

En una de las primeras entrevistas recuerdo que aún estaba en excedencia en su plaza como mosso d'escuadra.

De eso hace mucho tiempo, ¿no? **Sí, lo menos 14 o 16 años...** Por lo menos [ja, ja, ja]...

#### ¿Le puedo preguntar la valoración que hace de la imagen que se tiene del cuerpo, sobre todo, después de lo que pasó con la refuga de Puigdemont?

Todo lo que le pueda decir estaría descatalogado porque llevo fuera mucho tiempo... Desconozco la
dinámica de trabajo de los mossos
porque ya no soy uno de ellos, pero
afectivamente me pongo en la piel
de mis antiguos compañeros, algunos ya jubilados, para intentar
comprender cómo se sienten en
medio de este escenario. Insisto, no
le puedo dar otra opinión porque
hay asuntos que no domino. La vida de un policía es bonita y sacrificada, sobre todo, porque estás expuesto a las críticas.

## Una veintena de ponentes acuden a las jornadas de violencia infantojuvenil

La actividad profesional se desarrolla mañana y pasado en Arrecife Cuenta con la intervención del magistrado Tomás Luis Martín

LA PROVINCIA/DLP

ARRECIFE

Un total de 22 ponentes participarán en las jornadas de formación en intervención en situaciones de violencia infantojuvenil, impulsadas desde la alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife, en colaboración con la organización Clave-A. Estas jornadas son las primeras que se organizan en Lanzarote, con esta temática, y se desarrollarán mañana y pasado en el salón de actos del Archivo Municipal de Arrecife. Las jornadas de formación Clave-A arrancarán a las 9.45 horas de mañana, con la intervención del acalde de la ciudad y titular directo de la Policía Local de Arrecife, Yonathan de León. También intervendrán José Manuel Cabrera Delgado, viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, y Sonja Arup, fundadora del programa Clave-A dedicado a la protección a la infancia y la adolescencia frente a la Violencia.

El viernes, los participantes serán bienvenidos por Ángel Luis Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, y por Moisés Sánchez Arrocha, director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.

En el amplio listado de ponentes destaca la presencia de Tomás Luis Martín, magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, primer órgano judicial en España especializado en la violencia contra la infancia y la adolescencia.

A este se sumarán Eva Bajo, subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas; Alexis Moreno, responsable de la sala operativa del 112; Mónica Sánchez, abogada especializada en Derecho Penal, así como pediatras, trabajadoras sociales y enfermeras. En todos ellos descubrimos una amplia formación teórica con la praxis diaria de episodios de esta naturaleza.

#### El musical 'Ensueño de Unamuno' triunfa en Salamanca y Valladolid

LP/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

La obra Ensueño de Unamuno de ÓperaFuerteventura ha llegado a las universidades de Salamanca y Valladolid, tras su paso por los espacios museísticos de Fuerteventura. El musical recibió una gran acogida el lunes en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca y se celebró ayer enla Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.

Ensueño de Unamuno es la propuesta de ÓperaFuerteventura para la programación Fuerteventura a través de su mirada, organizada por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura para conmemorar el centenario de la llegada de Miguel de Unamuno a la Isla con actividades durante todo el año. Esta programación cuenta con la implicación de distintos agentes sociales y culturales.

Después de su éxito en la isla, la asociación ÓperaFuerteventura fue invitada por las rectorías de las Universidades de Salamanca y Valladolid para presentar el musical.

La expedición majorera estuvo acompañada de varios representantes públicos de la isla, así como por el bisnieto de Unamuno, Luis Miguel Santos Unamuno.



Dos agentes de la Policía Local de La Oliva observan las patinetas eléctricas retiradas de las calles de Corralejo. LP/DLP

#### La Policía Local de La Oliva retira en pocas horas 242 patinetes

Los vehículos de uso personal no disponían de licencia y ocupaban espacios públicos \* Los vecinos habían mostrado sus quejas

M.R.P.

PUERTO DEL ROSARIO

puesto freno al descontrol que venía sucediendo en el municipio y, especialmente en Corralejo, con los vehículos de movilidad personal (VMP) o patinetes eléctricos ante las numerosas quejas de los ciudadanos que observaban atónitos como en muchas ocasiones los mismos ponían en peligro la seguridad de los peatones ante la anarquía de los con-

ductores y de las empresas de alquiler de estos vehículos.

Ayer, los agentes del turno de La Policía Local de La Oliva ha mañana retiraron de las calles de Corralejo en pocas horas un total de 242 patinetas eléctricas por carecer las mismas de título habilitante y habían ocupado espacio público.

Tras una batida por las diversas calles de la mencionada localidad turística, los agentes procedieron a retirar las patinetas a través de un camión grúa y ordenaron el traslado de las mismas al

depósito municipal, mientras que continúan con los expedientes sancionadores.

Los mensajes de sensibilización desde las instituciones públicas sobre el uso adecuado de los patinetes para garantizar la seguridad en las calles siguen cayendo en saco roto, tanto por los conductores como por las empresas de alquiler. En la mayor parte de los casos se circula a más de 20 km/h, no llevan casco ni chaleco reflectante homologados, y circulan dos personas a bordo.

#### El Pájara Gaming Fest cierra sus puertas con 2.500 asistentes durante su celebración

LP/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

Más de 2.500 personas asistieron al evento Pájara Gaming Fest 2024 que fue organizado por el Ayuntamiento de Pájara, a través de las concejalías de Nuevas Tecnologías y de Festejos, dirigidas por Salah Chehaib y Juan José Viera, respectivamente. Fue un evento que regresó al municipio sureño después de seis años sin celebrarse.

El Pájara Gaming Fest 2024 ofreció una variada programación que atrajo tanto a jóvenes como a adultos. Desde talleres de cosplay, manga e impresión 3D hasta charlas sobre iSport, el evento proporcionó no solo entretenimiento, sino también información sobre el mundo digital y las nuevas tecnologías. Las familias pudieron disfrutar de videojuegos clásicos que muchos de ellos practicaban en su juventud.

Salah Chehaib y Juan José Viera destacaron la importancia de combinar el aspecto lúdico con el formativo, puesto que le ha permitido a residentes y visitantes aprender y conocer nuevas tendencias y oportunidades en el mundo de los videojuegos y de la tecnología. Desde el Ayuntamiento de Pájara ya se está trabajando para consolidar este evento en próximas ediciones.

#### Un centenar de personas se inscriben en el curso sobre estudios africanos

La formación, que forma parte de la oferta de la ULPGC y está dirigida a personas mayores de 55 años, logra récord de participación

M.P.C.

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo majorero y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han inaugurado el segundo curso del Diploma de Estudios Africanos, dirigido a personas mayores de 55 años. El curso logra un récord de participación al inscribirse más de un centenar de personas. Este diploma es una evolución del programa Peritia et Doctrina, que se inició hace 25 años.

El acto contó con la presencia del consejero insular de Educación, Adargoma Hernández, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, el vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus, José Miguel Álamo, y el vicepresidente del Consejo Social de la ULPGC, Jesús de León Lima,

Durante el acto de inauguración, el consejero Adargoma Her-

nández, subrayó la importancia de «un diploma que nos permite seguir creciendo en conocimientos y promover activamente en la vida cultural y académica de Fuerteventura». Este año con récord de participación, con un centenar de personas inscritas». Además, agradeció, además, la presencia del rector de la ULPGC y destacó el compromiso de la colaboración entre Cabildo majorero y la Universidad, «que es esencial para nuestra Isla».

Por su parte, el rector Serra, valoró el éxito de la primera parte del curso y expresó su optimismo respecto a la nueva edición. «Es importante seguir reforzando la presencia de la ULPGC en Fuerteventura con cursos especiales y que seguro ampliaremos con nuevas formaciones como lo hacemos en otras islas». Además, añadió que « ya somos casi 2.000 estudiantes de cursos formativos es-

peciales y esto es un ejemplo a seguir, porque somos de las universidades europeas con mayor oferta de este tipo».

Los módulos del curso abarcan una amplia variedad de temas y talleres de francés

Los módulos del curso abarcan una amplia variedad de temas, desde historia de los pueblos africanos, multiculturalismo y geografía, hasta talleres de francés, patrimonio cultural, comida tradicional, medioambiente y religión. El objetivo es ofrecer una visión integral de África, abordando su diversidad y los desafíos que enfrenta el continente, con una perspectiva tanto académica como práctica.

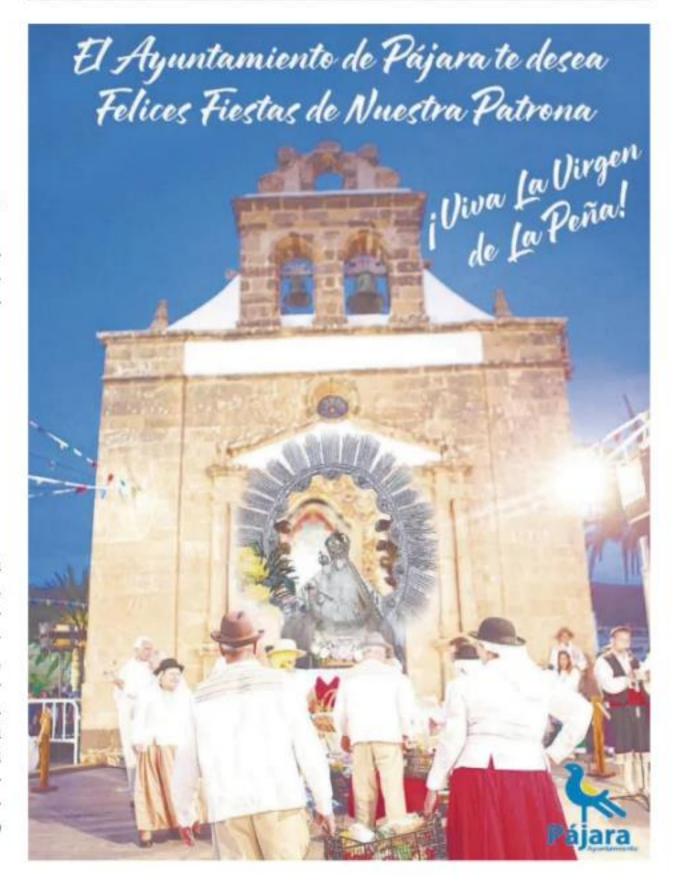

Crisis migratoria | Destensión en la ofensiva del Estado contra Canarias

## Clavijo fuerza al Gobierno a negociar con el PP un pacto migratorio

El presidente confía en un acuerdo sobre la reforma de extranjería, pero se niega a retirar el protocolo de acogida que el Gobierno central elevará al Constitucional

J. Anastasio / I. Durán

MADRID/ LAS PALMAS DE GC

Punto de inflexión aparente en el conflicto político e institucional en relación con el problema de los menores migrantes no acompañados en Canarias, y con el enfrentamiento entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central por la aplicación de un nuevo protocolo de acogida de este colectivo por parte de la administración autonómica. Por primera vez desde que el 23 de julio fracasó en el Congreso la reforma de la ley de extranjería por la oposición del PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo parecen en disposición de sentarse a negociar para tratar de cerrar un acuerdo al respecto. Así lo expresó este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras haber asistido a la reunión de la Comisión Interministerial sobre Inmigración, y así se lo transmitió a Fernando Clavijo, en ese mismo foro, al que asistió el presidente de Canarias para abordar la situación de los menores en las Islas.

Esta expectativa de negociación política sirvió para distender el ambiente entre Canarias y el Estado tras el anuncio del Ejecutivo central de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución del gobierno regional de no asumir nuevas acogidas de menores en las condiciones en las que lo hacía antes al considerar que es competencia del Estado, y pese al ultimátum de una semana para que la retire. El presidente regional defendió el nuevo protocolo ante los ministros con responsabilidades en gestión migratoria, y rechazó dar marcha atrás, insistiendo en que es un mecanismo aprobado por el Gobierno de España en 2014 y que el informe de la Fiscalía que ha motivado el



Rescate el lunes de un cayuco con 67 personas, entre ellas dos niños de 3 y 8 años, al sureste de El Hierro. EFE/GELMERT FINOL

anuncio del recurso al TC no lo cuestiona, sino todo lo contrario. «Canarias no se ha negado nunca a recibir a ningún menor. Siempre hemos mirado por el interés del menor», dijo el dirigente nacionalista antes de asegurar que el informe de la Fiscalía «lo que dice

de facto es que tenemos que aplicar ese protocolo de 2014» que el canario completa.

«Si no hay reforma de la ley vamos a mantener la garantía que establece el protocolo. Vamos a negociar siempre, incluso las dos cosas a la vez», afirmó en referencia a los procedimientos de acogida y la modificación legal que se pretende. Eso sí, dejó claro que si esta no se produce, su gobierno mantendrá activa la resolución que el Estado pretende recurrir ante el TC. «Vamos a ver qué dice el informe del Consejo de Estado y en todo caso nos atendremos a lo que diga el Constitucional», aclaró Clavijo, quien criticó que el Gobierno no le haya remitido ningún informe jurídico o documento legal sobre la supuesta inconstitucionalidad de la resolución.

Canarias seguirá atendiendo a todos los niños que lleguen no acompañados en tanto se negocia

> Torres anuncia una reunión con los populares en breve para debloquear la reforma legislativa

En el ámbito estrictamente político, el ministro Torres anunció ayer que en las próximas fechas mantendrá una nueva reunión con el PP para tratar de desbloquear la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. El responsable de Política Territorial explicó que ha transmitido a la dirección de los populares su voluntad de reunirse «cuanto antes» y que cuenta con el visto bueno de ese partido. «Ahora, toca cuadrar agendas con las administraciones afectadas», añadió el ministro, que invitó a Clavijo a participar en esos encuentros. Torres recordó que este mismo martes el Gobierno ha dado el primer paso para llevar al Constitucional el protocolo de atención a menores migrantes aprobado por Canarias, solicitando un informe al respecto del Consejo de Estado, pero al tiempo confió en que la vía de la negociación sirva para resolver la situación. A su juicio, la clave de todo el conflicto está en la reforma legal para que las comunidades autónomas estén obligadas a acoger a los menores migrantes que se encuentren en territorios saturados, como son Canarias o Ceuta en estos momentos.

Al respecto Clavijo llama la atención sobre la disposición el

Pasa a la página siguiente >>

#### Si el protocolo canario para la recepción de menores migrantes no es una norma jurídica, ¿por qué lo quieren enviar al Tribunal Constitucional?

no de Canarias no es una norma jurí-

El Consejo de Ministros puso en marcha ayer el procedimiento para recurrir el protocolo aprobado por el Gobierno Canarias para la recepción de los menores migrantes llegados de forma irregular al Archipiélago sin el respaldo de un familiar adulto. El Gobierno de España acordó solicitar un informe al Consejo de Estado sobre ese protocolo con carácter urgente, como paso previo a entablar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la comunidad autónoma. El Ejecutivo central pretende que el TC aclare que la protección de los menores es una competencia autonómica. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, propuso convocar de manera urgente a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado para tratar de evitar el conflicto entre administraciones.

¿El protocolo es una ley? El protocolo aprobado por el Gobierdica, es una guía de actuación que busca ordenar la manera en la que la comunidad autónoma recibe a los menores migrantes no acompañados que le entrega el Estado para su tutela. Con ese documento, Canarias no se está negando a atender a los menores, sino que plantea una serie de condiciones para regular la entrega de los niños, igual que se exigen determinados requisitos para acceder a cualquier servicio público como, por ejemplo, la Seguridad Social.

#### Si no es una norma, ¿puede ir al TC?

El protocolo regional es una resolución administrativa contra la que cabe recurso en vía administrativa, con el que incluso se podría solicitar una suspensión cautelar del protocolo. Si bien, según fuentes jurídicas, el artículo 167 de la Constitución podría ser una vía de impugnación. Según este artículo, el Estado puede recurrir, además de las leyes, los actos de la comunidad autónoma, siempre que defiendan que el protocolo va en contra de la Constitución. Según las mismas fuentes, lo único que se puede analizar es si Canarias está invadiendo competencias del Estado o está haciendo una dejación de sus propias competencias a través del protocolo aprobado el pasado 12 de septiembre.

¿Cómo debe ser la recepción de un menor según el protocolo nacional y el territorial?

Ambos protocolos tienen muchos

#### Crisis migratoria Destensión en la ofensiva del Estado contra Canarias

<< Viene de la página anterior

Gobierno central a hablar ahora de

con el PP de las dos cuestiones fundamentales que ese partido ya puso sobre la mesa durante las negociaciones de julio en el Congreso, y que también se mantuvieron en agosto: la elaboración de un listado sobre las plazas de acogida de todas las comunidades autónomas y la financiación durante todo el tiempo en que los menores sean tutelados por estas administraciones. Como primer paso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comunicó a Clavijo que ya dispone de ese documento realizado

sobre la base de los criterios de distribución que se aprobó en 2022 en la Conferencia Sectorial de Adolescencia, aunque no le reportó la información concreta al respecto, en espera de convocar en las próximas semanas ese mismo foro para plantear la futura distribución.

#### Pleito con el Estado

El presidente de Canarias dio por hecho que el pleito jurídico con el Estado sobre el nuevo protocolo seguirá su curso en tanto no se aplique un sistema de reparto como el que se pretende en la reforma legal, señalando, en todo caso, que Canarias no necesitará aplicarlo si se alcanza ese pacto en extranjería. Reivindicó el papel de su gobierno en la búsqueda de soluciones y en la intermediación entre el Ejecutivo central y el PP para tratar de cerrar un pacto, y se otorgó el mérito de haber abierto esta ventana de oportunidad para la negociación. «Hemos conseguido que el Gobierno y el PP se sienten y si todo este revuelo (en referencia al polémico protocolo y el recurso anunciado por el Estado) ha servido para ello, bienvenido sea», recalcó. «Estamos como antes del 23 de julio, pero con el Gobierno y el PP dispuestos a sentarse», insistió.

#### Las frases



#### Fernando Clavijo

Presidente de Canarias

«Si todo este revuelo sirve al final para alcanzar un acuerdo, bienvenido sea»

«Siempre he dicho que esto es un acuerdo de país que necesita la participación de todos»

«No nos han remitido ningún informe jurídico que diga que el protocolo es inconstitucional"

El presidente regional consideró que el Ejecutivo central ha aceptado que la negociación con

> el PP asume parte del documento que él mismo firmó con Feijóo para abordar la crisis migratoria, aunque dio a entender que el acuerdo más factible es el que específicamente centra en la acogida de menores, y ve más difícil un pacto de Estado sobre la gestión del fenómeno migratorio. Señaló en este sentido que «una cosa es la reforma de la ley y otra el acuerdo con el PP». «Siempre he dicho que esto es un acuerdo de país que necesita la participación del PP porque gobierna en la

mayoría de comunidades autónomas», resaltó.

En relación con el acuerdo del Consejo de Ministros para solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre el protocolo de recepción de menores migrantes aprobado por el Gobierno de Canarias, el ministro Torres aseguró que tuvo conocimiento del mismo por los medios, días después de haber convocado la reunión de la Comisión Interministerial este martes, y que en ningún momento el Ejecutivo canario informó o intercambió documentos. «El protocolo se publicó el pasado jueves y entró en vigor al día siguiente. Entendemos que vulnera la Constitución y, ante los informes jurídicos, estamos obligados a actuar», aclaró. El Consejo de Estado es el órgano consultivo del Gobierno y los dictámenes de urgencia deben emitirse en un plazo máximo de 15 días.

Recordó que el Consejo de Ministros, además de solicitar dictamen, a iniciativa del propio Ministerio de Política Territorial, ha propuesto a la Comunidad Autónoma la convocatoria urgente de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado para estudiar las dis-

#### Llegan 174 migrantes

Canarias recibió ayer 174 migrantes a bordo de tres barquillas precarias que fueron localizadas cerca de las costas de El Hierro y de Tenerife. Salvamento Marítimo rescató a los 68 ocupantes de un cayuco que navegaba a unos 19 kilómetros de El Hierro. La barquilla fue localizda por el radar Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil y la salvamar Caliope salió su encuentro. Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de cuatro días desde el puerto de Nuadibu, en Mauritania, y a bordo de la embarcación viajaban personas procedentes de Mauritania, Senegal, Guinea Conakry, Mali y Marruecos. Una segunda embarcación fue localizada a unos 17 kilómetros del puero de Los Cristianos, en el canal entre Tenerife y La Gomera, por lo que se movilizó a la salvamar Alpheratz, que acompañó a puerto a los migrantes. En total, viajaban en esta barcaza 54 personas, todos ellos varones y en aparente buen estado de salud. Durante la tarde de ayer, Salvamento Marítimo escoltó hasta el puerto de Los Cristianos, a un tercer cayuco con unas 60 personas a bordo. La tripulación de un ferry que realiza la ruta entre Tenerife, La Gomera y La Palma dio el aviso del avistamiento del cayuco a poco más de dos kilómetros del puerto de Los Cristianos. La salvamar Alpheratz lo localizó cuando estaba a una milla de la costa. Entre medias, Salvamento recibió una llamada, supuestamente efectuada desde la barcaza, en la que informaron sobre su ubicación. | Efe

crepancias planteadas, con el objetivo de tratar de evitar la conflictividad entre las administraciones estatal y autonómica. «Queremos apostar por el diálogo, negociar y alcanzar acuerdos», afirmó.

El protocolo elaborado por Canarias para tratar de ordenar y mejorar recepción de menores migrantes completa a la normativa estatal que se aprobó en 2014. ElMinisterio de Juventud e Infancia envió a la Fiscalía la semana pasada un informe en el que advierte que el protocolo canario «podría ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España». La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, emitió un decreto en el que señala que el Ejecutivo autonómico pretende que el interés superior se personalice desde que llegan al muelle y apunta que la evalución individual «se va configurando a lo largo del tiempo». Además, en el documento destaca que después del viaje en cayuco, el menor «no está en disposición de ser oído con garantías».

#### Ante la Policía Canaria

Según esta guía de actuación que ya está aplicando Canarias, los empleados públicos de la comunidad autónoma y los trabajadores de las entidades colaboradoras no podrán recibir a ningún niño sin antes comprobar que se le ha filiado y documentado correctamente. Uno de lo puntos que ha generado más controversia es que se condiciona la acogida de un niño a la disponibilidad de plazas de acogida «en las condiciones de garantías legalmente exigidas para ser atendido». El Ejecutivo regional también exige que la entrega del menor por parte de los funcionarios del Estado se ejecute en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias, y que la recepción se lleve a cabo ante un policía autonómico. El protocolo también obliga a los funcionarios estatales a aportar la documentación individualizada de cada menor en el momento de la entrega. De esta forma, se garantiza la correcta identidad y el conocimiento de las circunstancias individuales, que ayudarán a valorar su situación riesgo o desamparo.

puntos en común, en ambos se exige que cada niño sea reseñado por la Policía, que recogerá las huellas dactilares de los niños, les hará una fotografía y recabarán toda la información posible sobre su filiación, edad y nacionalidad, así como toda la documentación de la que disponga el menor. A continuación, debe ser inscrito en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (RME-NA) de la Policía Nacional. También exigen que los niños sean informados sobre sus derechos en un idioma que puedan entender. Todo ello, bajo la supervisión del Ministerio Fiscal.

#### ¿Qué añade el protocolo

#### canario al creado por el Estado en 2014?

La primera exigencia que incluye el Gobierno Canario es que la comunidad autónoma no recibirá a ningún menor que no esté previamente reseñado de forma individual, para evitar confusiones, como ya ha ocurrido. Además, pide que se escuche al menor antes de traspasar su tutela al Ejecutivo regional, para determinar si reúne las condiciones para ser solicitante de asilo. Antes de acoger a ningún niño tendrá que verificar la disponibilidad de plazas en la red de acogida «en las condiciones de garantías legalmente exigidas para ser atendido». Por último, tam-

bién plantea que la entrega de los menores se lleve a cabo en las comisarías de la Policía Autonómica.

#### ¿Está contemplado en el protocolo que los territorios elaboren su propia guía?

El Protocolo Marco se aprueba en 2014 por los ministerios de Justicia, Interior, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como por la Fiscalía General del Estado. En su apartado primero, el protocolo nacional prevé que deba ser completado con los correspondientes protocolos territoriales para que -según sus respectivas normas estatutarias- pueda obligar a las administraciones e instituciones autonómicas respectivas.

#### ¿Qué dice la Fiscalía?

El Ministerio de Juventud e Infancia envió a la Fiscalía un informe en el que expone que el protocolo canario «puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España». La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, considera que el Ejecutivo autonómico pretende que el interés superior del menor quede individualizado en el momento en el que desembarca, cuando su evalua-

ción «se va configurando a lo largo del tiempo». También critica que el protocolo no refleja las repercusiones que puede tener sobre el niño el no ser acogido por la comunidad autónoma y que permanezca con la policía. Además, subraya que después de un peligroso viaje a bordo de una barquilla precaria, el menor «no está en disposición de ser oído con garantías». Por último, considera que la guía de actuación parece obligar al Estado a realizar actuaciones que requieren de más tiempo que una mera identificación y reseña inicial, como averiguar si los menores puede ser objeto de protección internacional.

#### CC cumple su aviso y deja sin apoyos al PSOE en la comisión sobre las mascarillas

El 'no' de Valido a la prórroga de la investigación la obliga a desconvocar la reunión 'in extremis'

Joaquín Anastasio

MADRID

CC cumplió su amenaza al PSOE y provocó la suspensión de la comisión de investigación del Congreso, prevista ayer a puerta cerrada, sobre la compra de mascarillas por las administraciones públicas durante la pandemia de covid-19. La diputada de CC, Cristina Valido, comunicó a los socialistas que no iba a apoyar la prórroga de los trabajos de la comisión y el presidente de la misma, el socialista Alejandro Soler, decidió suspender la convocatoria apenas ocho minutos antes de su inicio. En ella, el PSOE buscaba el apoyo de los grupos para ampliar el plazo de funcionamiento de este grupo de trabajo, va que el plazo con el que contaba, hasta el 2 de octubre, era insuficiente para poder continuar con las comparecencias previstas, de las que solo se habían producido hasta la fecha el 25 % de las 137 aprobadas.

La comisión iba a retomar en esta convocatoria sus trabajos tras el parón veraniego con las dudas sobre la posición de algunos grupos, especialmente CC. El apoyo de Valido era imprescindible para que la comisión solicitara pedir esa ampliación del plazo para poder trabajar. Las decisiones de la comisión se toman mediante voto ponderado, y, dado que Valido representa en este caso a los ocho miembros del Grupo Mixto, si sumaba su voto a los noes del PP y Vox, se habrían impuesto, con 178 -dos más por encima de la mayoría absoluta- a los grupos que apoyaran la solicitud de esa prórroga.

Distintas fuentes parlamentarias aseguran, sin embargo, que además de CC, tampoco la representante de Junts, Míriam Nogueras, iba a asistir a la reunión de este martes, por lo que independientemente del voto de Valido la prórroga no habría prosperado.

En todo caso, Valido dejó bien ha dejado bien claro su rechazo a las pretensiones del PSOE pese a que hasta la fecha le había apoyado en la mayoría de cuestiones que se habían planteado en la misma, desde la elección de los representantes de la Mesa, hasta las solicitudes de comparecencias. Las tensiones entre nacionalistas canarios y socialistas sobre la crisis migratoria en las Islas, la gestión de la acogida de los menores migrantes no acompañados, y otros aspectos de la agenda canaria que CC considera incumplidas, ha provocado finalmente que Valido se haya desmarcado de las posiciones del Gobierno y del grupo socialista en el Congreso. Un primer gran desencuentro que puede ir a más. «Las relaciones entre CC y el Gobierno no pasan precisamente por su mejor momento», afirmó Valido.

La diputada tinerfeña también dejó claras las razones de su rechazo a apoyar al PSOE en su intento de prorrogar la comisión sobre los contratos de las administraciones públicas durante el covid-19, que los socialistas pactaron con los grupos que apoyaron la investidura para contrarrestar la creada en el Senado por el PP, con mayoría absoluta en esa Cámara, más específicamente sobre el llamado caso Koldo.

«No estamos dispuestos a apoyar cuestiones que no son prioritarias mientras el Gobierno no dedica tiempo a resolver cosas tan graves como el drama humanitaria en Canarias», afirmó en referencia a la crisis migratoria y la situación de los menores no acompañados.

«La única contundencia con la

«No estamos para apoyar cosas que no son prioritarias», advierte la diputada nacionalista

La tensión entre los gobiernos canario y central augura el fin del respaldo a Sánchez en breve

que actúa el Gobierno no es para intentar resolver la situación de emergencia que vivimos en Canarias por el fenómeno migratorio, sino para ir al Tribunal Constitucional en contra de Canarias». añadió la nacionalista.

Las declaraciones de Valido dejan claramente al descubierto que las tensiones entre CC y el PSOE, y entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central paralelamente, están en su punto más álgido y podrían determinar en el corto plazo el final del apoyo que los nacionalistas canarios han venido brindado al Ejecutivo de Pedro Sánchez en lo que va de legislatura, tal como avanzaron hace dos semanas la propia Valido y el secretario de Organización de la formación isleña, David Toledo.

Esta decisión respecto a la comisión de investigación en el Congreso se producía mientras en La Moncloa el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estaba reunido con varios ministros en el marco de la Comisión Interministerial sobre Inmigración para abordar la crisis migratoria y los desencuentros entre ambas partes sobre la acogida de los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados que llegan a las Islas y que ahora tutela la comunidad autónoma en un número superior a los 5.200.

El PSOE ha evitado valorar su fracaso en el intento de lograr los apoyos para prorrogar los trabajos de la comisión, y se limitó a comentar su decisión de elevar esa solicitud a la propia Mesa del Congreso, justificándola en la necesidad de que se dé más tiempo a la comisión para investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta de Galicia a «empresas en las que hay familiares» del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

De entre las comparecencias que quedan pendientes, algunos son los principales protagonistas del caso Koldo, incluidos el propio Koldo García, ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el ahora diputado del Grupo Mixto, pero también varios dirigentes del PP, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, porque su nombre aparece en el sumario de la investigación; y el portavoz del PP en la comisión de investigación, Elías Bendodo, que fue consejero de la Junta de Andalucía en los meses de la pandemia.



Miembros del Grupo Socialista ayer en los pasillos del Congreso tras la reunión de la Junta de portavoces. | EFE/ ZIPI

#### VIVIENDA

#### El Gobierno canario evalúa complementar el bono de alquiler para jóvenes

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, avanza que pedirá al Ejecutivo central que aumente el coste máximo por vivienda al que se puede acceder con el bono de alquiler joven, al tiempo que Canarias también evalúa complementar la cuantía que aporta la administración central a fin de hacer más efectiva una iniciativa a la que se presentaron en Canarias

12.160 solicitudes pero de la que apenas se benefician 3.461, lo que quiere decir más del 70% no han podido acceder a ella. Una tónica general en todas las comunidades, de ahí que desde la administración central se inste a las comunidades a incrementar la cuantía del bono. Rodríguez sopesa complementarlo con fondos de las ayudas al alquiler, que tiene una dotación de 30 millones. | Efe



Pablo Rodríguez. LP/DLP

#### **POLÍTICA TERRITORIAL**

#### Canarias busca planificar «desde ya» los planes hidrológicos hasta 2033

El Gobierno de Canarias ofrecerá a los consejos insulares de aguas la asistencia técnica necesaria para empezar a diseñar «desde ya» los planes hidrológicos correspondientes al periodo 2028-2033. El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, lo trasladó así a los cabildos en la reunión de la segunda Comisión Permanente de Aguas con la que se trata, dijo, de «recuperar el tiempo perdido». Aún se están terminando de aprobar los planes hidrológicos que «tenían que haber estado ultimados a 31 de diciembre de 2021», como es el caso del de Fuerteventura 2022-2027, al que el lunes el Consejo de Gobierno dio el visto buebo. Queda todavía pendiente el plan hidrológico de La Palma para culminar el periodo de 2022-2027. | LP/DLP

#### Observatorio

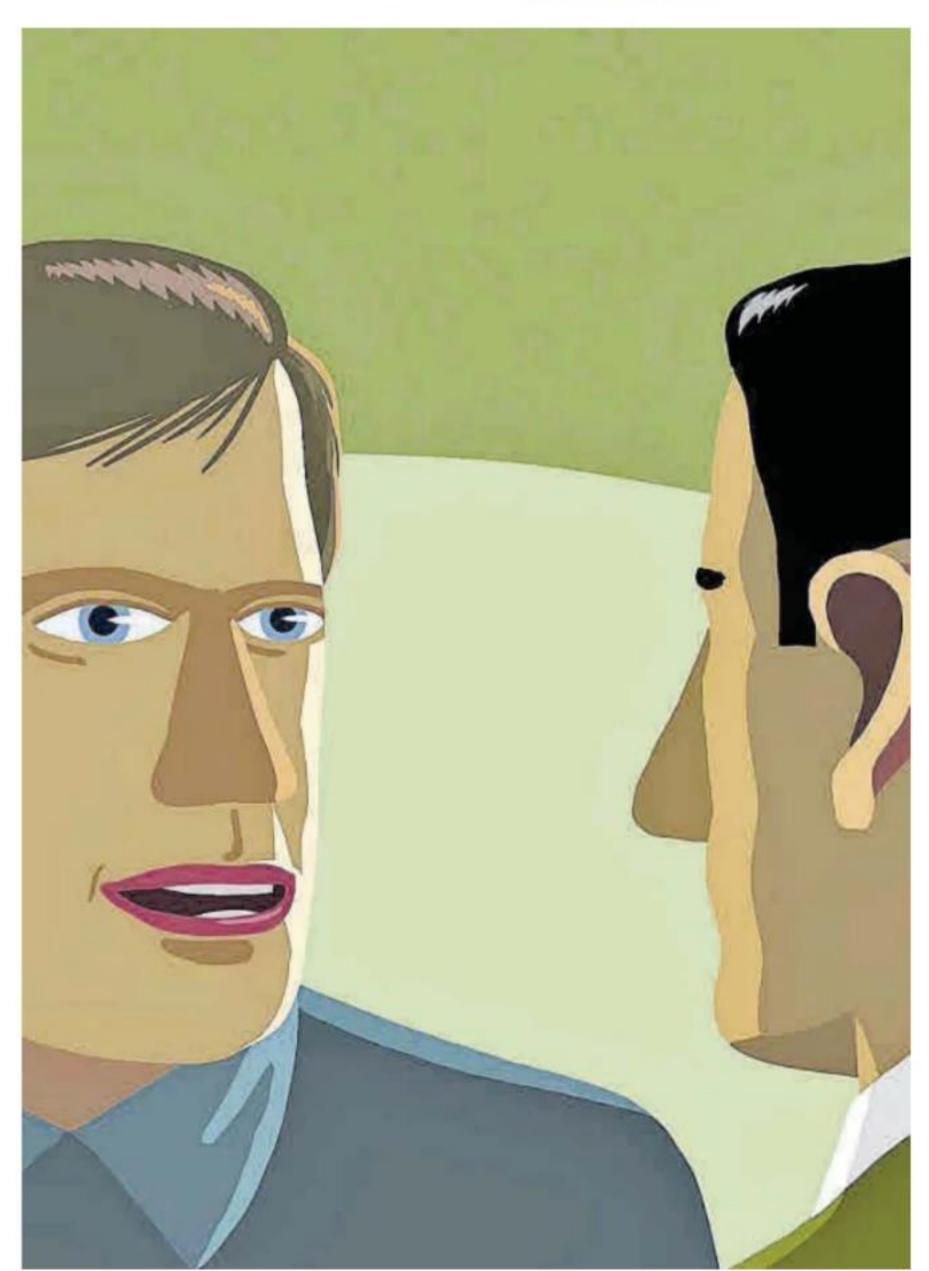

## Atención a la conversación



Josep M. Lozano
PROFESOR

oy vivimos inmersos en una economía de la atención, en la cual el combate de todos contra todos (empresas, partidos, escuelas, iglesias, oenegés, redes...) es, por encima de todo, un combate para conquistar nuestra atención. El auténtico poder (económico, político, social, religioso...) lo tiene quien es capaz de capturar nuestra atención.

La economía -y la crisis- de la atención afectan directamente a nuestras conversaciones y su

calidad. Vivir en una economía de la atención es relevante, biográficamente y generacionalmente, porque configurará nuestra vida: en resumidas cuentas, la vida que habremos vivido será el resultado de aquello a lo que habremos prestado atención, en un contexto donde todo el mundo conspira para capturarla. Así, quién somos (o quién acabamos siendo) es el resultado de la intersección entre aquello que capta nuestra atención y allá donde decidimos ponerla. Porque la atención no es una capacidad que nos es dada aleatoriamente ni el resultado aceptado pasivamente de nuestro temperamento: es una función de los hábitos atencionales que hemos desarrollado. Por eso, el principal reto educativo son los hábitos de la atención.

Hoy todo empuja a la fragmentación de la atención. El que nos esconde la mentira de la llamada multitarea es que nos entrenamos cotidianamente en una atención saltadora, que nos lleva de microestímulo en microestímulo. Es fácil -y fundamentado- difamar las redes sociales por el hecho que incentivan nuestros estratos neuronales más primitivos, hasta convertirlos en una rueda donde corremos sin ir a ninguna parte, como si fuéramos nuevos hámsteres tecnológicos. Sin embargo, lo que me interesa subrayar ahora es que la atención requiere algún tipo de lentitud, porque se trata de una atención receptiva. Y que, en la

medida que atención viene de tender hacia, una crisis de la atención es a la vez una crisis de la intención: una atención dispersa comporta, necesariamente, una debilidad de la voluntad. Al final, en una economía de la atención podemos ir perdiendo dos componentes esenciales de una vida vivida: el foco y la divagación. Dicho de otro modo: cada vez nos cuesta más fijarnos en nada de manera sostenida y, paradójicamente, divagar.

Se trata, pues, de trabajar y transformar nuestra capacidad de atención (personal y colectiva). Y esta transformación comporta la transformación de nuestra capacidad de escucha y de apertura. Nuestra auténtica tecnología como humanos es nuestra capacidad de abrir la mente, el corazón y la voluntad. Es decir: la capacidad de no quedar prisioneros de los patrones del pasado, la capacidad de empatía hacia los otros en contextos diferentes y la capacidad de conectar con nuestro propósito desde nuestro espacio interior. Porque, en una conversación, lo que importa no es solo de qué hablamos; lo que importa, sobre todo, es qué nos estamos diciendo y desde dónde hablamos. Que la conversación no es el resultado de nuestro esfuerzo, aunque nos podemos esforzar, sino que es el resultado de responder a una invitación y a un llamamiento: a la invitación y al llamamiento a escuchar y hablar con atención.

Cierto: no hay conversación sin escucha activa y atenta. Sin duda. Pero conversar no es solo escuchar. También es hablar, cosa que a menudo se olvida. Por lo tanto, no hay conversación sin lo que, a falta de una expresión mejor, podríamos denominar habla atenta. Escuchar con atención, sin duda, pero hablar con atención, también. Si en el escuchar es decisivo desde dónde se escucha, en el habla también es decisivo desde dónde se habla. En el habla también se hacen presentes nuestras intenciones, mociones y propósitos. Del mismo modo que escuchar no es una manera de ganar tiempo para preparar lo que queremos decir, hablar no es una oportunidad para colocar nuestros mensajes y prescripciones premeditados. Al final, que nos escuchen y dar consejos puede ser muy gratificante y una manera no muy sutil de autoafirmarnos.

No hay relaciones de calidad sin conversaciones de calidad. Recuperar la conversación y cuidar los espacios y los momentos de conversación es una necesidad para vivir humanamente, sin duda. Pero es también -y a la vez- un deber cívico. Porque una vida -personal y colectiva- sin conversaciones morirá ahogada por el ruido de las palabras.

#### Al azar

## En Trump no es homicidio, es 'merecidio'



Matías Vallés

n los tiroteos del Lejano Oeste también se fallaban la mayor parte de los disparos. Esta ley nunca disuadió a un norteamericano de intentarlo, y el segundo o tercer atentado encadenado contra Donald Trump confirma la tentación de decidir las elecciones a tiros. En el bando progresista, que también desalojó a Joe Biden de la reelección a punta de pistola, los expertos se dividen entre las sospechas de un montaje trumpista y la moraleja de que la presunta víctima se lo tiene bien merecido. El merecidio, variante del homicidio ejercido sobre personajes impresentables.

El docto Le Monde titula su cobertura del enésimo atentado con un filosófico «En Estados Unidos se registra un aumento inquietante de la violencia política, que Trump no ha dejado de alimentar». Impecable, pero tal vez un poco inoportuno, como el tuit de la reportera del Washington Post que saludó la muerte de Kobe Bryant y su hija refrescando de inmediato la acusación de violación sobre el baloncestista. De aquí a disculpar a quienes piensen apuntar su AK-47 o «cuernos de cabra» contra el magnate, solo hay un paso. Por no hablar de la unilateralidad de las acusaciones. Cuando el expresidente acusó la semana pasada a Kamala Harris de desproteger a los estadounidenses, la vicepresidenta gritó con energía que «no vamos a quitarle las armas a nadie».

Pues bien, parece que otro Don Nadie se ha tomado la licencia de apuntar hacia Trump. En el paraíso de la democracia, los políticos sufren las consecuencias de sus decisiones armamentísticas, una implicación que ya se demostraba cuando Estados Unidos enviaba soldados a Irak mientras que la fragata de la España aznarista llegaba con retraso al foco del conflicto. Para desesperación de ambos bandos, el último pistolero de Estados Unidos emparentaba en sus obras completas a Trump con Maduro, una fraternidad que desubicará a los izquierdistas de salón.

Mientras prosiguen los intentos para eliminar a los candidatos iniciales a la Casa Blanca, vuelve a confirmarse que Estados Unidos siempre dispone de un recurso violento para salir del atolladero.

#### LAS PALMAS HACE.. AÑOS

15

Gran Canaria se convierte en el corazón de ayuda a África

LA PROVINCIA del viernes 18 de septiembre de 2009 informaba en su portada de que el Puerto de La Luz estaba camino de convertirse en la principal plataforma mundial de ayuda humanitaria a África Occidental. El primer paso se dio con la inauguración, por parte de la Reina doña Sofía, del Centro Logístico de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con capacidad para atender a unas 20.000 personas en situación de emergencia. La conexión del puerto grancanario con más de 20 puertos africanos le daba ventaja ante posibles emergencias.



25

La caída del tráfico en La Luz conduce a Sestiba a la quiebra

La portada de LA PROVINCIA del sábado 18 de septiembre de 1999 destacaba que la Empresa Estatal de Estiba y Desestiba en La Luz (Sestiba) podía entrar en quiebra técnica ante el déficit de explotación entre mayo y agosto, que alcanzaba 200 millones de pesetas, según se reflejó en la reunión del Consejo de Administración. Las causas del déficit estaban en la caída de los tráficos de pesca y contenedores, lo que había provocado la reducción de los turnos de personal de Sestiba, 600 trabajadores, que contaban con un salario de 280.000 pesetas brutas/mes.

50

Marruecos descarta un intervención armada en el Sáhara

La primera página de LA PROVINCIA del miércoles 18 de septiembre de 1974 reseñaba que el rey Hassan II de Marruecos había celebra una conferencia de prensa y en el curso de la misma propuso a España y a la Organización de las Naciones Unidas que se sometiera la cuestión del Sáhara Occidental al arbitraje del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El monarca marroquí afirmaba que él aceptaría la sentencia del Tribunal Internacional. En la misma intervención subrayó su interés en el diálogo con España y descartó una intervención armada.

#### Desde la distancia

## Financiación autonómica: la solidaridad es tarea federal



Juan F. López Aguilar

a convocatoria del 41 Congreso Ordinario del PSOE, decidida por su Comité Federal el sábado 7 de septiembre, emplaza la oportunidad de fijar una posición unitaria sobre la articulación federal de la solidaridad en el Estado autonómico. Sabido es que la Constitución Española de 1978 (próxima a cumplir 46 años de vigencia ininterrumpida, afirmándose como la más longeva en nuestra historia) no definió el modelo territorial del Estado: lo hizo posible, abierto a las opciones diversas de estructuración territorial del poder que en el curso del tiempo cristalizase el ejercicio del «principio dispositivo» (autogobierno a voluntad de las entidades territoriales autorizadas constitucionalmente para ello). Desde entonces el Estado de las Autonomías ha sido, sobre todo, un proceso, inacabado, y por lo tanto abierto a impulsos y desarrollo potenciales de futuro. La propuesta del PSOE expresa vocación federal: un todo común -España-, integrador de sus partes -

CCAA-, vertebrador de su unidad en su diversidad, plural, con reconocimiento de singularidades («hechos diferenciales», veníamos denominándolos), garante de cohesión y de solidaridad desde el respeto a la igualdad entre españoles/as en derechos y deberes (art.149.1.1 CE).

Los capítulos más definitorios de esta construcción progresiva de nuestro Estado autonómico han respondido a esos impulsos, periodizados en el tiempo. Y cada uno de ellos ha señalado su jalón tanto por el territorio en el que se abrió esa fase como por los acuerdos políticos transversales que los consolidaron, ya fuera de forma tácita (la extensión general de «grado máximo de autonomía» del art.149 CE y «techo competencial» por la vía del art.151 CE a partir del referéndum del 28F de 1980 en Andalucía), ya fuera de forma expresa (los «Pactos de 1992» y el ciclo de nuevos Estatutos de «Tercera generación» a partir del Estatut de Cataluña de 2006).

Pero la clave de bóveda de su funcionamiento reside, como es notorio, en su financiación (arts.156 a 158 CE). En esta debe equilibrarse la corresponsabilidad fiscal (reparto de los recursos por necesidades de gasto) con la

garantía ineludible de solidaridad interterritorial que corresponde al Estado. La sede normativa para esta decisión de alcance constitucional quedó fijada, desde los inicios (1980), en la Ley Orgánica de Financiación que conocemos como LOFCA. El compromiso establecido fue el de su deliberación y actualización quinquenal, aunque -como en otros ámbitos- esta renovación no siempre tuvo lugar con puntualidad, nunca como ahora -como en otros ámbitos- el retraso se ha cronificado hasta convertirse en un desafío de envergadura mayor.

El último Acuerdo de Financiación Autonómica data de 2009 (gobernaba Zapatero), y expiró en 2014. Urge, pues, desde hace años, acometer su debate, adelantando y cruzando propuestas de solución con aspiración de solidez y perdurabilidad, capaces de resistir el paso del tiempo e incluso la contingencia de los cambios políticos de mayorías de gobierno y de las alternancias en los dos niveles implicados: Gobierno de la Nación y Ejecutivos autonómicos. Cataluña incluida, por descontado.

El PSOE se ha puesto manos a la obra. Al PP no se le escucha -ni en esto, ni en nada importante- una sola propuesta. Resulta obvia su

#### Nuestro mundo es el mundo

#### Venezuela y Canarias



Joan Tapia

obles, Venezuela es una dictadura estéril. Por eso los venezolanos huyen a países que no son un modelo de bienestar. Hay ya 3 millones en Colombia, 1,5 millones en Perú... En total son ya 7,7 millones los que, según Naciones Unidas, han votado con los pies. Pero la democracia venezolana (Edmundo González solo ha pedido asilo) no depende de España, como parece creer el PP. Y mantenemos relaciones con otros países con dictaduras. Solo la coordinación de la UE con otros países sudamericanos (Brasil, Colombia) y Estados Unidos podría tener una incidencia positiva. ¿Ayuda el ruido de Madrid?

Se insultan por Venezuela. Pero lo peor es que tampoco llegan a ningún acuerdo sobre la inmigración. En Ceuta, la policía marroquí impidió la entrada el fin de semana a cientos de personas que habían sido convocadas por las redes sociales y que se concentraron en Castillejos, la vecina ciudad marroquí. La actitud de Marruecos es ya muy distinta y debe estar relacionada con el cambio de la política española respecto al Sahara. Vale.

Pero el contencioso sobre los 5.000 menores no acompañados que están «estancados» en Canarias es inaceptable. El Gobierno no debe desentenderse porque las islas no pueden seguir acumulando menas. Y la falta de acuerdo con el PP-sea culpa de quien sea- no es una razón sostenible. Además, el presidente Clavijo, un realista que gobierna con el PP pero que permitió la investidura de Sánchez, se siente estafado por el Gobierno. Está bien que el presidente viaje a China para intermediar en los aranceles europeos al coche eléctrico, pero si no sabe encauzar algo la crisis canaria... Y que el Papa quiera ir para empatizar con el drama humanitario-como ya antes hizo en Lampedusa- no deja en buen lugar a España. Ni a Sánchez ni a Feijóo.

La acogida de inmigrantes -vital para la economía europea- es un problema. La Alemania de Merkel decidió en el 2015 acoger a un millón de inmigrantes. Fue una opción acertada, con riesgos y muy criticada por los conservadores de su partido. El drama es que en el 2024 -tras varios crímenes y la victoria de la extrema derecha en dos estados del Este- el canciller socialista Scholz se ha visto obligado a reinstalar temporalmente las fronteras con los países vecinos. Una decisión que además es una traba a los acuerdos de Schengen.

En dos semanas, más de 30 personas han muerto ahogadas al intentar atravesar en pequeños botes el Canal de la Mancha. ¡Son inmigrantes de muchos países que ya estaban en la UE (Francia) y que se juegan la vida para ir a Gran Bretaña!

La inmigración es el gran desafío europeo y el PSOE y el PP -que juntos han votado a Ursula von der Leyen para presidir la Comisión Europea- no pueden no alcanzar mínimos acuerdos. Esto no es Venezuela y aquí es inadmisible la barra libre en la lucha por el poder entre los dos grandes partidos

estrategia: esperar que el PSOE se pronuncie para oponerse, como sea, a lo que sea, sin que los medios de comunicación -y, consiguientemente, la opinión publicada-le exijan, asombrosamente, ninguna otra conducta. Y, sin embargo, el asunto reviste tanto calado y alcance que nada exime al PSOE como fuerza de gobierno hincarle el diente a una cuestión que, por cierto, por sus exigencias técnicas, se presta mal a la brocha gorda y al trazo grueso.

En síntesis, la articulación federal de la solidaridad exige -en ausencia de reformas constitucionales a la vista-reformas de leyes orgánicas (la LOFCA lo es) y Acuerdos que deberán ser validados en órganos de cooperación sectorial Estado/CCAA (Consejo de Política Fiscal y Financiera y Conferencia de Presidentes). No va a ser fácil, es obvio, pero no puede posponerse indefinidamente.

Una idea a resaltar: nada hay de inconstitucional en que la CCAA desarrollen administraciones tributarias (Agencias) propias para la recaudación, gestión y liquidación de todos los tributos en su territorio (basta leer el art.156 CE, que habilita esta colaboración en coordinación con la Agencia Tributaria del Estado), pero ha de preservarse en todo caso la «solidaridad entre los españoles». Esa solidaridad no pue-

**LATIRA** 

FERNANDO MONTECRU



de ni debe contraerse a lo que históricamente hemos conocido como «Fondo de Compensación Interterritorial» ni a sus derivados más recientes: el Fondo (vertical) de Garantía de Nivelación de Servicios Mínimos y los Fondos (horizontales) de Suficiencia, Cooperación y Competitividad (su volumen porcentual conjunto respecto del total de la financiación autonómica es actualmente raquítico, por lo que el margen para su crecimiento es muy amplio). Pero tampoco puede «toparse» la solidaridad por arriba, fijando un porcentaje máximo e inamovible de contribución de una u otra CA a la solidaridad interterritorial y a la compensación de las inequidades y desigualdades.

Ese principio es la clave desde la que hay que evitar toda alusión a un «cupo» en la financiación que se reclama para Cataluña desde el acuerdo de investidura del President Salvador Illa. Además de la evidencia -¡cuánto hay que celebrar que hablemos de financiación justa y no de «desconexión», «secesión unilateral» o «Declaración de Independencia», o, en otras palabras, cuánto hay que celebrar que un socialista, Illa, proclame que «Cataluña no se va; se queda», contribuyendo a un debate sobre reformas en España, con Cataluña dentro!-, habrá que velar por no asumir ni la narrativa falsa ni la lexicología impuesta por esas mismas derechas de la que no hemos escuchado jamás una sola propuesta ni para Cataluña ni para la financiación, ni para ninguna cuestión que exija visión de Estado y una actitud conforme, propositiva, constructiva, integradora, positiva. Ninguna, nada en absoluto.

El «cupo» o «aportación» es -habrá que recordarlo- la proyección cuantificada de la aportación de las respectivas Haciendas forales de aquellos Territorios Históricos a los que alude la Disposición Adicional 1 de la CE) a la financiación de los servicios del Estado en la CA del País Vasco, de un lado, y en la Comunidad Foral de Navarra, de otro. La articulación federal de la solidaridad debería, en cambio, asegurar que, en el resto de las CCAA, incluida Cataluña, fluya un caudal que fundamente su suficiencia financiera y financie la compensa-

ción de las desigualdades y las inequidades por parte del Estado (no unilateralmente por parte de una CA hacia las demás, sino por medio del Estado que integra a sus partes en un todo).

Sí, ya lo sabemos. Es un desafío, mayúsculo, de muy difícil manejo y aún más ardua resolución. Por supuesto que sí. Pero hay que acometerlo: Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no lo hace el PSOE, entonces ¿quién si no?

El lápiz de la luna

#### Mirar para otro lado



Elizabeth Lopez Caballero

stedes han escuchado alguna vez el dicho «Haz el bien y no mires a quién»? Esa expresión me acompañó durante toda mi infancia y la sigo cargando en mi edad adulta. Y no solo el contenido de la frase, sino la culpa que viene adherida si te saltas cualquier elemento del sintagma. La culpa. Es como un sudor pegajoso y maloliente del que no logras deshacerte por más que te duches tres veces al día. La mayoría de la gente que conozco se lleva mal con ella. A ver, esta emoción tiene un trabajo bonito: nosotros tropezamos con la piedra y ella se encarga, la próxima vez, de avisarnos de que por ahí no debemos ir. Es verdad, en ocasiones nos encariñamos con la piedra y con la montaña entera, pero lo nor-

mal es que a la primera o, como mucho a la segunda, aprendamos que todos nuestros actos tienen consecuencias. Puede ser que solo las suframos nosotros, luego, son más las veces que perjudicamos a otros. Sin embargo, el sambenito ya no hay quien se lo quite. También hay una culpa patológica, la que se da cuando por todo hecho, hayas intervenido tú o no, te sientes responsable. Se sufre mucho con esa distorsión de la emoción. Y en el otro extremo está la gente que, o no conoce la función adaptativa de esta emoción, o le importa tres pimientos. Hablo de esa gente que siempre mira para otro lado. Por ejemplo: del marido y de los ochenta hombres que violaron durante una década a una mujer a la que su pareja

previamente drogaba. Pero también de esos dos sujetos que no participaron ni dieron parte a las autoridades de lo que estaba ocurriendo, convirtiéndose en cómplices. Hablo de esos profesores que están en un chat de grupo en el que alguno de ellos comparte stickers con fotos de niños del centro en el que trabajan y, aunque ellos no los divulguen, tampoco denuncian el suceso, tapando el asunto. Hablo de esas personas que están esperando la guagua en la parada de siempre, a la hora de siempre, rodeadas de las caras de siempre y ven cómo alguien le dice a un joven con discapacidad intelectual que le cambia una planta por el bono de transporte, y el joven, que no las tenía todas consigo, accede al trueque sin saber que sale perdiendo, y nadie le echa un cable. Y lo dejan allí, solo, con la planta en las manos, mientras la guagua se va sin él. Hablo de quien no fue capaz de pagarle el viaje para evitar el abandono y la

humillación. Hablo de todas las veces que vemos injusticias y miramos para otro lado porque «No es asunto nuestro» o «No queremos problemas». ¿Y cuando sea a ti a quien le den la espalda? ¿Y si eres tú, tu hermana, tu hija o tu amiga a la que violan mientras ella está inconsciente? ¿Y si es tu hijo el que sale en una foto en la que los adultos se burlan de él? ¿Y si un día te pillan con la guardia baja y alguien con más

habilidad -o mala idea- se aprovecha de tu buena fe y te ves solo en medio de la nada? ¿Te dolería? Ya te respondo yo que sí. Claro que sí. También me decían mucho de niña: «Lo que siembras, recoges» o «Todo lo bueno que haces te viene multiplicado por dos». No sé la certeza de estas afirmaciones. Hacer las cosas adecuadamen-

También hay una

culpa patológica,

cuando por todo

la que se da

hecho, hayas

intervenido tú

responsable

o no, te sientes

te no siempre viene de la mano de una recompensa divina -ni terrenal-pero sí personal. Creo que uno, entre hacer lo que le apetece y hacer lo correcto, siempre debe hacer lo segundo, que la mayoría de las veces es, precisamente, lo que no le apetece. De lo contrario, ya arreglaremos cuentas con la culpa. Hay que tener cuidado con cogerle el gusto a mirar

para otro lado, no vaya a ser que en uno de esos devaneos nos encentremos con nuestro reflejo. Turismo | La bonanza del motor de la economía regional

## El turista inglés posbrexit ya supone hasta el 41% de los ingresos del sector

El mercado británico gana peso en la industria tras el adiós del Reino Unido a la UE • 2024 será año récord pese a que la falta de mano de obra lastra la actividad

M. Á. Montero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Ni su particular crisis inmobiliaria, ni la recesión en que su economía ha estado sumida en los últimos meses -recesión técnica pero recesión al fin y al cabo-, ni siguiera las consecuencias del abandono de la Unión Europea (UE) sobre las que tanto se alertó antes de que Londres y Bruselas materializasen su divorcio aquel 31 de enero de 2020. Los británicos no solo siguen siendo la principal fuente de ingresos de la industria turística canaria tras el adiós a la UE, sino que de hecho han reforzado su liderato como los clientes más numerosos y que más gasto dejan en el Archipiélago. En el segundo trimestre de este año, los visitantes ingleses, escoceses, galeses y norirlandeses representaron hasta el 41% del total desembolsado por los turistas de todas las nacionalidades en sus vacaciones en las Islas. Es decir, que de cada cien euros facturados por el sector en los meses de abril, mayo y junio, 41 salieron de los bolsillos de ciudadanos británicos, o lo que es lo mismo: más de cuatro de cada diez euros.

Para hacerse una idea de hasta qué punto los ingleses tienen un peso cada vez mayor en los ingresos del negocio turístico basta con recordar que en el segundo trimestre de 2019 -año que no solo fue el último antes de la doble crisis de la covid y la inflación sino que también fue el último con el Reino Unido como integrante de la UE-, los británicos solo supusieron un 34,9% del gasto total de los viajeros. Así que hoy representan seis puntos porcentuales más que entonces, seis puntos más que antes de dejar el club comunitario, en la facturación global de la actividad. No extraña así que los analistas de Corporación 5, la consultaría que elabora los informes trimestrales de coyuntura turística para la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Asociación para la Investigación, el Estudio y la Excelencia del Sector Turístico en las Islas Canarias (Excelcan), subrayen en su análisis del período abril-junio, presentado ayer, que se está produciendo «una concentración creciente en el mercado británico».

El informe, que glosaron el presidente de Excelcan, Santiago de Armas -a su vez presidente de la comisión de Turismo de la Cámara de Comercio grancanaria-, el presidente de Corporación 5, José Carlos Francisco, y el director del área de Consultoría de la firma, el economista José Miguel González, expone que ese mayor peso o dependencia del mercado británico se



Panorámica de Playa del Inglés, en Gran Canaria, en una soleada jornada. JUAN CARLOS CASTRO

4.170

#### Millones de euros

En el segundo trimestre de 2024, los turistas desembolsaron para sus vacaciones en Canarias un total de 4.170 millones de euros, un 11,45% más que en igual período de 2023.

1.712

#### Millones de euros

De los 4.170 millones de gasto turístico contabilizados el trimestre anterior, hasta 1.712,5 millones de euros corresponden al desembolso de los visitantes británicos, el 41,1%.

#### 'No' al registro de viajeros

El sector o subsector hotelero no está precisamente de acuerdo con la nueva normativa que regula el registro de los viajeros. Cuando apenas falta un par de semanas para que la flamante ley entre en vigor, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, la Cehat que preside el tinerfeño Jorge Marichal -presidente a su vez de Ashotel, la patronal sectorial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife-, ha denunciado que la normativa es, sencillamente, «imposible» de cumplir. El caso es que el Real decreto en cuestión obliga a los hoteles -y agencias de viaje y plataformas de intermediación- a recopilar una serie de datos de los viajeros, de sus huéspedes en el caso de los establecimientos hoteleros, que van incluso más allá de la información que por lo general se recoge en documentos como el DNI. Entre estos datos se encuentra, por ejemplo, el registro de la forma de pago escogida por el cliente. Esto obligará a las empresas del ramo a implementar nuevas tareas y equipamiento -probablemente se necesitará un nuevo software o la actualización del software registral que empleen en estos momentos- y, por supuesto, implicará un mayor gasto. La confusión es generalizada, y lo peor es que la normativa amenaza con sanciones a quienes no cumplan. | LP/DLP

dio en el segundo trimestre de 2024 a expensas del segmento alemán. La distribución del gasto por nacionalidades fue en abril, mayo y junio muy parecida a la registrada en los mismos meses de 2023. con ingleses, germanos y españoles -no incluidos los canarios que hiciesen turismo interior- en el particular podio, pero mientras que crece de forma sensible el peso de los británicos en el negocio, se reduce en el caso de los alemanes. «Actualmente existe una mayor concentración en el mercado británico y una pérdida de cuota de mercado por parte de Alemania», que en el segundo trimestre del pasado año suponía casi un 18% del gasto turístico y que en el mismo período del actual ejercicio se quedó ligeramente por debajo del 16,4%.

En términos cuantitativos, quienes visitaron la región entre abril y junio desembolsaron para sus vacaciones en el Archipiélago un total de 4.170 millones de euros, 428 millones más que en igual período de 2023 -un 11,45% más- y la friolera de 954,7 millones de euros más -un 29,7% más- que en el segundo trimestre de 2019, que, cabe insistir, fue el último año precovid y preinflación. Se trata de subidas extraordinarias que, con todo, son si cabe más intensas en el caso de los británicos. Los ingleses y demás súbditos del Reino Unido se dejaron el trimestre anterior 1.712,5 millones de euros para venir a las Islas y disfrutar de sus vacaciones, un 52,6% más que en los mismos meses de 2019. Es verdad que tan históricos incrementos del gasto turístico -que es gasto para el visitante e ingreso para el negocio- coinciden con años de una inflación disparatada, pero no es menos cierto que el alza de aquel es muy superior a la experimentada por el Índice de Precios de Consumo (IPC), que, con todo, solamente se incrementó un 18,3% entre diciembre de 2019 y el pasado junio.

Todo lo anterior es una evidencia más de la «fortaleza» del destino Islas Canarias, tal como apuntó ayer Santiago de Armas. Fortaleza que se observa también en la cantidad de visitantes contabilizados en los últimos meses. Durante el segundo trimestre de este año vinieron a la región a pasar unos días o semanas de asueto poco más de 3,9 millones de personas, 260.453 más que en el mismo período de 2023. Es un 7% más. Se incrementan así tanto el número de turistas extranjeros, 240.285 más, como el de nacionales no canarios, 20.168 más.

De modo que salvo suceso imprevisible, 2024 será un nuevo año récord, o más bien un año de récords, porque con seguridad se registrarán nuevos máximos tanto en la cifra de visitantes como en el gasto turístico. Y ello aun cuando la falta de mano de obra que padece el sector es un factor cada vez más limitante de la actividad. Tanto que ahora mismo es la gran preocupación de los empresarios del ramo.

#### Las 'kellys' exigen en el Parlamento camas elevables: «Estamos destrozadas»

El PSOE amaga con ir a los tribunales y censura el veto del Gobierno a cambiar la ley de Turismo

#### LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Grupo Parlamentario Socialista registó ayer en la Cámara una iniciativa para introducir camas elevables en el sector hotelero de las Islas, atendiendo así a los requerimientos de la Asociación las Kellys, las camareras de piso. «Nuestros cuerpos ya están destrozados», lamentó ayer en rueda de prensa la portavoz del colectivo en Lanzarote, Miriam Barros, quien remarcó que ya no trabajan ni para ellas mismas sino para que haya «relevo generacional» en el sector.

«Las más de 15.000 mujeres que nos dedicamos al sector turístico en Canarias nos hemos dejado la salud en este sector para que nuestros hijos estudien. Ningún chaval ni ninguna chavala de 23 años con carrera va a querer dedicarse a limpiar habitaciones. No lo van a hacer y menos con unas condiciones tan indignas como las que tenemos y con salarios de miseria», enfatizó.

El PSOE en el Parlamento canario reclamó en concreto al Gobierno de Canarias que apoye la aprobación de una Proposición de Ley presentada por los socialistas el pasado julio con el objetivo de modificar la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, para promover la instalación de camas elevables en los establecimientos turísticos de todo el Archipiélago, como ya hizo Baleares con su Ley de Turismo en 2022, y permitir así una mejor limpieza de las habitaciones, favorecer la salud laboral de las camareras de piso, y reducir la accidentalidad laboral entre el colectivo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, y el de Empleo, Gustavo Santana, acompañados por la portavoz y fundadora de las kellys de Canarias; y la de Unión Tenerife, Carmen Luz Méndez, denunciaron la negativa del Gobierno canario a

modificar esta Ley de Turismo, lo contrario que anunció en la Cámara regional en su momento. Advirtieron que llevarán «hasta las últimas consecuencias» su demanda, como acudir a los tribunales, si la Mesa del Parlamento bloquea la admisión de la Proposición de Ley.

Los socialistas apoyan en la Cámara con una iniciativa las demandas de las camareras de piso

> El colectivo remarca que la inversión para los establecimientos es «ridícula» y ayudaría a su salud

Miriam Barros apuntó al respecto que son «pioneras» en este movimiento de reivindicar camas elevables y, en cambio, el Archipiélago ahora está a la cola cuando en Baleares ya funcionan y con muy buenos resultados dado que la siniestralidad laboral «ha bajado». En esa línea aseveró que esta medida «alivia» el trabajo y está avalada por Inspección de Trabajo y el Icasel, y se preguntó «a qué están esperando» para ponerla en marcha y «dónde están» los 10 millones de euros de fondos europeos. Barros señaló que es una «vergüenza» lo que hace el Gobierno de Canarias con esta iniciativa porque mientras la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, se «parte las vestiduras» denunciando las malas condiciones del colectivo, después en Canarias hay un «veto» a esta propuesta. «Llevamos ocho años en lucha y si dependemos de la voluntad empresarial no se hubiera hecho nada», recalcóñ



Sebastián Franquis con Miriam Barros, ayer, en el Parlamento. RAMÓN DE LA ROCHA/EFE

En esa línea comentó que la inversión para cambiar las camas es «ridícula» pues es de apenas 1.200 euros. Describió que una camarera de piso hace al día unas 25 habitaciones, lo que supone 50 camas -más las supletorias-, con posturas repetitivas que acaban por «desgastar» el cuerpo, con trabajadoras «enfermas y medicadas que van a trabajar». En concreto, los objetivos de la modificación de la Ley del PSOE incluyen un nuevo artículo 44 para que se establezca la obligación a los hoteles de que la totalidad de las camas, salvo las supletorias, sean elevables, para permitir una mejor limpieza de la habitación. Además, se pide que se tipifique como nueva infracción muy grave el no mantener en más del 40% de las camas ofertadas, el correcto estado de funcionamiento y actualización de los mecanismos, equipos e instalaciones de camas elevables.

#### El presidente de BBVA reitera el sentido «estratégico» de la opa al Sabadell

Carlos Torres Vila enmarca la operación en la necesidad de «ganar escala»

#### Agustí Sala

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, reiteró ayer el «sentido estratégico» de la oferta (opa) por Banco Sabadell, lanzada por su entidad en mayo. Durante su intervención en Matins Esade en Barcelona, en una jornada dedicada a recabar apoyos a la operación para hacerse con el Sabadell, enmarcó este proyecto en un momento de resultados del banco, con un alza del beneficio del 29% en la primera parte del año y un fuerte impulso del negocio en México, y destacó su liderazgo entre las grandes entidades europeas. Torres, a preguntas del auditorio, insistió en que «en absoluto» tienen intención de mejorar su oferta.

El ejecutivo del BBVA explicó que uno de los motivos que les llevó a lanzar la operación, calificada como «hostil» por el consejo de la entidad catalana, fue «ganar escala» y en el contexto de que se requieren «entidades más grandes para competir con éxito». Y subrayó la importancia de las pymes en el negocio del Sabadell, un segmento por el que BBVA lleva apostando desde hace tiempo. A su vez, justificó la unión en la importancia de los ahorros de costes entre dos bancos, que son «muy complementarios». Y se mostró confiado en que los accionistas del Sabadell se decanten por apoyar la operación.

A la vez, descartó que la concentración en el sector posterior a la fusión «tenga problemas de competencia, dado que llevará a la creación de una entidad de menor tamaño que otras fusiones anteriores».

El calendario de la operaciones va según lo previsto, explicó. Recordó el «abrumador» apoyo de sus accionistas, así como el aval del Banco de España o el Banco Central Europeo.

#### **RENT A CAR**

#### TopCar ocupará el 17% de plazas de aparcamientos de los aeropuertos de Canarias

La empresa de alquiler de vehículos en Canarias TopCar ha conseguido ser la «mayor adjudicataria» en el Archipiélago en el concurso lanzado por Aena para el arrendamiento de la actividad de alquiler de vehículos, con instalaciones y plazas de aparcamiento en los aeropuertos españoles, ya que ocupará el 17%. En el concurso de Aena se ofertaban un total de 4.350 plazas de aparcamiento en los

ocho aeropuertos canarios, de las que se han adjudicado 4.289, que se reparten entre las compañías ganadoras y entre las que está TopCar que ocupará el 17%, al haber obtenido 744 plazas para los próximos cinco años de arrendamiento, según informa la empresa en nota de prensa. También se ofertaron instalaciones como oficinas de atención al público, campas y espacios para la limpieza. | EP

#### **TRANSPORTES**

#### Luis Pedro Marco, nombrado nuevo presidente de Adif

El consejo de ministros aprobó ayer el nombramiento del viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del gobierno vasco, Luis Pedro Marco de la Peña, como nuevo presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Sustituye a Angel Contreras, que fue destituido el viernes por Óscar Puente. | Efe

#### AYUDAS DE I+D

#### Destinan tres millones para proyectos de investigación que se apliquen a las empresas

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno canario anunció ayer una convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación aplicada (I+D) que serán ejecutados por organismos de investigación, centros de difusión del conocimiento y empresas asentadas en Canarias. Esta iniciativa, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre el sector privado y los organismos de investigación, impulsando la transferencia y utilización de los resultados de la I+D por parte del tejido empresarial a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), según ha informa el Gobierno. | Efe

Sector primario | Defensa ante la Unión Europea

## El Gobierno reclama a Bruselas que el Posei aumente hasta los 357 millones

Quintero defenderá en octubre en el Parlamento Europeo la actualización en 89 millones de las ayudas agrícolas porque el sector está en un «momento crítico»

Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, defendió ayer la necesidad de aumentar hasta los 357 millones el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (Posei), cuya ficha financiera está congelada desde 2007, debido a que el sector se encuentra en un momento «muy crítico» y es cada vez menos competitivo. Tras un encuentro con miembros de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias y representantes de organizaciones profesionales agrarias, de productores y del sector agroindustrial de las islas, Narvay Quintero informó del documento acordado estas organizaciones para la defensa del sector primario ante las administraciones europeas y que demuestra de forma «seria y rigurosa» los sobrecostes derivados del transporte, mano de obra, energía e insumos, entre otros.

El consejero, que viajará acompañado de representantes del sector primario canario el 15 de octubre a Bruselas para defender frente a miembros del Parlamento Europeo el incremento de esa ficha financiera, que actualmente contempla 268 millones frente a los 357 que se solicitan, es decir, 89 millones más para el campo, también reclamará que se endurezcan las condiciones de entrada a los productos importados de Marruecos y Mercosur que compiten «de forma desleal» con las producciones locales.

«El presupuesto del Posei se aprobó en 2006, con lo que no experimenta cambios desde hace casi veinte años, tiempo en el que los costes directos de la actividad agraria en Canarias han aumentado significativamente, especialmente en los últimos El consejero de Agricultura recuerda que la ficha financiera no se revisa desde 2007

> El titular del área solicita la UE que se endurezca la entrada de productos de Marruecos

años», manifestó Quintero.

Al respecto detalló que si se compara el año 2007 y el 2023 el incremento de estos costes supone para agricultores y ganaderos un 44%, periodo en el que se ha experimentado una merma del número de explotaciones y de superficie agraria del 20%. Según recordó, el Tratado de Funcionamiento de la UE establece en su artículo 349 la necesidad de adoptar medidas específicas para las regiones ultraperiféricas en el ámbito de la PAC, que se implementan a través del Posei, con el que la UE se fija como objetivo garantizar el suministro de productos agrícolas esenciales para el consumo humano, atenuando los costes derivados de la situación ultraperiférica y la insularidad de Canarias.

Todo ello sin perjudicar la producción local, así como asegurar el desarrollo de los sectores de la ganadería y la diversificación de cultivos, además de la producción, transformación y venta de productos locales, e incrementar su competitividad.

#### Costes de cultivo

Sin embargo, denunció, la asignación de un presupuesto fijo desde hace casi dos décadas mientras los costes de producción no han dejado de crecer y ha provocado que este instrumento pierda capacidad de acción.

También se refirió a diferentes estudios que demuestran «un fuerte incremento» en los costes de cultivo, manipulación y comercialización del plátano, tomate e industrias lácteas entre 2010 y 2023.

Asimismo, ha tenido un impacto la guerra de Ucrania con el aumento del gasto en los fertilizantes, los productos fitosanitarios y
los piensos, estos últimos con un
sobrecoste de 34 millones en
2022, precisó Quintero, quien djio
que el aumento del 83% de los
costes laborales entre 2009 y
2024 han impactado «negativamente en la viabilidad agraria».



Dos trabajadores cortan racimos de plátanos en una plantación de las Islas. | LP/DLP

#### Quintero vincula el cese de su director de Agricultura a «cuestiones políticas»

Organizaciones agrarias defienden la gestión de Gutiérrez Taño y exigen explicaciones

LA PROVINCIA/ DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El cese del director general de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño, en el Consejo de Gobierno del pasado lunes, ha levantado a parte del sector del campo y provocado críticas de NC y el PSOE. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, vinculó ayer la destitución a «cuestiones políticas que sobrepasan» la decisión del Consejo de Gobierno de Canarias. Al parecer, según fuentes

consultadas, el cese fue pedido por la consejera de Presidencia y secretaria insular de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto, que también fue la que propuso a Gutiérrez Taño al cargo, como parte de la cuota palmera al inicio del actual Gobierno.

«Somos un sistema insular», expuso Quintero ante la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias para justificar la decisión del Gobierno de destituir a un alto cargo que ha recibido no solo sus elogios, sino también los de los portavoces del PSOE y de

Nueva Canarias, además del respaldo de organizaciones agrarias. «A veces ponemos cargos públicos por su experiencia, por sus facultades», y también por «una isla o por otra», continuó. «Se ha entendido que era el momento de un cambio para revertir situaciones agrarias en ciertos sitios y en ciertos lugares», apuntó sin querer ser más específico. El consejero añadió que puede estar «más o menos de acuerdo con esa destitución», pero en todo caso él es una persona que acepta los cambios, informa Efe. El consejero afirma que deben poner un sustituto ya «lo más competente posible» y seguir «en la línea de lo que se estaba haciendo hasta ahora».

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, mostró su sorpresa e incomprensión por la destitución del director general, «uno de los mejores gestores» entre los altos cargos y cuya salida parece resEl consejero, que no pidió la destitución, deja caer que «una isla u otra» nombran a veces a los cargos

> NC cuestiona si la salida se debe a la defensa del acuerdo parlamentario sobre el plátano

ponder a «cuotas de partido» dentro del Ejecutivo y a razones políticas que se anteponen a los intereses del sector primario. Destacó Campos que el director general cesado es uno de los principales valedores del acuerdo parlamentario para poner límites a la producción por hectárea en el sector platanero y frenar la caída de precios en origen, y preguntó al consejero si su salida tiene que ver con eso. El consejero no contestó a esa duda de Campos, pero sí mostró su total respaldo al acuerdo parlamentario sobre el plátano, contestado por la organización de productores Asprocan. La orden «está firmada» y esta misma semana saldrá a exposición pública, aseguró Quintero.

También representantes de COAG-Canarias y de Palca pidieron ayer explicaciones a Quintero sobre el cese y defendieron la gestión de Javier Gutiérrez.

#### Perspectivas macroeconómicas | Tercera revisión

#### R.M. Sánchez

Ha vuelto a hacerlo y es la tercera vez. El Banco de España ha vuelto a mejorar sus previsiones de crecimiento e inflación para este año. Según las proyecciones publicadas ayer, el organismo que gobierna José Luis Escrivá desde el 6 de septiembre prevé que el producto interior bruto (PIB) crecerá en 2024 el 2,8%, medio punto más que en su estimación anterior, del mes de junio (2,3%). Además, calcula que la inflación media cederá este año hasta el 2,9% (una décima menos que lo que estimaba en junio y medio punto por debajo del 3,4% que se registró en 2023).

En comparación con las proyecciones de junio, en las actuales el crecimiento del PIB se revisa al alza a lo largo de todo el horizonte de proyección -hasta el 2,8% en 2024, el 2,2% en 2025 y el 1,9% en 2026-. Por su parte, la tasa de inflación general se revisa ligeramente a la baja en 2024 -en 0,1 pp, hasta el 2,9%- y al alza en 2025-en 0,1 pp, hasta el 2,1%-, mientras que la prevista para 2026 no experimenta cambios con respecto a la contemplada en el ejercicio de proyecciones de junio y permanece en el 1,8%.

La nueva previsión de crecimiento del PIB para 2024 se produce después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara a finales de julio que la economía subió en el segundo trimestre el 0,8%, por encima de lo que había estimado el propio Banco de España (0,5%) y cuatro veces más del dato de la zona euro. Además, la nueva información publicada por el INE incorpora una revisión al alza de las tasas de crecimiento del PIB en los dos últimos trimestres de 2023 y el primero de 2024.

El hecho es que la nueva estimación para el conjunto de 2024 (2,8%) supera en tres décimas el avance logrado en 2023 (del 2,5%), a pesar de los augurios de desaceleración. Así, si se compara con lo que el propio Banco de España esperaba para 2024 en diciembre pasado (un crecimiento del 1,6%), las sucesivas correcciones al alza suponen un salto adicional importante, de 1,2 puntos, hasta el 2,8%, por encima, incluso de la última previsión del Gobierno, del 2,4%. De hecho, la proyección del 2,8% para este año del Banco de España se sitúa en el te-

## El Banco de España eleva al 2,8% el crecimiento para este año

El organismo que gobierna Escrivá recorta al 2,9% la inflación media prevista y anticipa una tasa de paro enquistada del 11%

#### PRINCIPALES MACROMAGNITUDES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Proyecciones de septiembre de 2024. Entre paréntesis, las de junio de 2024

Fuente: Banco de España

| Fuerne, banc | o de España                                     |                      |                                                                                                                                                                             |  |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2023         | 2024                                            | 2025                 | 2026                                                                                                                                                                        |  |
| 2,5          | <b>2,8</b> (2,3)                                | <b>2,2</b> (1,9)     | <b>1,9</b> (1,7)                                                                                                                                                            |  |
| 1,7          | <b>2,0</b> (2,1)                                | <b>2,0</b> (1,9)     | <b>1,8</b> (1,7)                                                                                                                                                            |  |
| 0,8          | <b>0,8</b> (0,2)                                | <b>0,2</b> (0,0)     | <b>0,1</b> (0,0)                                                                                                                                                            |  |
| 8,6          | <b>5,9</b> (5,4)                                | <b>4,4</b> (4,0)     | <b>3,7</b> (3,5)                                                                                                                                                            |  |
| 3,4          | <b>2,9</b> (3,0)                                | <b>2,1</b> (2,0)     | <b>1,8</b> (1,8)                                                                                                                                                            |  |
| 12,2         | <b>11,5</b> (11,5)                              | <b>11,0</b> (11,3)   | <b>10,7</b> (11,2)                                                                                                                                                          |  |
| -3,6         | <b>-3,3</b> (-3,3)                              | <b>-3,1</b> (-3,1)   | <b>-3,2</b> (-3,2)                                                                                                                                                          |  |
| 107,7        | <b>105,4</b> (105,8)                            | <b>105,4</b> (106,2) | <b>106,3</b> (107,2)                                                                                                                                                        |  |
|              | 2023<br>2,5<br>1,7<br>0,8<br>8,6<br>3,4<br>12,2 | 2,5                  | 2023 2024 2025  2,5 2,8 (2,3) (1,9)  1,7 2,0 (2,1) (1,9)  0,8 0,8 (0,2) (0,0)  8,6 5,9 4,4 (4,0)  3,4 2,9 2,1 (2,0)  12,2 11,5 (11,5) (11,3)  -3,6 -3,3 (-3,1)  105,4 105,4 |  |

cho de las 25 previsiones que figuran en el panel de Funcas. Según estima el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, el elevado nivel de los tipos de interés habría restado 1 punto porcentual al crecimiento de 2024; si bien, en sentido contrario, la inyección de fondos europeos Next Generation EU habría contribuido a elevar en 1 punto el nivel del PIB en 2024.

#### Fortalezas y debilidades

El Banco de España atribuye la «notable fortaleza» del crecimiento de la economía española al aumento de la población (vía flujos migratorios), a «la relativa resiliencia» de la industria y, sobre todo, al «extraordinario dinamismo que mantienen las exportaciones de turismo».

Frente a estas fortalezas, el consumo de las familias y la inversión sorprendió a la baja en la primera mitad del año. Según el análisis del Banco de España, la mayor debilidad de estos dos «pilares fundamentales para un crecimiento robusto y sostenible» «podría condicionar la capacidad de la economía española para mantener en los próximos trimestres el elevado dinamismo reciente, sobre todo teniendo en cuenta que, tal como apuntan algunos indicadores, la contribución del sector exterior al crecimiento podría moderarse en el futuro».

La creación de empleo también se habría ralentizado en el tercer trimestre, tras el elevado dinamismo mostrado en la primera mitad del año. En particular, se prevé que, frente al incremento del 1,9% registrado en 2023, el empleo medido en términos de horas trabajadas- aumente un 1,8% en 2024, un 1,7% en 2025 y un 1,1% en 2026. La tasa de paro continuaría reduciéndose gradualmente, hasta el 11,5% de la población activa en 2024; el 11% en 2025 y el 10.7% en 2026. En su informe, el Banco de España hace notar el estancamiento que se ha observado desde hace un año en el stock de parados de larga duración -en el entorno de 1,1 millones de personas y con una incidencia que exhibe cierta resistencia a caer por debajo del 40%-. «Esto podría sugerir que una buena parte del stock de desempleados existente es de carácter estructural (...). Como resultado de todo ello, la tasa de paro de la economía española permanecerá aún cercana al 11% en 2026», se afirma.

El aumento de la población y la resiliencia de la industria, detrás de fortaleza económica

Las previsiones apuntan a un alza del empleo del 1,8% en 2024, un 1,7% en 2025 y el 1,1% en 2026

En general, el Banco de España interpreta que los riesgos de sus nuevas previsiones están «orientados a la baja» debido, sobre todo, a las tensiones geopolíticas. Tampoco se descartan correcciones bruscas en el valor de los activos financieros, como el que se produjo de forma transitoria a principios de agosto. Las estimaciones apuntan a que, para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, sería necesario implementar en nuestro país, durante los próximos años, un ajuste presupuestario de en torno a 0,5 puntos de PIB al año (equivalente a unos 7.750 millones por año).

#### El coste laboral solo baja en Canarias

El coste laboral por trabajador y mes bajó en el segundo trimestre del año en Canarias un 0,21% mientras que en el resto del país subió un 4,1% hasta situarse en los 3.161,6 euros, según la encuesta trimestral de coste laboral publicada por el INE. Además, el salario medio en Canarias quedó fijado en los 1.873,11 euros, lejos de los 2.885,14 euros mensuales en Madrid, la cifra más alta del país. El coste salarial por hora en el Archipiélagoes de 14 euros, el más bajo de todas las comunidades. La media nacional es de 17,63 euros. En el conjunto del país, el coste laboral supera los 3.100 euros en un segundo trimestre del año por primera vez desde que comenzó la serie histórica en 2000. Del coste total, 2.353,6 euros corresponden a salarios (récord del histórico y un 4 % más) y 808,01 euros a otros costes (4,3 %), entre los que destacan las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (4,1 %). El alza del coste salarial se produce en un contexto de subida del 5 % del salario mínimo interprofesional para 2024 y del 3,02 % de los salarios pactados en convenio colectivo hasta agosto. | Efe





COCHE DEL AÑO DE LOS LECTORES

#### SEPTIEMBRE

Entra en la web o escanea el código:



https://neomotor.epe.es/coche-ano-lectores

■ PRENSA IBÉRICA

Consejo de Ministros Plan de regeneración democrática

## Sánchez plantea un registro de medios, más controles y una comisión antibulos

La Moncloa se da tres años para implementar las medidas, con «compromisos» por negociar \* La reforma de la ley mordaza es la propuesta ya rechazada

Iván Gil

El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros su plan de regeneración democrática con reformas que van desde la ley de publicidad institucional hasta del Código Penal para profundizar en la transparencia tanto de los medios de comunicación como de las administraciones públicas. La intención es abrir ahora el debate con los socios con el objetivo de implementarlo en los «tres años que tenemos por delante de legislatura», según explicó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo calificó como un «primer paso» y apeló a los grupos parlamentarios para «concretar medidas que a partir de hoy ponemos al servicio de las Cortes Generales para abrirlo a la aportación y al debate».

El documento de 31 puntos cuenta con medidas concretas, pero también «compromisos» sin desarrollar a la espera de negociar con los grupos, como la reforma de la ley de secretos oficiales. La reforma de la ley mordaza se limita a la propuesta que ya hicieron PSOE y Sumar y que tumbó el Congreso. No se incluyen por tanto algunas de las exigencias de ERC y EH Bildu para dar su visto bueno, como la prohibición de las pelotas de goma o las devoluciones en caliente.

Más concreción ofrece el plan a la hora de regular y limitar la publicidad institucional de los medios, así como para hacer públicos los datos sobre los propietarios de los medios y sus accionistas. Para ello se reformará la ley de publicidad institucional y se darán funciones de regulación, registro y capacidad de sanción a la CNMC. De este modo se creará un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben.

Se trata de aplicar la ley de libertad de medios de comunicación de la UE. En base a ella, otro de los objetivos busca «garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad» y que no se puedan así «financiar pseudomedios que promuevan fake news». Se creará además una comisión en el Congreso sobre bulos para analizar la desinformación y sus consecuencias.

El Ejecutivo propone por otro lado una «reforma integral» del Código Penal sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión. «En el desarrollo que haremos de la ley llegaremos a la regulación específica», explicó el titular de Presidencia y Justicia, sin concretar si incluirá la despenalización de los delitos de injurias a la Corona. Dentro de la estrategia de gobierno abierto, el Ejecutivo prevé crear la Autoridad Independiente de Protección del Informante y hacer obligatoria la rendición de cuentas obligatoria a todos los gobiernos, «para conocer cómo se cumplen los programas de gobierno».

La reforma de la ley electoral se

centra en la propuesta del Gobierno de hacer obligatorios los debates electorales y la publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales. El Ejecutivo pretende además reformar el reglamento del debate del estado de la nación para que sea obligatoria su celebración todos los años. Ello a pesar de que desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018, solo se ha celebrado uno de estos debates sobre política general. En julio de 2022.

El plan del Ejecutivo propone reformar las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación. Normas que según argumentó Bolaños están desactualizadas, al estar redactadas respectivamente en el año 82 y 84, y que no concebían las «difamaciones que se producen» en el actual ecosistema mediático. Sin estar redactada la propuesta del Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia avanzó que su objetivo pasa por «garantizar que los tribunales den una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación en cualquier medio o pseu domedio».

#### Sin consenso previo

Después de que el Gobierno se comprometiese el pasado mes de julio a buscar un consenso previo con los grupos parlamentarios y abrir un «gran debate» también con los sectores afectados, ahora ha decidido



La ministra Portavoz, Pilar Alegría, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros, ayer. | EFE/ JAVIER LIZÓN

## Los delitos de injurias a la Corona y ofensas religiosas se derogarán

El plan de regeneración democrática aprobado por el Gobierno contiene 31 medidas y muchas incógnitas por resolver

Juan Ruiz Sierra

El plan de regeneración democrática aprobado ayer en el Consejo de Ministros contiene 31 medidas y muchas incógnitas por resolver. Pero la iniciativa, que anunció Pedro Sánchez tras estar a punto de tirar la toalla por el «acoso» a su mujer, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, sí recoge algunas certezas. Aquí, las principales claves del plan.

#### 1 Medios y libertad de expresión.

Se trata del apartado más polémico por sus implicaciones sobre la libertad de prensa, con el PP acusando al Gobierno de querer seguir la senda de países como Venezuela. El plan, que se inspira en una iniciativa de la UE y apoyada en su día por el partido de Alberto Núñez Feijóo, incluye la creación de un registro de medios de comunicación que dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que aparezca la información sobre sus dueños y la inversión publicitaria que reciben. Pero los criterios para poder formar parte de ese registro continúan abiertos. Aquí también aparece la reforma de la ley de publicidad institucio-

nal para que no se puedan «falsear» las audiencias, garantizando una medición transparente y verificable. La regulación de la publicidad institucional ocupa un espacio muy importante. Así, las administraciones estarán obligadas a publicar cada año su inversión en los medios, se introducirán criterios de «transparencia, proporcionalidad y no discriminación», y se aprobarán límites en este apartado para acabar con la prensa «dopada», impulsada o absolutamente dependiente de algún gobierno. Sobre todo, los autonómicos.

#### 2 Parlamento y elecciones.

El plan establece aquí la obligatoriedad de que cada año se cele-

#### Consejo de Ministros Plan de regeneración democrática

darle la vuelta a esta metodología. Esto es, primero poner sobre la mesa su plan y luego discutirlo e incorporar aportaciones de los socios para llegar a acuerdos. En el Ejecutivo son optimistas al entender que se trata de cuestiones que no generan rechazo entre sus socios y avanzan además que «los detalles concretos se desarrollarán de la mano» de los grupos parlamentarios.

Los socios parlamentarios fueron informados antes de que lo anunciase Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE. Una deferencia que dista del compromiso de forjar grandes consensos alrededor de dicho plan. A algunos de los socios, como a ERC, sí se les trasladó la intención de incluir algunas



bre en el Congreso de los Diputados el debate sobre el Estado de la nación. Al mismo tiempo, la participación de las distintas formaciones políticas en los debates electorales tampoco será optativa, como hasta ahora. Y cuando los medios publiquen encuestas en periodos electorales, estas deberán incluir también los microdatos, las «tripas» de los sondeos previas a la llamada «cocina», como hacen los estudios del Gesop para Prensa Ibérica. «En ocasiones, parece que esas encuestas, más que conocer el estado de opinión, pretenden influir sobre ese estado de opinión», señaló Bolaños. Y por último, se reforzarán las sanciones para que los partidos políticos publiquen cada año sus cuentas y los diputados y

#### Rechazo total de PP

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, compareció ayer ante la prensa a la vez que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, esbozaba en la Moncloa el Plan de acción por la democracia del Gobierno. Pese a admitir que no conocía el contenido de la iniciativa, Tellado, en línea con lo que ha hecho su partido estas últimas semanas, despreció el plan, que calificó de «degeneración», y anunció que su partido está preparando el suyo propio «para defender la independencia de los medios de comunicación». Su idea es llevarlo a la comisión Constitucional del Congreso próximamente.

«Si hay una máquina del fango contra la que hay que luchar, es precisamente la que maneja Pedro Sánchez», lanzó Tellado. Para el portavoz del PP en la Cámara baja, el «déficit democrático en España no lo tienen los medios de comunicación, lo tienen Sánchez».

Por su parte, antes incluso de que el Plan de Regeneración viera la luz, Podemos ya rebajaba las expectativas de Sánchez sobre su voto favorable. El partido morado, que ha abierto este curso con una estrategia de desgaste hacia el Gobierno, advirtió que sólo apoyará este paquete de medidas si incluye las propuestas de la ley de medios que presentó en mayo, donde se señala directamente a los periodistas y se les obliga a publicar declaraciones de intereses en el mismo régimen que se aplica a los diputados del Congreso. | P.S.

La obligatoriedad de los debates electorales, entre las 31 medidas aprobadas

> Más sanciones para los partidos políticos y parlamentarios que no publiquen cada año sus cuentas

de sus propuestas, pero la mayoría de los grupos del bloque de investidura limitan su influencia a la tramitación parlamentaria. En el Gobierno insisten en que su plan deriva del marco del reglamento europeo de medios para cues tionar que el PP pueda apoyar estas medidas en Bruselas y no en España.

La estrategia incluye la creación de una Autoridad de Protección del Informante

> Sánchez quiere que el debate del estado de la nación sea todos los años, pero él solo a hecho uno

> Proponen reformar las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación

Con todo, la reacción de todos ellos no fue un apoyo sin fisuras, sino al conrtrario. El PNV afirmó que las medidas del plan de regeneración democrática son «inconcretas», al mismo tiempo que avisan que esta «no es una legislatura para legislar, y menos para lanzar medidas sin hablarlas con quienes dan soporte parlamentario».

En este contexto, el grupo vasco defendió que lo importante es la actitud de las personas y la conciencia social, y algunas medidas del plan «podrían tener efectos contrarios a los que se dice propugnar».

El PNV ha aterrizado en concreto en la reforma de la Ley Mordaza que califica de «ridícula» después del amplio acuerdo al que varios grupos llegaron en la pasada legislatura y que fue tumbada por Bildu y ERC.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, precisamente, definió la medad de «un maquillaje» y «pura palabrería».

senadores den a conocer sus bienes y declaraciones de interés.

#### Calidad de la información Opública.

«Queremos que las instituciones, y en particular los gobiernos, tengan mayor contacto con la ciudadanía, que sea más fácil para los ciudadanos conocer las medidas", explicó Bolaños. Así, se aprobará la «rendición de cuentas obligatoria» de los gobiernos, tanto el central como los autonómicos y locales, que tendrán que publicar sus compromisos adquiridos y el nivel de cumplimiento. En este apartado también se inserta la reforma de la ley de secretos oficiales, que data de 1968 y es, por tanto, previa a la Constitución.

#### Junts deja otra vez al PSOE sin mayoría y tumba la ley del alquiler temporal

Los siete diputados catalanes cambiaron por sorpresa su voto en el último momento

Ana Cabanillas

Junts exhibió la fuerza de sus siete diputados en el Congreso e hizo descarrilar por sorpresa la mayoría parlamentaria que sostiene a Pedro Sánchez esta legislatura. El partido independentista había anunciado que se abstendría en la ley de alquiler temporal provocando una votación ajustadísima que obligó a todos los miembros del Gobierno a acudir a votar, pese a que algunos de ellos como Pedro Sánchez o Yolanda Díaz no lo tenían previsto. Pero los independentistas cambiaron su voto dos minutos antes de la votación y tumbaron la tramitación de la norma, que había presentado el socio minoritario del Gobierno, Sumar, junto a otros socios de investidura (Podemos, ERC y Bildu).

El resultado previsto en un primer momento, contando con la abstención de los independentistas, era de 172 votos a favor y 171 en contra. Todos los diputados se movilizaron para acudir a votar poco antes de las nueve de la noche. La vicepresidenta segunda acudió a la Cámara con su hija. Junts había trasladado tanto a Sumar como a Moncloa que permitiría con su voto la tramitación de la ley de alquiler temporal, que buscaba desincentivar este tipo de arrendamientos para promover el alquiler a largo plazo.

Pero, ya con Sánchez sentado en su escaño, Junts les informó

de que cambiaba su voto hacia el no, uniendo sus votos a PP, Vox y UPN y resultando la votación final con 178 votos en contra y 172 a favor. Un movimiento que fue una demostración de su peso parlamentario y toda una amenaza al Gobierno de coalición. Los siete votos de Junts se apartan de la mayoría de investidura una vez más, tras el boicot emprendido por los posconvergentes a raíz del pacto entre PSOE y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat.

En las filas socialistas hay sorpresa por el giro de guion de Junts. No es la primera vez que el partido de Carles Puigdemont hace evidente la necesidad de Sánchez de contar con sus apoyos, pero sí ha sido la ocasión que más lejos ha llevado su órdago. En julio, Junts trasladó al Gobierno que permitiría aprobar la senda de déficit que después tumbó en el Congreso. Unió después sus votos al PP para tumbar la ley de extranjería y la semana pasada volvió a abandonar a mayoría de investidura para permitir que el Congreso reconociera a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

En esta ocasión, por el cariz de la norma y el cambio de última hora ha sentado especialmente mal, sobre todo en Sumar, el impulsor de la norma. Los ánimos estaban caldeados al concluir la sesión parlamentaria. «No tienen palabra, nos han engañado», defendían diputados de Sumar.

#### El Gobierno recupera al frente de la Guardia Civil a Mercedes González

La diputada socialista ya había ocupado el cargo durante tres meses el año pasado

Iván Gil

El Consejo de Ministros nombró ayer a Mercedes González como nueva directora general de la Guardia Civil. Un cargo que ya ocupó durante apenas tres meses, entre marzo y junio del pasado año. Entonces sustituyó a María Gámez y abandonó el cargo poco después, para presentarse en la lista del PSOE a las elecciones generales del pasado año. Ayer se hizo efectiva su renuncia del acta en el Congreso. González aprovechó la reunión del pasado lunes de la interparlamentaria del PSOE, presidida por Pedro Sánchez, para despedirse de sus compañeros de grupo, según fuentes presenciales. Mercedes González fue delegada del Gobierno en Madrid entre 2021 y 2023.

González sustituye al frente

de la Guardia Civil a Leonardo Marcos, que según fuentes de Interior presentó su renuncia al cargo a petición propia, «por motivos personales». El pasado día 12 trasladó su intención de reincorporarse al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. El Gobierno recupera así como directora general de la Guardia Civil a un perfil político. González no solo salta desde el grupo socialista, sino que sigue siendo secretaria general del PSOE en la capital.

Desde Interior relativizan el perfil político de González al destacar la «absoluta neutralidad» del Cuerpo y «su trabajo permanente en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en el marco del ordenamiento jurídico y, como policía judicial, en las investigaciones que les son encomendadas».

#### Comisión Europea | Nuevas caras en Bruselas

#### Laura puig

**ESTRASBURGO** 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó ayer en Estrasburgo la estructura y las carteras de su nuevo Ejecutivo, un Gobierno más escorado a la derecha y menos igualitario que el anterior -hay 11 mujeres frente a 16 hombres, pero que la presidenta ha compensado con mayor presencia femenina en las vicepresidencias-, reflejo del resultado de las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Según explicó la presidenta en rueda de prensa, tras trasladar su diseño a la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, el cometido de la nueva Comisión será centrarse en «la prosperidad, la seguridad y la democracia en un contexto de competitividad necesaria para la transición verde y la digitalización», frente a las políticas industriales arrolladoras de China y Estados Unidos, sin dejar de lado la necesidad de ganar relevancia geopolítica en un momento convulso, con las guerras de Ucrania y Gaza.

La vicepresidenta tercera española. Teresa Ribera, fue escogida como comisaria de Competencia y vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva. Su tarea, señaló Von der Leyen, será «guiar el trabajo para asegurar que Europa está en el camino correcto» para cumplir sus retos climáticos y «descarbonizar e industrializar» la economía de los Veintisiete. «Es una muy buena cartera, es una responsabilidad y un honor que asumo de forma humilde y comprometida», aseguró Ribera tras conocerse su nominación, y restó importancia al hecho de que la cartera lleve la etiqueta de «transformación limpia» y no la de agenda verde. «Lo que intentamos no es cambiar de un color a otro, sino identificar de manera clarísima que no perjudica a los ecosistemas y hacerlo de una manera que tenga sentido en una perspectiva económica y social», subrayó.

La política socialista será una de las vicepresidentas con mayor peso dentro del Ejecutivo. Junto a Ribera, habrá cinco vicepresidentes ejecutivos más: la estonia Kaja Kallas, que sustituirá al español Josep Borrell como vicepresidenta y alta representante de Política Exterior y Seguridad; el francés Stéphane Séjourné, que será otro de los puntales en materia económica junto a Ribera, al asumir la cartera de Prosperidad y Estrategia Industrial; el italiano Raffaele Fitto, responsable de Cohesión y Reformas; la finlandesa Henna Virkkunen, de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia; y la rumana Roxana Minzatu, de Personas, Habilidades y Preparación.

Las carteras económicas más específicas han ido a parar a Maros Sefcovic (Eslovaquia), que será comisario de Comercio y Seguridad Económica y responsable de Relaciones Institucionales y

#### Von der Leyen sitúa a Ribera como puntal de la Comisión

El nuevo Ejecutivo comunitario será más conservador y menos igualitario que el anterior con solo 11 mujeres

#### ¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA COMISIÓN EUROPEA?

- Partido Popular Europeo
- Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
- Renovar Europa
- Independiente
- Conservadores y Reformistas Europeos



**PRESIDENTA** Ursula von der Leyen. Alemania

**VICEPRESIDENCIAS** 



Teresa Ribera. España Vicepresidenta ejecutiva primera para una Transición limpia, justa y competitiva



Kaja Kallas. Estonia Vicepresidenta ejecutiva y alta representante de la UE para los Asuntos Exteriores y de Seguridad



Stéphane Séjourné. Francia Vicepresidente ejecutivo para Prosperidad y Estrategia Industrial



Raffaele Fitto. Italia Vicepresidente ejecutivo para Cohesión y Reformas



Roxana Minzatu. Rumania Vicepresidenta ejecutiva para Personas, Habilidades y Preparación



Henna Virkkunen. Finlandia Vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia

#### COMISARIOS



Maros Sefcovic. Eslovaquia Comercio y Seguridad, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia



Letonia Economía y Productividad y comisario de Implementación y Simplificación



Albuquerque. Polonia Eslovaquia Presupuesto, Servicios Financieros Antifraude y y Unión de Ahorro e Inversiones Pública



Administración



Zaharieva. Bulgaria Startups, Investigación e Innovación

Ekaterina



Jozef Sikela. República Checa Asociaciones Internacionales



Marta Kos. Eslovenia Ampliación



Hansen. Luxemburgo Agricultura y Alimentación



Olivér Várhelyi. Wopke Hoekstra. Hungria Salud y Bienestar Animal



Países Bajos Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio



Lituania Defensa y Espacio



Dinamarca

Andrius Kubilius. Dan Jorgensen. Costas Kadis. Chipre Energía y Vivienda Pesca v Océanos



■ Dubravka Suica. ■ Magnus Brunner Croacia Mediterráneo



Austria Interior y Migración



Jessika Roswall. Michael Suecia Medio Ambiente, Resiliencia del Agua y Economía Circular

Competitiva



McGrath. Irlanda Democracia, Justicia y Estado

de derecho



Tzitzikostas. Grecia Transporte sostenible y Turismo



Hadja Lahbib. Bélgica Preparación y Gestión de Crisis y

comisaria de

Igualdad



Justicia intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte

Transparencia; Valdis Dombrovskis (Letonia), comisario de Economía y Productividad y responsable de Ejecución y Simplificación; Maria Luís Albuquerque (Portugal), comisaria de Servicios Financieros y la Unión de Ahorro e Inversiones; Piotr Serafin (Polonia), responsable de Presupuesto, Antifraude y Administración Pública; Dan Jorgensen (Dinamarca), de Energía y Vivienda; y Ekaterina Zaharieva (Bulgaria), de Startups, Investigación e Innovación. Y por primera vez Turismo, un área que afecta de lleno a Canarias, tendrá su propia cartera. El griego Apostolos Tzitzikostas -hasta hace poco presidente del comité de regiones de la UE-se hará cargo de reto del debate generalizado sobre la masificación turística.

#### Examen previo

Antes de empezar a andar, el nuevo colegio de comisarios deberá pasar el examen del Parlamento Europeo, que en breve fijará el calendario de las audiencias públicas en las que los eurodiputados decidirán si los candidatos de Von der Leyen son aptos o no para el puesto, tras un exhaustivo análisis de sus conflictos de intereses, currículums, prioridades políticas y méritos.

La Eurocámara tiene la potestad de vetar a los aspirantes que no considere adecuados. En el anterior examen, en 2019, rechazó a tres candidatos nominados por Von der Leyen. La fecha prevista para el inicio del nuevo mandato del Ejecutivo comunitario es el 1 de noviembre.

El anuncio de la composición final del Ejecutivo comunitario, que suele reflejar el peso que posee cada Estado y los equilibrios internos en Bruselas, se ha retrasado una semana ante las dificultades de la jefa del Ejecutivo de Bruselas para lograr alcanzar su objetivo de una comisión paritaria. Además, el lunes se vio sacudida por la dimisión del comisario francés Thierry Breton, que acusó a la presidenta de presionar a Macron para relevarle del cargo.

«Ha sido un periodo intenso de negociaciones», señaló Von der Leyen sobre el proceso, evitando responder a las acusaciones de Breton. «Todos los Estados miembros querían carteras importantes en términos económicos, pero no hay tantas carteras que ofrecer», añadió, antes de insistir en que la Comisión debe incluir un equilibrio geográfico y político. «No es fácil este puzzle».

Entre los designados que generan mayor rechazo está Raffaele Fitto, candidato propuesto por el Gobierno italiano de la ultra Giorgia Meloni. Fitto será el encargado de dirigir las políticas europeas de cohesión regional y de las reformas. Preguntada por la idoneidad de su elección cuando se trata de un político que se ha manifestado en contra acometer mayores reformas en la Unión Euro-

#### Comisión Europea

<< Viene de la página anterior

pea para conseguir una mayor integración, Von der Leyen defendió que las decisiones de la Comisión son «colegiadas» y que ningún comisario podrá imponer su visión.

Respecto al nombramiento de Ribera, la todavía vicepresidenta del Gobierno de España ya cosecha el voto negativo del PP. El portavoz conservador en el Congreso, Miguel Tellado, considera «una mala elección» el nombramiento a pesar de que la estructura del gobierno comunitario depende de Ursula von der Leyen (del PP europeo). El que es mano derecha de Alberto Núñez Feijóo aseguró que «una mala ministra no puede ser una buena comisaria. No estamos a favor de exportar el sanchismo fuera de nuestras fronteras», afirmó.

La vicepresidencia encomendada a la ministra española será una de las de mayor peso

> El PP no respaldará el nombramiento de la socialista pero no aclara si votará no o se abstendrá

Por primera vez la Comisión Europea contará con una cartera dedicada al Turismo

La posición del PP tuvo una cierta confusión porque Tellado comenzó su comparecencia después de la Junta de Portavoces asegurando que el PP «no haría lo que el PSOE le hizo a Cañete», en referencia al año 2014 cuando los eurodiputados socialistas votaron en contra de que el popular Miguel Arias Cañete fuera nombrado comisario de Energía. Pero poco después el grupo parlamentario aclaraba que la posición es la contraria: «Haremos lo que el PSOE hizo con Arias Cañete», dejando claro por tanto que no la apoyarán. Lo que siguen sin aclarar es si votarán en contra o se abstendrán cuando llegue el momento.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reprochó al PP que «lo que es una buena noticia para España y para Europa, con una mujer española ocupando un puesto de esta magnitud» no pueda serlo para el principal partido de la oposición. Alegría pidió que «de una vez el principal partido de la oposición» demuestre «altura de miras», «responsabilidad» y que «de vez en cuando sepan conjugar los términos de humildad, responsabilidad y generosidad».

#### Conflicto de Oriente Próximo | Ataque Hizbulá



Los socorristas de la Defensa Civil rescatan a un hombre que resultó herido después de que su busca explotara, en la ciudad de Sidón, Líbano. ASSOCIATED PRESS

#### Nueve muertos y 3.000 heridos en el Líbano al explotar 'buscas' de Hizbulá

La milicia armada acusa a Israel de las detonaciones simultáneas que sembraron el caos en los hospitales y promete vengar el ataque

Andrea López-Tomàs

BEIRUT

En el supermercado, en la tienda de verduras, en la calle o en sus propias casas, decenas, cientos, miles de personas resultaron heridas de forma simultánea en El Líbano debido a la explosión masiva de buscapersonas, aparatos de mensajería que no requieren tarjeta SIM ni conexión a internet. Con perforaciones en el pecho, extremidades desmembradas o daños en el rostro, más de 2.700 personas tratan de recuperarse en los desbordados hospitales. Nueve personas murieron, entre ellas, los hijos de dos diputados de Hizbulá en el Parlamento libanés.

«Estamos acostumbrados a ver casos graves en el hospital, pero la verdad es que no hemos visto nada en estas cantidades», reconocía ayer un trabajador del hospital Geitaui. A la entrada del único centro médico en todo el país que cuenta con un centro especializado en quemaduras, las ambulancias no han parado de llegar, derrapando a toda velocidad. De su interior, emergían cuerpos envueltos en vendajes y con restos de sangre en sus extremidades. Familiares y vecinos se agolpaban a las puertas de este hospital situado en una de las zonas cristianas de Beirut a la espera de noticias de sus seres queridos.

Alrededor de las tres y media de la tarde hora local, empezaron las primeras explosiones. Con ellas, llegó la confusión. Los miembros

de Hizbulá suelen llevar este tipo de dispositivos electrónicos para comunicarse entre ellos y evitar ser rastreados o espiados por el enemigo israelí. Desde el 8 de octubre, la milicia libanesa y el Ejército hebreo están enfrascados en enfrentamientos transfronterizos diarios, que han acabado con la vida de 623 personas en el Líbano y una cincuentena en Israel. Pese a las declaraciones incendiarias de los líderes de ambos bandos, las últimas semanas se habían mantenido en relativa calma hasta que, de pronto, los bolsillos explotaron alrededor del país. Pero, sobre todo, en zonas con mayor presencia de Hizbulá, como los suburbios sureños de Beirut conocidos como Dahiyeh -suburbio en árabe-, el sur del Líbano y el oriental valle de la Becá.

«Después de examinar todos los hechos, los datos actuales y la información disponible sobre el ataque pecaminoso que tuvo lugar esta tarde [por ayer], consideramos al enemigo israelí plenamente responsable de esta agresión criminal, que también tuvo como objetivo a civiles y provocó el martirio de numerosas personas y heridas a un gran número», dijo el grupo libanés en un comunicado. «Este enemigo traidor y criminal ciertamente recibirá su justo castigo por esta agresión», añadió.

Ayer mismo el gabinete de seguridad de Israel había anunciado la ampliación de sus objetivos de guerra, incluyendo el retorno de

los 60.000 desplazados en el norte de Israel por los enfrentamientos con Hizbulá.

Tras las explosiones, los principales resonsables de seguridad de Israel fueron convocados a una reunión de emergencia con los líderes del gobierno. Allí se les pidió que presenten opciones para abordar la creciente situación de seguridad con Hizbulá en el norte.

Israel amplía sus objetivos de guerra hacia el norte, donde hay 60.000 desplazados

> Bagdad muestra su temor a una expansión regional del conflicto y poner fin a la escalada

Mientras, en el país vecino, el sonido de las ambulancias seguía dominando la noche. El ministerio de Salud libanés anunció que, entre las 2.800 personas heridas, al menos 200 estaban en estado crítico y requirieron cirugía o ingreso a unidades de cuidados intensivos. «Hemos estado recibiendo pacientes críticos desde la explosión», explicó el doctor Naji Abi Rached, director médico del hospital Geitaui.

La embajada iraní en el Líbano anuncióque el embajador Mojtaba Amani fue «superficialmente herido» por la explosión de su busca. En Siria, también se registran al menos 14 detonaciones de estos dispositivos electrónicos.

Precisamente varios países árabes mostraron de inmediato su apoyo a Líbano. Por un lado, el ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman al Safadi, subrayó su total rechazo a «cualquier acción que amenace la seguridad de Líbano», y trasladó al primer ministro libanés, Nayib Mikati, la disposición de Amán de proporcionar asistencia sanitaria para los heridos.

En la misma línea, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelati, mantuvo una conversación con Mikati en la que le expresó la solidaridad de El Cairo y señaló que el presidente Abdelfatá al Sisi ha dispuesto brindarle a Beirut todo el apoyo necesario.

Por su parte, las autoridades iraquíes anunciaron que enviarán equipos médicos y de emergencias para colaborar con las operaciones en Líbano ante la oleada de heridos por las explosiones de 'buscas'. Asimismo, desde Bagdad mostró su temor a una «expansión regional de la guerra». Al contrario que los países antes mencionados, desde Irak sí se atreven a vincular este incidente con un «ciberataque sionista» y ha llegado incluso a solicitar una «intervención internacional» para ponerle freno a la escalada en la región.

## Los 'Fabios' y la revolución de la energía de Carrión

El técnico de la UD busca revitalizar el once con el pivote de Ingenio y el ariete luso para tomar el sábado en El Sadar « Pejiño y Januzaj, más madera « Van 19 jornadas sin ganar

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Energía alcalina. Terapia contra el horror. En busca de la fórmula mágica. Fabio González y Fabio Silva como mecanismo para recuperar la autoestima de la UD. El sábado y desde las 15.15 horas, en el Estadio de El Sadar ante el CA Osasuna de Vicente Moreno (Movistar LaLiga), los amarillos buscan el renacer. Sepultar la secuencia de 19 jornadas consecutivas sin ganar con once revolucionario y así reforzar el credo carry on. Una partitura fundamentada en el elevado grado de implicación y presión como credo acreditado ante el Madrid en el mejor lienzo del ciclo de Luis Carrión-. Legionarios de la adrenalina. En ese baile diabólico, el canterano y tercer capitán Fabio González gana crédito para ejercer de titular como timonero tras sus correctos 45 minutos ante el Athletic -saltó en el descanso por el sacrificado Campaña-. Fue su estreno en este curso y contó con Kirian y Javi Muñoz de escuderos. Finalizó la contienda con el '20' y Moleiro. Es el primer Fabio.

En esa plataforma de destreza e inspiración -con el de Ingenio, Kirian y el '10'-, baila una de las opciones del laboratorio del técnico barcelonés. Con dos puntos de quince, los amarillos son el segundo cuadro más batido con diez goles de Primera, igualado con el Valencia y solo superado por el Valladolid (trece tantos recibidos en los 450 minutos). Carrión deslizó que tomará medidas urgentes en El Sadar tras el decepcionante primer acto ante los leones-los amarillos cayeron 0-2 en el ecuador del pulso tras ofrecer la peor imagen de la temporada-. En la primera jornada ante el Sevilla, con el 4-3-3, Kirian portó el timón con Javi y Enzo de guardaespaldas.

Ya en la segunda contienda ante el Leganés, Carrión optó por cambio de sistema y en el 4-2-3-1, Javi Muñoz y Kirian llevaron el GPS. Ante el Madrid, irrumpió Campaña y firmó un señor recital. Esa actuación le concedió la condición de marqués de la medular. Se mantuvo en el once inicial ante el Deportivo Alavés y Athletic. Pero fue devorado por el instinto caníbal de Ruiz de Galarreta y Sancet.

#### Puesta a punto urgente

El plantel de Carrión afronta una semana de preparación muy especial con el desafío de recuperar el rigor defensivo en un punto clave del calendario. El técnico barcelonés, en su estreno en la categoría, sigue sin lograr un triunfo, a pesar del recital ante el Real Madrid (1-1). Dos empates y tres derrotas dejan a los amarillos en una zona comprometida. El grupo se ejercita desde las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y están todos disponibles para la cita del sábado en El Sadar. Conociendo la situación de Valles, que no cuenta por la cláusula Ramirez, en cada previa hay que realizar otros cuatro descartes por decisión técnia.Un compromiso. | P. C.

La UD es el segundo equipo que más disparos recibe (77). Cillessen ha firmado 18 intervenciones y va tercero en el ranking de los guantes de fuego tras Diego Conde (20) del Villarreal y Hein (19) del Valladolid. Si el plantel de Carrión mantiene la losa de los dos tantos por jornada acabará con 76 -en la 17-18 con el descenso con Jémez en el ciclo del camuflaje fue de 74-. Álex Muñoz, por el costado izquierdo, también pide paso. El experimento de recurrir a Mika Mármol ha tocado a su fin. Suárez, McKenna y Marvin Park se reparten las dos últimas posiciones. Los rostros de una reconstrucción hacia el reto de la portería a cero. La última ocasión que los amarillos dejaron su marco impoluto fue en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz CF el 19 de mayo (0-0). En esa relación de rostros benditos, Fabio Silva. El delantero luso de 22 años se estrenó ante el cuadro de Ernesto Valverde y ejerció de revolucionario. Se dejó caer por el costado zurdo y luego acabó de nueve junto a McBurnie -luego respaldado por Jaime Mata-. Está llamado a vestirse de killer.

El pistolero de los 40 millones cifra del montante que abonaron los Wolves al Oporto en 2020- debe marcar diferencias. Cedido sin opción de compra por el club inglés, hizo seis tantos con el Celtic de Glasgow, cinco con el PSV y once dianas con el Anderlecht. La aportación ofensiva se divide de esta manera: tres tantos para Sandro Ramírez, uno para Alberto Moleiro, uno para Álex Muñoz y Nianzou -en propia meta-. Mimbres del rango de Oli McBurnie (422 minutos de juego) no han visto portería. Januzaj, que ya tiene el alta médica, se ha perdido por una lesión muscular las primeras cinco fechas del calendario. Faltan francotiradores. Pejiño (cero minutos), Marc Cardona (16'), Jaime Mata (163'), Fuster (78'), Gil (O') o el pichichi de la pasada campaña con seis tantos Kirian (425') no se han estrenado. Cinco jornadas, un agujero en la retaguardia y cambios a la vista. El Sadar como punto de inflexión. 21-S, una fecha para ponerse en modo gloria.

Campaña será el gran sacrificado tras su actuación ante el Athletic y Mika no volverá al lateral

El encaje de Oli McBurnie, Sandro, Moleiro y Silva de inicio, otro de los retos para Carrión

Con trece fichajes -que se reducen a doce por la cesión de Cédric al Barça B, que cuenta opción de compra- y Valles en la grada, el valor del plantel de Carrión asciende a los 112,40 millones. Los amarillos ocupan la 91ª posición en el ranking mundial. El líder es el Real Madrid con 1,34 mil millones. City (1,26 mil millones), Arsenal (1,17), Chelsea (948,1) y Bayern Múnich (945,6) completan el podio. En ese olimpo de lo imposible, desde su línea de austeridad, se ha colado la UD con un tope salarial de 40,3 millones. El director general de Gestión Patricio Viñayo desveló que solo han agotado 36 kilos. «Hay que dejar un margen para gozar de maniobra».

#### Cuestión de dinámicas

La racha de 19 jornadas consecutivas sin ganar se inició con la manita del Metropolitano -17 de febrero de 2024- en la 25ª jornada. Son cinco empates y nueve derrotas de la pasada 23-24, sumados a los dos empates y tres derrotas de la actual. Así salen las 19, que han generado una notable inquietud en la caseta. Carrión denunció el bloqueo. «Hay un problema mental». En la 17-18 con Jémez, fueron 16 iornadas consecutivas. Y en la 16-17 con Setién, solo tres victorias en 18 fechas. Ya en la categoría de plata en la 10-11, Juan Manuel Rodríguez puso fin a una secuencia de catorce sin ganar. En la 59-60, el histórico Molowny encadenó 15 contiendas. El sábado se alza el telón del régimen de la energía.



Fabio González Estupiñán golpea el esférico durante un entrenamiento. LE/DLP



El delantero Fabio Silva, durante un ejercicio. Detrás, Dinko Horkas. | LP/DLP



Imagen del sector más animoso de la grada Naciente antes del comienzo del partido entre la UD Las Palmas y el Athletic Club de Bilbao el domingo pasado. ANDRÉS CRUZ

#### Pablo Fuentes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

No hay que forzar. A esa conclusión llegaron tanto los aficionados más animosos de la UD Las Palmas ubicados en la grada Naciente como los jugadores amarillos para aplazar los cánticos en presencia de estos al término de los partidos en el Estadio de Gran Canaria. La propuesta salió de la propia peña y los futbolistas la tomaron de buen agrado: más que tomarlo como algo habitual, mejor que surja de manera espontánea o en alguna ocasión especial.

Al término del encuentro frente al Athletic Club el pasado domingo, cuando la UD sumó su primera derrota del curso en el Gran Canaria, los jugadores se retiraron con la parsimonia habitual hasta llegar a las escaleras que dan acceso a los vestuarios y que se encuentra enfrente de donde se ubican los aficionados más animosos. Si embargo, esta vez bajaron, no se pararon para escuchar los ánimos de la grada como había sucedido en los encuentros frente al Sevilla y el Real Madrid.

Arriba, en las butacas, buena parte del sector también se había marchado cuando el grueso de jugadores llegó a la zona. Algo pasaba, algo resultaba raro, pues en los dos encuentros anteriores y prácticamente en todos los de la temporada pasada y buena parte de la anterior durante más o menos 10 minutos los jugadores permanecían quietos mirando a la grada mientras el público de ese sector hacía

## Naciente y jugadores pactan aplazar los cánticos del final

La propuesta sale del sector más animoso de la grada, y del Estadio de Gran Canaria en general, y los futbolistas lo aceptan sin problema

cánticos. Incluso alguna vez se establecía un diálogo.

Lo que sucedió es que durante el primer parón internacional de la temporada se produjo un contacto entre representantes de la peña de esa zona de la Naciente y de los jugadores para acordar la suspensión de las actuaciones. Lo propuso la grada y los futbolistas lo aceptaron.

De esta forma se pone fin a una especie de idilio entre la afición y el equipo que comenzó en el tramo final del curso 2021-22, justo cuando la UD estaba en plena remontada hasta alcanzar el playoff, algo inimaginable para todos, incluso para los dirigentes del club cuando en marzo perdió frente al Girona en el Gran Canaria. Una semana después, en Valladolid, empezó lo que luego sería el mejor final histórico de la entidad, con nueve victorias en los últimos 11 partidos.

En plena euforia, en cada triunfo

amarillo, sobre todo ante el Real Oviedo en la penúltima jornada, la comunión fue total. También tras la derrota en la ida del derbi de la promoción en Tenerife, cuando Jonathan Viera, entonces el auténtico líder del equipo, avanzó que una remontada se avecinaba días después en Gran Canaria, algo que finalmente no sucedió; dio igual, porque la conjura tras ese partido, en la esquina entre Naciente y Tribuna, fue volver a intentarlo el curso siguiente.

Y la UD lo consiguió: subió a Primera por la vía directa con el aliento de toda la afición y en especial después de cada partido en casa del sector más animoso. Sin embargo, algo iba a cambiar en plena campaña: la marcha repentina de Viera y el ascenso al poder de Kirian. La derrota en el derbi de Copa en enero supuso un punto de inflexión. El ahora primer capitán -entonces no estaba entre los oficiales-recriminó a los hinchas los insultos recibidos por la caída estrepitosa en el Heliodoro.

«Yo creo que tenemos un vínculo de puta madre, ¿no? Sufrimos todos, nos vamos todos jodidos a casa también. Yo creo que lo del otro día está bien recriminarlo, está bien, pero yo creo que los chavales no se merecían muchos de los insultos, porque les duele, a ellos les duele, como a todos ustedes. No se piensen que yo llego al vestuario y están todos con una sonrisa. Todos lloran también. Nos duele. Nos duele que se caguen en nuestra puta madre. Entonces, yo creo que vamos a mantener la unión, que es bonito. Cuando nos metan cuatro, nos meterán cuatro; metemos el culo atrás, nos metemos abajo, lloramos y lo que haga falta, pero cuando sufrimos, los necesitamos a ustedes más que nunca. Ese era el momento de levantamos», les dijo mientras las cámaras grababan.

El idilio comenzó a finales del curso 2021-22, en plena remontada de la UD hacia el 'playoff'

> El momento más crítico, el reproche de Kirian por los insultos tras la caída en el derbi de Copa

La caída en picado del equipo a partir de mediados de febrero tampoco ayudó. La relación se enfrió hasta un punto en que lo mejor para todos era pactar el aplazo de los cánticos. No habrá hasta nueva orden.

#### Precios iguales ante el Betis

La UD Las Palmas, penúltima en la clasificación tras la disputa de cinco jornadas, recibirá en el Estadio de Gran Canaria al Real Betis Balompié el próximo jueves 26 de septiembre, partido para el que el club ha decidido no bajar los precios con respecto a los encuentros anteriores frente al Athletic Club de Bilbao y el Sevilla -ante el Real Madrid el coste de las entradas fueron mayores e incluso pagaron los abonados, como es habitual-. Así, un adulto tendrá que pagar 39 euros en Naciente, 49, en Curva, 59 en Sur, 82 en Tribuna, 95 en Tribuna Especial y 170 en VIP. Pese a la mala situación del equipo en este inicio liguero, algo que podría empezar a reconducir el próximo sábado en Pamplona (15.15 horas), la entidad amarilla ha preferido mantener su apuesta. El siguiente rival en el Gran Canaria después del Betis será el Celta. | P. F.

#### Liga de Campeones

## Courtois maquilla al Madrid

El portero belga evita cuatro goles con sus paradas y los blancos castigan los errores del Stuttgart para ganar con goles de Mbappé, Rudiger y Endrick, todos en la segunda parte

## Real Madrid Stuttgart

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Militao, 46'), Carvajal, Rüdiger, Mendy (Fran García, 75'); Tchoauméni (Modric, 70'), Valverde, Bellingham (Endrick, 80'); Rodrygo (Güler, 75'), Vinícius y Mbappé.

Stuttgart: Nübel; Vagnoman (Chase, 63'), Rouault (Zagadou, 88'), Chabot, Mittelstadt; Leweling, Stiller, Karazor; Millot (Demirovic, 75'), Undav (Touré, 75') y Führich (Rieder, 63').

Goles: 1-0.- (46'): Mbappé; 1-1.- (68'): Undav; 2-1.- (83'): Rüdiger; 3-1.- (96'): Endrick.

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía). Amonestó a Lucas Vázquez, Valverde, Militao, Modric y al técnico Ancelotti por el Real Madrid, y a Mittelstadt por el Stuttgart.

#### Fermín de la Calle

MADRID

Tiene mucho trabajo Ancelotti con este Real Madrid al que se le presumía una excelencia que no aparece por ningún lado. Advertía este lunes Ancelotti que «el Real Madrid tiene mejor plantilla que la temporada pasada» y puede que lleve razón, pero lo único irrebatible en estos momentos es el que este equipo es peor que el del año pasado. Es más, ni siquiera ofrece sensación de equipo, sin automatismos ofensivos ni ajustes defensivos. Navega a la deriva aferrado a la madera de su portería, a las paradas de su portero y a los chispazos de un Mbappé con más jerarquía futbolística que Vinicius, por más que el galo juegue fuera de sitio. De momento juega con el piloto automático puesto, pero hay partidos como este, en el que Courtois salvó al equipo, que evidencian que adolece de cualquier fluidez futbolística que el italiano tendrá que encontrar en su pizarra porque en el césped no hay ninguna complicidad entre sus estrellas. Por eso en este Bernabéu sin conciertos se escuchó la música de los pitos de la afición madridista. Victoria (3-1), Thibaut mediante.

Arrastra el Real Madrid aún la pereza propia de la pretemporada, a lo que suma el caos táctico provocado por la llegada de Mbappé y la marcha de Kroos. Y mientras Ancelotti termina de geolocalizar al equipo, afronta los partidos tratando de no descoserse atrás y encomendándose arriba a la pegada de sus delanteros.

#### Baño de Hoeness a Ancelotti

Para este inicio de Champions el calendario deparó a un adversario que jamás había pisado el Bernabéu en Copa de Europa, el Stuttgart. Un equipo fiel a la fórmula que le ha dado éxito histórica-



Momento del disparo de Endrick en el tercer gol del Real Madrid. | E. P.

mente: juventud y audacia. Los de Sebastien Hoeness, hijo de Dieter y sobrino de Uli, juegan con cuatro arriba, y salen tocando desde atrás, lo que anunciaba un encuentro de esos que incomodan a este Real Madrid acomodado. Al cuarto de hora el Stuttgart había disparado seis veces, cuatro a puerta y Courtois había evitado tres goles clamorosos con sus paradas. Este 4-3-3 funcionarial de Ancelotti presenta, a día de hoy, una medular de papel y una defensa que, en esta ocasión, hacía aguas con Rudiger desorientado y Carvajal parcheando de central. Y con todo eso, la madera volvió a salvarle en el minuto 27, cuando el larguero salvó a los blancos.

El Real Madrid no tiene jugadores con colmillo lejos del área. Y este centro del campo distópico que se ha inventado Ancelotti con un Tchouaméni desorientado y esta versión indolente de Belligham alejado del área tratando de parecerse a Kroos, lastra al equipo. Además, en ataque es muy difícil de explicar que Carlo no coloque a Mbappé, su jugador más desequilibrante, en la izquierda, desde donde generó peligro cada vez que se asomó por allí. Cuando le toca elaborar el once, Carletto saca su lado más político y pone todos los cromos sobre el césped.

Pero se empeñaron los alema-

nes en perdonar la vida a los madridistas y se pudo adelantar el Madrid. El turco Umut Meler señaló un penalti por una patada inexistente a Rudiger que el VAR corrigió. Sin noticias de Bellingham, Vinicius, que perdió 18 balones en el partido, ni Rodrygo, Courtois maquilló las carencias defensivas para sujetar al Madrid en el choque. Lo mejor al descanso, el resultado.

El larguero y el meta salvan a los de Ancelotti antes del descanso; Kylian marca en el 46'

El delantero brasileño, el más joven del Madrid en marcar en Europa, con 18 años y 58 días

La segunda parte comenzó poniendo las cosas en su sitio. Una cantada de Mittelstädt en la lateral regaló la espalda a Rodrygo que le regaló a Mbappé el gol con una asistencia para empujarla. Gol de Kylian en su estreno en la Champions con el Real Madrid, el quinto en siete partidos de los 50 que ha prometido marcar esta temporada. Un pase picante de Tchouaméni fue suficiente para penalizar a los de Hoeness, que pagaban todas las ocasiones desperdiciadas en la primera parte.

Pero se echó a dormir el Madrid y Ancelotti no fue capaz de activar a los suyos. Y eso lo terminó pagando en el minuto 67, cuando el equipo quedó una vez más retratado en defensa en un córner en el que después de que tocasen la pelota cuatro alemanes, Undav empataba de cabeza. Merecido castigo para el triste desempeño de los madridistas ante un rival valiente y algo ingenuo en las áreas, lo que salvó a los locales de un varapalo mayor.

Y esta ternura alemana volvió a asomar en un córner que Modric puso en el corazón del área pequeña, donde Rudiger le robó la cartera a Nubel, el portero alemán. Dos errores, dos goles. Su carácter implacable le daba un triunfo tan inmerecido como recurrente en el que Endrick puso el colofón celebrando su reciente boda con un gol postrero que dejó un engañoso 3-1 en el marcador en una noche complicada. Quedan muchos meses por delante, pero Ancelotti tiene mucho trabajo porque por ahora el técnico juega los partidos contra los rivales y contra su propio equipo. Por ahora Carletto no encuentra la forma, pero gana partidos y con ello tiempo.

#### Así va la Champions

#### Jornada 1

| Juventus-PSV                  | 3-1             |
|-------------------------------|-----------------|
| Young Boys-Aston Villa        | 0-3             |
| Bayern MDinamo Zagreb         |                 |
| AC Milan-Liverpool            | 1-3             |
| Sporting CP-Lille             | 2-0             |
| Real Madrid-Stuttgart         | 3-1             |
| Bolonia-S. Donetsk            | Hoy, 17.45 h    |
| Sparta Praga-Salzburgo        | Hoy, 17. 45 h   |
| Celtic-S. Bratislava          | Hoy, 20h        |
| Club Brujas-B. Dortmund       | Hoy, 20h        |
| Manchester City-Inter         | Hoy, 20h        |
| PSG-Girona                    | Hoy, 20h        |
| Estrella Roja-Benfica         | Jueves, 17.45 h |
| Feyenoord-B. Leverkusen       | Jueves, 17.45 h |
| Atalanta-Arsenal              | Jueves, 20h     |
| Atlético de Madrid-RB Leipzig | Jueves, 20h     |
| S. Brest-Sturm Graz           | Jueves, 20h     |
| Mónaco-Barcelona              | Jueves, 20h     |

|     |                   | PT | J | G | E | P | GF | GC |
|-----|-------------------|----|---|---|---|---|----|----|
| 1.  | Bayern M.         | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9  | 2  |
| 2   | Aston VIIIa       | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3  | 0  |
| 3.  | Liventus          | 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3  | 1  |
| 4.  | Real Madrid       | 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3  | 1  |
| 5.  | Liverpool         | 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3  | 1  |
| 6.  | Sporting CP       | 3  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2  | 0  |
| 7.  | Grona             | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 8.  | Sturm Graz        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 9.  | S. Brest          | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 10  | M. Oty            | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 11. | PSG (             | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 12  | RB Leipzig (      | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 13. | Salzburg          | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 14  | S Donetsk         | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 15. | S. Bratislava     | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 16. | Feyenoord (       | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 17. | Inter             | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 18. | Arsenal           | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 19. | Mónaco (          | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 20  | .Atalanta (       | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 21  | At. Madrid        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 22  | B. Leverkusen     | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 23  | Benfica           | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 24  | Bologna           | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 25  | B. Dortmund       | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 26  | Celtic            | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 27. | <b>Gub Brugge</b> | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 28  | Ovena zvezda      | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 29  | Barcelona         | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 30  | Sparta Praha      | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 31. | Stuttgart         | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 3  |
| 32  | PSV               | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 3  |
| 33  | ACMilan           | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 3  |
| 34  | Lille             | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 2  |
| 35  | Young Boys        | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 3  |
| _   | Dinamo Zagret     | 0  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2  | 9  |

▲ Pase directo a octavos • Ronda extra

#### Próxima jornada (1-2 octubre)

| Salzburgo-S. Brest            | M. 17:45 h |
|-------------------------------|------------|
| Stuttgart-Sparta Praga        |            |
| Barcelona-Young Boys          | M. 20:00h  |
| B. Leverkusen-AC Milan        | M. 20:00h  |
| B. Dortmund-Celtic            | M. 20:00h  |
| Inter-Estrella Roja           | M. 20:00h  |
| PSV-Sporting CP               | M. 20:00h  |
| S. Bratislava-Manchester City |            |
| Arsenal-PSG                   | M. 20:00h  |
| Girona-Feyenoord              | X. 17:45 h |
| S. Donetsk-Atalanta           | X. 17:45 h |
| Aston Villa-Bayern M          | X. 20:00h  |
| Benfica-Atlético Madrid       |            |
| Dinamo Zagreb-Mónaco          | X. 20:00h  |
| Lille-Real Madrid             | X. 20:00h  |
| Liverpool-Bolonia             | X. 20:00h  |
| RB Leipzig-Juventus           |            |
| Sturm Graz-Club Brujas        | X. 20:00h  |

### Liga de Campeones



Míchel, técnico del Girona, ayer, dialoga con integrantes de su plantel, con Iván Martín (d), en el Parque de Los Príncipes. | D. BORRAT

### Bautizo Champions del Girona ante el PSG en París

El cuadro de Míchel, con el grancanario Juanpe en la citación, se estrena a lo grande en el Parque de Los Príncipes (20.00 horas)

Laia Bonals

PARIS

Stuani coge el balón con delicadeza. Tiene algo especial: las estrellas negras se sobreponen al blanco del cuero. Lo mira como si nunca antes hubiera tenido uno en las manos. En el entrenamiento previo a volar a París, el uruguayo se toma un momento. La observa entre sus manos. Ha pateado muchas en su carrera. Las ha convertido en goles, regates y desmarques. Ha sido su dueño, pero esa nunca antes la había tocado. Estos últimos años han venido cargados de muchas primeras veces. Y hoy se da la que más desea. Tras una temporada histórica, el equipo de Míchel está en París para cumplir de capitán en el primer partido euotro sueño (20.00 horas). Su primera Champions está a punto de empezar y Stuani está más que preparado para lucir el brazalete

ropeo del club de su vida.

Histórico, comprometido, luchador, determinado, tozudo... pero nunca pequeño. La tenaci-

### Fermín vuelve a lesionarse

Fermín López, que ayer había regresado para realizar parte del entrenamiento del grupo después de superar una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo que tenía que apartarlo del equipo tres semanas, ha vuelto a lesionarse, aunque esta vez por un problema físico en la otra pierna, la derecha. El jugador del Campillo podría estar de baja un par de semanas, un duro golpe para el jugador que ya estaba en la recta final del periodo de recuperación de su anterior percance físico que sufrió el 4 de setiembre en la concentración de la Selección. El percance en el cuadro de Flick se suma a la baja de Olmo. | T. Juanmartí

dad de Míchel y su plantilla les recompensó con una temporada excepcional el año pasado. Pero lo hecho, hecho está. Un estreno a la altura de su gesta. «Es muy especial», confesó Stuani antes del que será su primer partido de Champions en su carrera. «Cuando pones la cabeza en la almohada a uno le vienen situaciones. Lo he pensado mucho, tengo ganas de ayudar al equipo. Tengo muchas ganas de hacer un gol... o dos, los que se puedan. Todo el camino que he tenido que vivir en el fútbol me va a servir para el partido. No sólo por lo que significa para el Girona jugar la Champions. No me va a dar la vida para agradecérselo a Míchel. Es un día soñado y lo conseguiré con el club de mi vida», añadió el artillero eterno.

Míchel: «Stuani se merece jugar y lo hará de inicio, esto es un sueño y debemos disfrutar»

Luis Enrique: «Lo que yo valoro es el presente», aseveró sobre la vida sin Mbappé

Por su parte, Míchel que se medirá a Luis Enrique y a todo un PSG, solo tuvo palabras de elogio. «Stuani se merece estar en el once. Lleva muchos años. Estamos ilusionados, motivados. Es un sueño y hay que disfrutar. El crecimiento del este club se demuestra con momentos como éste».

Fan y enemigo. Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, se declaró «un gran fan» de Míchel. «Que el Girona se clasifique no se lo esperaba nadie, vi casi todos lo partidos del curso pasado y ha sido uno de los mejores de España». Dembelé es la estrella de un PSG que arrasa en Francia y no tiene añoranza del Dios Mbappé.

### LaLiga EA Sports

### Prats aplaca la reacción de la Real Sociedad y el Mallorca se pone sexto

### **RCD Mallorca Real Sociedad**

Mallorca: Leo: Sánchez, Raíllo. Copete, Mojica; Robert (Rodríguez, 69'), Costa (Manu, 88'), Omar, Darder (Valery, 88'); Abdón (Muriqi, 63') y Larin (Asano, 63'). R. Sociedad: Remiro: Elustondo (Odriozola, 60'), Zubeldia, Aguerd, Aihen; Sergio (Kubo, 46'), Zubimendi, Turrientes (Marín, 60'), Susic; Oyarzábal (Orri, 60') y Barrenetxea (Becker, 78').

#### JORNADA 7

Gol: 1-0.-(35'): Prats -penalti-.

| Mallorca-R. Sociedad | 1-0                |
|----------------------|--------------------|
| Leganés-Athletic     | J. 18.00 h. (Dazn) |
| Sevilla-Valladolid   | 24/9, 18.00 h.     |
| Valencia-Osasuna     | 24/9, 18.00 h.     |
| Real Madrid-Alavés   | 24/9, 20.00 h.     |
| Girona-Rayo          | 25/9, 18.00 h.     |
| Barcelona-Getafe     | 25/9, 20.00 h.     |
| Espanyol-Villarreal  | 26/9, 18.00 h.     |
| Las Palmas-Betis     | 26/9, 18.00 h.     |
| Celta-Atl. Madrid    | 26/9, 20.00 h.     |
|                      |                    |

### CLASIFICACIÓN

|                   | Ptos. | J   |
|-------------------|-------|-----|
| 1. Barcelona      | 15    | 5   |
| 2. Real Madrid    | 11    | 5   |
| 3. Atl. Madrid    | 11    | 5   |
| 4. Villarreal     | 11    | 5   |
| 5. Celta          | 9     | 5   |
| 6. Mallorca       | 8     | 6   |
| 7. Rayo Vallecano | 7     | 5   |
| 8. Alavés         | 7     | 5   |
| 9. Girona         | 7     | 5   |
| 10. Athletic Club | 7     | 5   |
| 11. Espanyol      | 7     | 5   |
| 12. Osasuna       | 7     | 5   |
| 13. Betis         | 5     | 4   |
| 14. Sevilla       | 5     | 5   |
| 15. Leganés       | 5     | - 5 |
| 16. Real Sociedad | 4     | 6   |
| 17. Valladolid    | 4     | 5   |
| 18. Getafe        | 3     | 4   |
| 19. Las Palmas    | 2     | 5   |
| 20. Valencia      | 1     | 5   |

### LA PROVINCIA





**CB** Gran Canaria

### «Aunque sea un amistoso hay que ganar, es un derbi»

Brussino confía en defender hoy (18.30 h.) la renta de cinco puntos en la ida de la Isola

Efe / LP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El jugador del Dreamland Gran Canaria Nico Brussino manifestó entre otras cosas que el equipo está enfocado en el trabajo de pretemporada por encima de todo, pero que quiere ganar aunque se trate de partidos amistosos como el que afrontarán esta tarde (18.30 horas) en el pabellón Santiago Martín ante La Laguna Tenerife en la vuelta de la Copa Isola. En el choque de ida, disputado el pasado jueves en el Gran Canaria Arena, se impuso el equipo amarillo por 73-68.

Brussino dijo que el objetivo en esta fase de pretemporada es que el equipo «funcione bien» y que los nuevos jugadores que han llegado se adapten lo antes posible, pero cree que el feeling que hay con ellos es «muy bueno», y están dejando buenas sensaciones.

«Todos los amistosos que afrontamos son importantes para que los jugadores nuevos capten la idea del equipo. Son partidos intensos y físicos, que ayudan bastante, y vamos a estar enfocados en las cosas que tenemos que hacer. Sea amistoso o no, queremos ganar siempre, y más sabiendo

que es un derbi», explicó.

El escolta internacional argentino recordó que el equipo amarillo está incompleto porque hay varios jugadores lesionados, pero los nuevos fichajes están demostrando tener «mucho talento» y es «cuestión de tiempo» que se adapten a la dinámica que quiere el entrenador esloveno Jaka Lakovic.

«En el puesto de 2 tenemos gente joven, jugadores con mucho talento individual, que colectiva y defensivamente son muy intensos, y en la posición de 5 tenemos a Mike Tobey, con experiencia de Euroliga. Hay muchos nombres, pero hay que ver en la cancha si el equipo ha mejorado o no», agregó el argentino, que también aseguró que el rival acusa la baja del base Marcelinho Huertas.

### El viernes, subida a Teror

Por otro lado, la entidad claretiana informó de que la plantilla, el cuerpo técnico y demás personal del club realizará la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pino pasado mañana, viernes, una vez el equipo esté de vuelta tras la disputa de la Copa Isola esta tarde en la isla de Tenerife.

Cabe recordar que la temporada



Nico Brussino, ayer en la sala de prensa del Arena. CB GRAN CANARIA

oficial del Granca arranca el próximo martes con la disputa del primer partido de la fase de grupos de la Eurocup, en el Gran Canaria frente al Trento italiano (20.00). Se da la circunstancia, por tanto, de que el equipo comenzará a competir en Europa ante que en la com-

petición nacional.

La Liga Endesa arranca para los claretianos el sábado 28 de septiembre en Andorra (19.45). De entrada, el equipo deberá mirar al Playoff por el título porque tiene la participación en la Copa asegurada por ser el anfitrión.

### Voleibol

### El guaguas, ilusionado, inicia su nueva aventura en la Champions

V.P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El CV Guaguas debuta esta temporada en la CEV Champions League Volley con su partido frente al Sport Lisboa e Benfica mañana (19.00 horas) en el Centro Insular de Deportes, correspondiente a la ida de la fase previa. Este encuentro marca el inicio de un emocionante recorrido en la competición de clubes más prestigiosa de Europa y en la que los mejores equipos del continente luchan por el título.

Bajo la dirección de Sergio Camarero, el equipo ha llevado a cabo una intensa preparación de pretemporada, participando en el Torneo Spirito di Squadra, donde quedó subcampeón, al igual que en el Torneo Internacional de San Cristóbal de La Laguna.

«Jugamos un partido muy importante en casa contra el Benfica, una eliminatoria de Champions League. El Benfica es uno de los mejores equipos europeos y estamos seguros de que va a ser un espectáculo importante para nuestra isla», expresó el lunes Juan Ruiz, presidente del club.

### Debut en Europa para el Heidelberg, en la Challenge ante el Beziers

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Después de un mes de pretemporada llegó la hora de la competición oficial para el Heidelberg Volkswagen, que esta tarde (16.00 horas) se mide con el Beziers francés en la fase previa de la CEV Challenge Cup, en el que será el debut europeo del equipo grancanario.

Será el primero de los dos partidos que las de Santi Guerra jugarán dentro del Grupo A en el Palazzeto dello Sport di Roma, pabellón del conjunto organizador de este torneo, el Roma Volley.

«Iremos a mostrar nuestro nivel, a ser competitivos ante grandes rivales y, por otro lado, nos servirá para seguir cogiendo ritmo de cara al inicio de liga», comentó el técnico antes de viajar a la capital italiana.

### Pádel

### Arranca la final de la X Copa

La fase previa de la X Copa Canaria de clubes concluyó con dominio absoluto del club La Calzada Be Active en masculino y del Sportsclub Puerto Calero Tripate A en femenino, que ganaron todos los encuentros de que consta esta fase, 10. Ambos, por tanto, presentan sus credenciales para la final llegar a la final. Esta final de la X Copa Canaria de Clubes, donde estarán los mejores equipos de las fases previa en todas sus categorías, está prevista para mañana y pasado mañana en los clubes Castillo de Agüimes y Spin Pádel Club de Gran Canaria. Así, se prevén dos jornadas intensas del mejor pádel del Archipiélago. Promete espectáculo. | F. Jiménez



LP/DLP

### Carreras de montaña



En la imagen, Orlando Montesdeoca (29i), Alberto Díaz (39i), María Alemán del Rosario, Jesús González, el consejero del Cabildo Carlos Álamo, Ramón Suárez y Tahiche Romano. LP/DLP

V. P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Sky Gran Canaria celebra el sábado la séptima edición y se consolida como uno de los eventos deportivos más destacados del calendario insular de carreras de montaña. La presentación contó con la presencia del consejero de Turismo del Cabildo Carlos Álamo, el alcalde de Agaete Jesús González, la concejal de Agaete María Alemán del Rosario, el concejal de Artenara Alberto Díaz, el concejal de San Bartolomé Ramón Suárez, el director deportivo de la cita Orlando Montesdeoca, el director técnico de la Federación Canaria de Atletismo (FCA) Jonay Medina y el promotor de Fred Olsen Express Tahiche Romero.

La Sky Gran Canaria es dolor, espectáculo e impresionantes paisajes.«Esta carrera ofrece imágenes impresionantes, que usamos para las ferias a las que acudimos y son las imágenes de mayor impac-

### La Sky Gran Canaria mira al Roque Nublo como novedad

La prueba reina del sábado de 46 kilómetros reduce la dureza y va de Tunte al Puerto de Las Nieves & Carreras de noche de 21 y 12 km

to entre nuestros potenciales turistas», detalló el consejero Álamo.

La carrera se desarrolla en varios tramos que varían en distancia y dificultad, permitiendo tanto a corredores profesionales como aficionados disfrutar de la aventura. El sábado, la prueba reina es una carrera de 46 kilómetros con un desnivel menor de lo habitual. «Sky Gran Canaria nació con el objetivo de atravesar la Isla de costa a costa, pasando por el punto más alto. Siempre ha salido de San Bartolomé de Tirajana llegando al Pico de las Nieves y finalizando en el

Muelle de Agaete. Ahora se ha reducido a 46 kilómetros con el objetivo de hacer una carrera más atractiva por el Roque Nublo», detalla Orlando Montesdeoca.

Además, se disputan distancias más accesibles de 21 y 12 kilómetros, esta última, como novedad, y que se llevan a cabo de forma nocturna desde el Puerto de Agaete, culminando con un cierre festivo que se extiende hasta después de la medianoche. María del Rosario Alemán, concejal de Deportes de Agaete explica que la prueba «es un atractivo paLa Sky 21 sale de Artenara y la de doce desde Agaete con cierre musical a las 23.30 horas

ra todos los corredores tanto locales como de cualquier parte de la Isla pero también es importante para el turismo deportivo que viene de cualquier rincón del mundo para descubrir la belleza de los parajes». El evento ha atraído la atención de corredores de

élite, quienes ven en la Sky Gran Canaria una oportunidad única de medirse en un terreno técnico y exigente, mientras disfrutan de las vistas. Asimismo, la organización espera una alta participación de corredores locales e internacionales, destacando el gran impacto turístico y económico. «De aquí salen a nuestros corredores para la Selección Autonómica, lo que hace que tengamos uno de los mejores niveles en el panorama nacional», apostilló Jonay Medina, director técnico de la FCA. Aficionados, turistas y gladiadores se visten de protagonistas en una fecha señalada en rojo en el calendario de trail running. «Es importante el apoyo a los deportistas. Es fundamental que el deporte vaya ligado al compromiso con esta tierra», sentenció Tahiche Romero, promotor regional de Fred Olsen Express. La Sky Gran Canaria mira al Roque Nublo, corre de noche y busca coronar a sus titanes.

### La 360° The Challenge Gran Canaria sella una alianza con la firma deportiva Joma

La cita del 13 noviembre, cien inscritos, tendrá el respaldo logístico de la marca española

### Agencias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La 360º The Challenge Gran Canaria estrena nuevo patrocinador técnico para su edición 2024 y es la firma Joma. La prestigiosa marca española cuenta con una enorme proyección internacional y ha querido sumarse a la novena edición de la exigente carrera.

Arista Eventos, empresa organizadora del evento, y Joma han rubricado un acuerdo donde la em-

presa será patrocinador técnico oficial, vistiendo a corredores, staff y voluntarios, aprovechando la gran calidad de sus prendas de calzado y textil. Esta alianza denota que la 360° The Challenge Gran Canaria sigue creciendo en visibilidad atrayendo grandes marcas y nombres internacionales. Para la prueba del 13 de noviembre ya hay más de cien corredores inscritos de catorce países distintos.

La cita es una de las pruebas de trail running más duras del mun-



Robert Pkemoi entra a meta durante la 'Trans'. | CARLOS DÍAZ-RECIO

do, con un recorrido sin balizar de 258 kilómetros y 12.669 metros de desnivel positivo. Los corredores atraviesan la mayoría de los municipios de Gran Canaria y disponen de 101 horas para completar la carrera. La edición pasada solo pudieron acabarla 25 de los 84 corredores que comenzaron en la línea de salida, demostrando la dificultad de una prueba que ya es una fija en el calendario. Un infierno.

Joma está presente en más de 134 países y posee ocho filiales en Estados Unidos, Italia, China, Gran Bretaña, Alemania, México, Panamá y Brasil. También trabaja con múltiples disciplinas deportivas y los Juegos Olímpicos. Corredores de la 360º The Challenge Gran Canaria como Gemma Arenas, Inés Astrain, Miguel Heras, Ionel Monole , Robert Pkemoi, que se proclamó vencedor, o Tiago Vieira, tercero, tienen el respaldo de la citada firma deportiva.

### Educación

### Protesta de alumnos y personal por el cierre de las urgencias de Veterinaria

Concentración hoy en el rectorado de la ULPGC \* El sindicato Consive afirma que los problemas del hospital ponen en riesgo la acreditación europea de la Facultad

María Jesús Hernández

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El alumnado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria secundará la protesta convocada para hoy por Convergencia Sindical Veterinaria (Consive) tras el cierre de las urgencias del Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC por falta de personal. La organización sindical cifra en 15 trabajadores, entre veterinarios, auxiliares y administrativos, la totalidad de la plantilla que cubre actualmente los servicios del citado centro veterinario que este año ha registrado más de 7.000 consultas de urgencias «en condiciones precarias», incluidos turnos nocturnos y de fin de semana. «Se necesita urgentemente 6 veterinarios, 16 auxiliares y dos administrativos, para cumplir con los mínimos legales, porque actualmente el hospital opera con el 40% de la plantilla necesaria. Esta situación no sólo afecta al personal, que se encuentra al límite, sino que pone en riesgo la homologación de los títulos universitarios por parte de la UE, afectando a cientos de estudiantes», señala Consive.

El déficit de personal es lo que ha llevado a los profesionales del Hospital que gestiona la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC a suspender las urgencias en horario nocturno desde el pasado mes de mayo, y hace dos semanas tomaron también la determinación de cerrar los fines de semana. «Hablamos de un hospital 24 horas, siete días a la semana, 365 días al año, donde la plantilla debería estar cercana a los 40 o 50 profesionales -veterinarios, auxiliares y personal de administración



Exterior del Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC. LP/DLP

### Casi 30 años sin reglamento

En febrero de 2019, el Consejo de Gobierno de la ULPGC acordó la aprobación del Reglamento del Hospital Clínico Veterinario, gestionado desde el Parque Científico y Tecnológico, que era una demanda por no existir hasta este momento y que regula el objetivo fundamental de este organismo que es la actividad académica, tanto en la que se refiere a la formación clínica del estudiante de grado y de posgrado, como a la investigación clínica y la prestación de asistencia al profesional de Veterinaria. El reglamento regula la estructura y funcionamiento, personal, órganos de gobierno y régimen económico y patrimonial. El Hospital Clínico Veterinario existe desde los años 90 cuando se creó la Facultad de Veterinaria, por lo que contar con un reglamento era una necesidad que tardó casi 30 años en conseguirse. | M. J. H.

y servicios-, y ahora mismo está en un 40% de esa cantidad. No pedimos más personal para estar más cómodos, sino que nos agarramos a lo que dice la ley en cuanto al número de horas que tienen que hacer los trabajadores, por lo que un centro abierto las 24 horas no se puede atender con menos de la mitad de los trabajadores necesa-

rios». La organización sindical recuerda que el HCV es el único hospital 24 horas que cubre todo el norte de Gran Canaria, lo que supone «muchas consultas y jornadas interminables para un personal que no da para más».

### Reunión y concentración

Ante esta situación, y para «denunciar estos abusos laborales», Convergencia Sindical Veterinaria ha convocado al colectivo veterinario, a estudiantes y profesores de la Facultad de Veterinaria a concentrarse hoy, miércoles 18 de septiembre, a las 10.00 horas frente a la sede institucional de la ULPGC, coincidiendo con el acto oficial de apertura del curso 2024/2025.

En un intento por llegar a un acuerdo, ayer se reunió el rector de la ULPGC, Lluís Serra con representantes del comité de empresa y miembros de Consive, pero el encuentro se saldó con la presentación, por parte de los trabajadores de una propuesta de contratación en un plazo de seis meses y un plan de negociación, y el acuerdo de una nueva reunión la próxima semana. Se mantiene, no obstante la concentración prevista para hoy ante el rectorado, y los convocantes hacen un especial llamamiento al alumnado para que respalde dicha protesta contra la «situación crítica» que afecta al Hospital Clínico Veterinario, por cuanto «podría tener un impacto significativo en vuestra formación y en el prestigio de nuestra facultad».

El colectivo profesional afirma que la falta de personal y el cierre de urgencias en el Hospital Clínico Veterinario puede afectar a la calidad de la enseñanza, reduciendo el número de casos clínicos disponibles para los y las estudiantes y poniendo en riesgo el prestigio del hospital como centro de referencia. «La situación también reduce el atractivo del Hospital Clínico para especialistas y diplomados europeos, lo que podría limitar la capacidad del hospital para ofrecer una formación de alta calidad».

También hacen mención a la acreditación europea, a la que debe someterse cada cierto tiempo la Facultad de Veterinaria por parte de la UE. Desde Consive aseguran que existe un riesgo real de que dicha acreditación del título en Veterinaria se vea comprometida, lo cual no sólo afectaría el prestigio de la propia Facultad, sino que también limitaría la movilidad laboral en Europa y podría dejar a Canarias en una posición desfavorecida en comparación con otras facultades de España. «La esencia de este hospital veterinario es la formación de los futuros profesionales y en Veterinaria un hospital debe estar abierto las 24 horas, porque de lo contrario no supera la homologación de los títulos europeos. Por tanto, el cierre de las urgencias puede desencadenar problemas de homologación europea del título en la ULPGC», concluyeron.

### Arranca el curso en la Fernando Pessoa

El Paraninfo José Damaso acogió ayer el acto de apertura del curso 2024-25 de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, en el que participaron autoridades académicas, el estudiantado y el personal docente del campus de Santa María de Guía. El presidente, Antonio N. Rodríguez inauguró el acto en el que el rector de la UFPC, Antonio Rodríguez, destacó en su discurso los retos y metas para el nuevo curso académico y les envió un mensaje positivo y esperanzador al estudiantado de nueva incorporación en la universidad. El acto finalizó con la entrega de medallas a miembros destacados del personal docente y de gestión.



### Canarias inaugura este curso tres nuevos centros de educación especial

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anuncia la apertura de tres centros de educación especial (CEE). A los doce que había en el archipiélago, se suman este curso los de Icod de los Vinos y de Adeje (Tenerife) y el de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), que «servirán para descongestionar otros ya existentes y responder a la demanda histórica de las familias».

### Salud

### Pequeño Valiente propone hablar del cáncer infantil con más empatía

La fundación reta a un cambio de lenguaje en el mes de la sensibilización hacia la enfermedad

#### LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Fundación Canaria Pequeño Valiente y la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil colaboran durante septiembre, mes de sensibilización contra el cáncer infantil, para desarrollar una serie de acciones que visibilicen la realidad de la enfermedad y conciencen sobre la necesidad de implementar medidas que mejoren la calidad de vida de pacientes oncohematológicos, supervivientes y la de sus familias.

Durante este año ambas fundaciones se proponen mejorar el uso correcto del lenguaje a la hora de hablar de cáncer infantil, con el objetivo de «acabar con el estigma y las imágenes estereotipadas tan arraigadas en la sociedad actual, como las que se generan cuando se identifica a los menores con superhéroes o luchadores».

Una de las propuestas es la publicación del libro Cáncer infantil sin cuentos, una iniciativa que propone términos alternativos y asertivos para hablar de la enfermedad y que se difundirá por los centros educativos de las islas. También se animará al alumnado canarios a lanzar mensajes de apoyo a pacientes oncohematológicos hospitalizados, siguiendo una serie de recomendaciones. Por ejemplo, en lugar de usar frases como

«batalla contra el cáncer infantil», se propone «tratamiento», «proceso» o «enfermedad». Frente a «guerrera», «campeón» o «heroína», emplear el término «menor con cáncer». Y, en lugar de «perder la batalla», elegir «fallecer». Según la Fundación, «se trata de términos que, aunque bienintencionados, pueden generar malestar, estrés o tristeza en menores y adolescentes con cáncer y sus familias, al cargar la responsabilidad de la curación en la fortaleza del niño».

Una vez elaborados los mensajes por parte del alumnado, los docentes podrán compartirlos en redes sociales con los hashtags #CáncerInfantilSinCuentos #Mes-DeSensibilizaciónCáncerInfantil #GoldSeptember2024. Para participar, los centros educativos pueden enviar un un correo a trabajadorasocial\_2@pequevaliente.com para recibir las instrucciones con las que poder llevar a cabo las actividades de concienciación.

### Encuentro nacional

Este mes también tendrá lugar el Encuentro Nacional de Supervivientes en Madrid, donde jóvenes del movimiento asociativo que han superado un cáncer en la infancia o adolescencia se reunirán para abordar las necesidades prioritarias de este colectivo, que según ambas fundaciones «deben implementarse en toda España y



Imagen de archivo de la Fundación Pequeño Valiente en un centro educativo. | LP/DLP

seguir avanzando en la igualdad de derechos y oportunidades».

La campaña del mes de sensibilización culmina con la promoción del lazo dorado. El próximo 22 de septiembre diferentes edificios y monumentos emblemáticos de todo el país se iluminarán de dorado a partir de las 20:00 horas. En Canarias, la propuesta se ha presentado a ayuntamientos, cabildos y otras instituciones públicas para que iluminen sus fachadas. Además, se difundirán marcos dorados en redes sociales que inviten al conjunto de la sociedad a mostrar su compromiso con las familias de menores con cáncer.

La Fundación Canaria Pequeño Valiente es una entidad autonómica sin ánimo de lucro que nace como iniciativa de un grupo de madres y padres de menores hospitalizados en la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Fundada en 2006. Esta organización proporciona apoyo social, psicológico, rehabilitación de fisioterapia y logopedia, refuerzo educativo o nutricional, además de actividades deportivas y lúdicas a los menores con cáncer y a sus familias. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus allegados.

### El 17% de los adolescentes canarios tiene una adicción a las tecnologías go y coordinador del estudio.

Un estudio de la Fundación Adsis revela que entre el 6% y el 12% de los jóvenes reconocen un uso compulsivo del móvil e internet

### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un 17% de los adolescentes en Canarias reconoce estar «enganchado» a las redes sociales y plataformas digitales, según el último informe presentado por la Fundación Adsis, que analiza el uso de las tecnologías de comunicación y el ocio entre los jóvenes. En concreto, los resultados son producto de un cuestionario realizado a 1.768 personas de entre 9 y 20 años consultadas durante el curso 2023-2024.

Los datos muestra una ligera mejora respecto al dato de 2020-2021, cuando la cifra alcanzaba el 20,2%. Sin embargo, la Fundación considera que «el problema sigue siendo alarmante, especialmente porque la mayoría de los afectados son menores de edad».

El informe revela que entre el 6% y el 12% de los adolescentes manifiestan un uso compulsivo del móvil e internet, lo que se traduce en síntomas como nerviosismo, alteraciones en sus rutinas diarias y pensamientos obsesivos sobre el uso de dispositivos.

En cuanto a los videojuegos, el estudio destaca que entre el 4% y el 8% de los jóvenes presentan indicadores de adicción, con irritabilidad ante cualquier restricción y dificultad para concentrarse en otras actividades. Además, el pensamiento recurrente y obsesivo en videojuegos muestra una tendencia al alza

desde 2020, alcanzando un 7,5% en el registro más reciente. El informe revela que tradicionalmente esta conducta se asociaba a las consolas, pero ahora se vincula al uso del móvil como dispositivo de gamifica-

### Sin otros intereses

La Fundación concluye que el uso excesivo de la tecnología está relacionado con una pérdida de interés en actividades fundamentales para el desarrollo de los adolescentes, como los estudios, la socialización, el deporte y el descanso.

«Es preocupante que un porcentaje creciente de adolescentes pase el día pensando en conectarse a jugar. Si todo su tiempo se centra en las pantallas, están perdiendo oportunidades clave para su crecimiento», advierte Óscar Lorenzo, psicólo-

Ante esta situación, el estudio recalca la necesidad de una mayor labor de prevención. En este sendio, Lorenzo considera que la prohibición del uso de dispositivos digitales en los centros educativos es insuficiente. «Se precisa de políticas de prevención y tratamiento precoz de riesgos asociados a las tecnologías. El enfoque debe ser el de educar en una cultura del ocio que combine la actividad dentro y fuera de internet, y que se facilite que ambos mundos se retroalimenten», expone. Y, a su juicio, este trabajo requiere del esfuerzo conjunto de administraciones, profesionales y familias.

El estudio ha sido realizado por el Centro Aluesa, integrado en Adsis, que es un espacio de prevención y tratamiento de adicciones comportamentales de la Red de Adicciones de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de Salud.

### **PSOE y PP** acuerdan tramitar la Ley ELA después de meses de negociaciones

El objetivo de los grupos es aprobar el texto en octubre gracias a su respaldo mayoritario

### Iván Gil / May Mariño

El Congreso desbloqueará la ley ELA tras meses de negociaciones e iniciativas cruzadas de los diferentes grupos parlamentarios. PP, PSOE, Sumar y Junts han acordado un texto de consenso para sacar adelante la Ley de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que incluye la atención continuada especializada 24 horas para las personas con ELA en estadios avanzados. Se trata de una ley específica para la ELA y enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y que se cerró la noche del pasado lunes tras meses de negociación entre los grupos. El objetivo de los grupos es poder es aprobarla en el pleno del Congreso en octubre y llevarla al Senado, donde se aprobaría definitivamente gracias a la amplia mayoría de apoyos que tendría previsiblemente.

En el texto de la propuesta de consenso al que ha accedido El Periódico de España, se incluye la puesta en marcha de una estructura para la investigación ELA, la apuesta por la ayuda a electrodependientes y consumidores vulnerables o la capacitación específica de los profesionales, así como la «dotación económica necesaria» para cubrir las necesidades de los enfermos.

Por otra parte, serán «todas las administraciones competentes» las que deberán dotar a los equipos multiprofesionales de «calificación y reconocimiento del grado de discapacidad de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en materia de celeridad de los procedimientos de evaluación de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado». También se dotarán los recursos precisos para «el adecuado funcionamiento de las valoraciones por medios no presenciales o telemáticos, cuando procedan».

La ley establece un plazo de doce meses desde su aprobación para homogeneizar las ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los pacientes, y en su caso los acompañantes, que sean derivados para recibir asistencia sanitaria especializada en otra autonomía distinta a la de su lugar de residencia.

### Violencia machista

# Dominique Pelicot: «Soy un violador, como todos los demás acusados»

El imputado por haber drogado durante 10 años a su mujer para que decenas de hombres abusaran de ella admite los hechos y pide perdón ante el juez

**Leticia Fuentes** 

AVIÑÓN

La primera declaración de Dominique Pelicot, el principal acusado en el caso de las violaciones de Mazan, frente al Tribunal de Aviñón se esperaba desde hacía días. Su abogada afirmó que su cliente quería declarar y pedir perdón, y que lo haría cuando se encontrase mejor de salud. Y así fue. Ayer, minutos después de instalarse en el box de la Sala A del tribunal, Pelicot reconoció todos los hechos entre lágrimas: «Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todo y no pueden decir lo contrario. (...) Lamento lo que he hecho, aunque eso sea imperdonable».

El acusado de haber drogado a su mujer durante 10 años para que decenas de hombres desconocidos abusaran de ella compareció sin eludir ninguna de las preguntas del tribunal, aunque en algunos momentos su voz se quebró: «Gracias a los psicólogos, me he dado cuenta de que no nacemos así, que nos convertimos en eso», aseguró, en referencia a los episodios de abusos sexuales infantiles que presenció en su infancia, cuando su padre abusó de su hermana adoptiva.

El acusado empezó la jornada entre lágrimas pero a medida que avanzaba el día y pasaban las horas se instaló un ambiente relajado en el cubículo, y empezó a caer en contradicciones. Por la mañana dijo que no disponía de Skype, ni de WhatsApp ni Facebook, aunque las pruebas demuestran que colgó imágenes en estas redes sociales que vieron otros hombres. También negó haber compartido en chats fotos de su hija mayor, Caroline Darian -en las que según los investigadores se le veía parcialmente desnuda y aparentemente drogada- y comentarios vulgares sobre ella. En ese momento, Caroline no pudo contener la rabia y estalló en pleno juicio: «¡Mentiroso!», al tiempo que abandonó la sala mientras murmuraba: «Voy a vomitar».

No solo su hija, la abogada de uno de los acusados, Nadia El Bouroumi, también elevó el tono durante la jornada en varias ocasiones recriminando las supuestas mentiras lanzadas por Pelicot: «En esta sala todos estamos tentados de coger el micrófono para decirle que es un mentiroso notorio. Dice que le han hecho chantaje pero nadie ha encontrado nada en el archivo».

A las contradicciones se suma un insistente discurso centrado en su adicción al sexo que, según él, le llevó a cometer dichas violaciones y abusos de manera incontrolable. Una línea de defensa que rechazan los psicólogos y psiquiatras que le han entrevistado, los cuales lo han calificado de personaje manipulador que «no tiene límites morales», lleno de parafilias, especialmente relacionadas con el voyerismo.

Ante los análisis realizados por los forenses, Pelicot se defendió y negó considerar a su mujer como un objeto -aunque los vídeos encontrados en su ordenador digan todo lo contrario-, aunque sí ha reconocido que puede llegar a ser un hombre manipulador.

Los letrados de Gisèle tienen claro que este proceso tiene un final ya escrito. Las pruebas son contundentes, pero todos los presentes en la sala son conscientes de que este juicio va más allá de la propia sentencia, no menor. Se trata de un proceso histórico en Francia, el mayor de los últimos 20 años, con más de 50 hombres sentados en el banquillo por violación agravada, algunos de ellos con antecedentes penales relacionados con violencia sexual o pederastia, el cual sentará un precedente jurídico en el país. Gisèle ya es un símbolo en Francia.

Pasa a la página siguiente >>



Giisèle Pelicot recibe un ramo de flores a su llegada, ayer, a la audiencia de Aviñón, donde se juzga a su exmarido. | GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

Dos decenas de los acusados de violar durante 10 años a Gisèle Pelicot se pasean por el vestíbulo de los juzgados de Aviñón con capucha, gafas de sol y mascarilla, pero altivos y sosteniendo la mirada.

### Los imputados, desafiantes en el tribunal

Activistas y vecinos apoyan a Giséle y claman que la vergüenza debe cambiar de bando

L. F.

AVIÑÓN

Con capucha, gafas de sol y mascarilla, pero con la cabeza alta y sin retirar la mirada. Para sorpresa de los presentes ayer en el Tribunal de Aviñón (Francia), al menos dos decenas de los acusados de violar durante 10 años a Gisèle Pelicot se paseaban, desafiantes, por el vestíbulo. Te los encontrabas en la máquina de café situada a la izquierda de la sala A, donde tiene lugar el juicio, o fumando en la entrada principal. Te los cruzabas de camino al baño o esperando en los pasillos durante los recesos. «¡Dejad de filmar!», gritaban a las cámaras. A las puertas, vecinos y activistas les recordaban, como ya subrayó Gisèle al acudir a cara descubierta ante el tribunal, que la vergüenza debe cambiar de bando. «Estamos aquí para hacer presión, para mirarles a todos a la cara», decía Lola, vecina de la localidad, que se desplazó hasta el tribunal para «apoyar» a la víctima».

A diferencia de Gisèle, a ellos nadie les persigue, les pide declaraciones, ni les dirige la palabra. Su presencia es notoriamente invisible. Sus abogados trabajan para presentar una querella contra quienes grabaron las caras de los acusados en los primeros días de juicio y, vulnerando su derecho a la intimidad, publicaron sus nombres y sus direcciones.

Ayer, decenas de personas acudieron a la primera sesión de la declaración del principal acusado, Dominique Pelicot, quien drogó a su mujer durante 10 años para que él y decenas de esos tipos que ayer estaban en el tribunal la violaran. «Es impactante ver cómo se pasean desafiantes y como si nada», añadía Lola.

Ante esta inquietante normalidad, Gisèle está actuando como revulsivo durante este proceso ya histórico. «Ella ya es un símbolo y hará cambiar las cosas aquí en Francia», apuntaba Axelle, vecina de Aviñón presente en el juicio.

### Antes y después

Gisèle entra y sale del tribunal con la cabeza alta y el paso firme. Sabe que su testimonio puede sentar un precedente en el país. A medida que han pasado los días, se ha quitado las gafas de sol para mirar a la cara a sus violadores, a excepción de ayer, cuando su exmarido le pidió perdón mirándola a los ojos: «Lamento lo que he hecho aunque eso sea imperdonable».

### Violencia machista

<< Viene de la página anterior

De hecho, a las puertas del tribunal había ayer mucha expectación. Hasta allí se desplazaron activistas y vecinos de Aviñón con el objetivo de «mirar a la cara a todos estos hombres violadores, que es lo que son, y apoyar a Gisèle», decía una vecina. Junto a ellos, un centenar de personas de público y otro de medios franceses e internacionales acudieron a los juzgados y fueron testigos de cómo Gisèle entraba y salía de la sala durante los recesos de la jornada por la misma puerta que sus violadores -hacía cola a tan solo unos metros- o cómo los acusados se estuvieron paseando por el edificio del tribunal con la cabeza alta.

La hija del procesado le llama «mentiroso» por negar haber compartido fotos suyas semidesnuda

Después de suspenderse el juicio en varias ocasiones por el estado de salud de Dominque Pelicot, la comparecencia del principal acusado de la trama se realizó bajo condiciones especiales: debido a sus afecciones, se fueron realizando breves descansos de 15 y 20 minutos cada hora y media, aproximadamente. Su abogada, Beatrice Zavarro, manifestó de nuevo durante la jornada su malestar por el hecho de que su cliente llevara días alertando de sus dolencias sin recibir tratamiento médico hasta el pasado domingo, cuando fue hospitalizado por una infección renal y un cálculo en la vejiga.

Hoy se espera que comparezca el otro principal acusado: Jean-Pierre Marechal, también conocido como Rasmus, quien copió el modus operandi de Pelicot para violar a su propia mujer. Según los investigadores, el jubilado también participó en al menos en cinco ocasiones en los abusos de su alumno más aventajado.

Solo en ese momento, Gisèle se volvió a poner las gafas.

La denunciante es muy consciente del papel histórico de su caso. «Dedico la batalla a todas las personas, mujeres y hombres, que en el mundo son víctimas de violencia sexual. A todas ellas quiero decirles hoy: 'Mirad a vuestro alrededor, no estáis solos», dijo el lunes al salir del tribunal.

En efecto, pocas dudas quedan ya de que este juicio va más allá de poner sobre la mesa el debate del consentimiento y que puede marcar un antes y un después en Francia. La postura de Gisèle ya se ha tomado como un símbolo de resiliencia y de lucha contra la violencia sexual y la sumisión química. Aunque, ayer, viendo a sus violadores paseando, desafiantes, por el tribunal o escuchando a su exmarido declarar, está claro que aún queda mucho por hacer.

### El comité del CSIC denuncia «docenas de casos» de acoso

La representación de los trabajadores niega que solo haya doce denuncias, como dice la entidad . «La gente tiene miedo», alega

Lara Graña

VIGO

En lo que va de legislatura se han registrado en el Congreso de los Diputados catorce iniciativas (preguntas al Gobierno con respuesta escrita) relativas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La mayoría de ellas no versan sobre sus retos de futuro, la integración de entidades como el Instituto Español de Oceanografía (IEO), la situación laboral de sus 15.000 empleados o cualquier cuestión de índole científica. Seis de esas catorce preguntas presentadas en la Cámara baja sobre la mayor institución investigadora de España, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hablan de casos de abuso y acoso sexual.

La primera quedó registrada el día 13 de septiembre de 2023 (del BNG), el mismo día en que Faro de Vigo-periódico de Prensa Ibérica, como LA PROVINCIA- desveló que una empleada del CSIC desaparecida a bordo del buque oceanográfico García del Cid, Mari Carmen Fernández (Cangas, 1980), había denunciado a otro tripulante por una agresión sexual.

A partir de ahí, la organización que preside Eloísa del Pino fue aportando más información -siempre vía Congreso o Senado-, cifrando en doce los casos de acoso computados a nivel interno en el periodo 2019-2023.

Una cifra que fuentes del comité de empresa rechazan «de plano», cuando se acaba de cumplir un año de la desaparición de la camarera residente en Bueu. «No son doce, hay docenas de casos, lo sabemos todos. Pero la gente dice no des mi nombre, no me van a creer... Y la dirección es consciente de esto, pero el CSIC es especialista en querer taparlo todo».

#### Silencio sobre la desaparecida

Las mismas fuentes sindicales, de hecho, reprueban el «silencio» de la organización en torno al caso de Carmen. «No nos contestaron las veces que hemos preguntado por esto». Tampoco a las solicitudes entregadas por registro.

«Es frustrante el trabajo en algunos Comités de Igualdad», abundan. «Hay miedo, precariedad. Tienes un contrato de un año y se inculca el mensaje de que te quejes poco. Y más ahora que estamos en proceso de estabilización». Y ponen como ejemplo la gestión del CSIC en otros casos para referirse a un efecto «desincentivador» a la hora de iniciar una denuncia formal contra un tripulante, por ejemplo.

El capitán de un buque a punto estuvo de iniciar una campaña de investigación la pasada primavera pese a estar en espera de juicio, precisamente por una demanda por acoso de una tripulante. «Pensé que nada podría ser igual que el IEO, pero es lo mismo», clama una empleada, en contacto por escrito con Faro de Vigo.

De los doce casos a los que oficialmente se refiere el CSIC, el protocolo -el de 2020, ya reemplazado- se activó en todos ellos: siete se admitieron a trámite, en cinco se abrió expediente disciplinario y en tres se aplicaron sanciones. No hubo despidos.

### **Detienen en Barcelona** a un hombre que amputó una mano a su pareja

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, aunque no se teme por su vida

Germán González

BARCELONA

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en Barcelona al hombre acusado de amputar una mano a su pareja el pasado lunes en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). El sospechoso se entregó en una comisaría en el distrito de Nou Barris, un día después de darse a la fuga tras atacar a su mujer. Está acusado de un delito de lesiones y estaba identificado desde poco después de cometer la brutal agresión.

Fuentes policiales señalaron ayer que el sospechoso entró con un cuchillo de grandes dimensiones al domicilio de la víctima en el paseo de Salzereda de Santa Coloma sobre las 16:30. Tras una discusión le cortó la mano y luego escapó. Los agentes lo estuvieron buscando desde entonces y se cree que pudo estar escondico. Finalmente, lo arrestaron tras entregarse. La víctima, fue trasladada a un centro hospitalario, aunque no se teme por su vida.

El Ayuntamiento de Santa Coloma detalló en un comunicado que el hombre había amputado la mano a su pareja en el marco de una discusión y que el consistorio había activado los servicios de apoyo a las víctimas de violencia de género. La alcaldesa de la población, Mireia González, mostró el pasado lunes la «más absoluta repulsa» a la agresión contra la mujer, y añadió: «La violencia machista no tiene cabida

en nuestra sociedad y tampoco en nuestra ciudad».

En un mensaje en Instagram, González puso a disposición de la víctima y de su familia «los recursos que sean necesarios para su recuperación a través de los servicios municipales». El consistorio ha convocado este martes en la plaza de la Vila de Santa Coloma un minuto de silencio para expresar la condena al ataque.

### Una lacra que no cesa

Los casos de violencia machista no cesan en todo el país y, en consecuencia, tampoco las protestas contra esta lacra. Ayer, en Vigo, 200 personas se manifestaron para reclamar «igualdad real» tras el «intento de asesinato» de una joven de 29 años que fue rociada de gasolina y prendida fuego el sábado pasado por su expareja, un hombre con antecedentes de malos tratos a dos parejas anteriores que ahora está en prisión provisional. Estos datos confirman la estadística del Ministerio del Interior, que indica que cuatro de cada diez agresores machistas son reincidentes.

La mujer quemada en Vigo no fue la única atacada la semana pasada con fuego. El miércoles, en Alicante, otro hombre había incendiado una cámper porque pensaba que su exmujer estaba dentro manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Tras años de malos tratos, ahora respira tranquila porque él pasará un tiempo en prisión.

### **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días

Gran Canaria

Agülmes (16729097): 20/SEP 08:00 A 10:00 ALCORAC, S/N,C ALCORAC (PO. RESIDENCIAL), UR ROQUE NUBLO(C/TAMARAGUA) (16737165): 20/SEP 10:30 A 12:30 C ALGARROBOS LOS, C MIMOSAS LAS, LAS MIMOSAS , S/N (16694053): 23/SEP 09:30 A 13:30 C ALGARROBOS LOS,C/ LOS ALGARROBOS, PARCELA 185, CALLE LAS ADELFAS (AGUIMES)

Arucas (16742569): 20/SEP 10:00 A 17:00 BC TENOYA, BCO. DE TENOYA, CN DEL PORTICHUELO, LG MONTAÑA BLANCA

Moya (16693029): 20/SEP 09:00 A 16:30 CN LOMO BLANCO

Palmas de Gran Canaria, Las (16742569): 20/SEP 10:00 A 17:00 C HOYA DE LA PALMA, C MANUEL GALVAN RODRIGUEZ (16742335): 20/SEP 10:30 A 12:30 C HORNOS DEL REY TELDE,C JUAN NARANJO DIAZ,C TRASERA CUESTA RAMON, CARRETERA MARZAGAN (MARZAGAN), CJ POZO, DENTRO DEL RECINTO DEL C.R. MARZAGAN (R100031), LG CUESTA DEL POZO, LG LLANOS DE CUATRO CAMINOS, LG LLANOS DE LA BARRERA

San Bartolomé de Tirajana (16731175): 20/SEP 08:00 A 11:00 AV ITALIA, C PEZ, C/ PEZ, S/N,PS COSTA CANARIA (16736581): 20/SEP 11:30 A 14:30 C ARTENARA,C SAN MATEO,C SANTA BRIGIDA,C/ VALSEQUILLO,UR PAZ

Santa Lucía de Tirajana (16727849): 21/SEP 08:00 A 16:00 AV PUNTA TENEFE, LG OTROS OPERADORES EN SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, LLANOS DE TENEFE ( POZO IZQUIERDO ) (16735757): 23/SEP 08:00 A 14:00 AV ATLANTICO DEL, AVD. DEL ATLANTICO S/N,LG LOMO SAN CRISTOBAL

Telde (16730297): 20/SEP 09:00 A 13:00 C VICARIO JUAN ARTILES SANCHEZ, CALLE VICARIO JUAN ARTILES (TELDE), URB. CORTIJO SAN IGNACIO (16742335): 20/SEP 10:30 A 12:30 CR TELDE-JINAMAR, LG GOTERAS LAS (16759613): 23/SEP 07:30 A 16:00 C ROSO, CTRA. JINAMAR FRENTE BCO. LA GALLINA

Lanzarote

San Bartolomé (16756605): 23/SEP 09:00 A 11:00 C CALERA (LA),C EL AMANECER,C LOS MORROS,C MIRAMAR,C TEMESITAS,C/ MIRAMAR Nº 38 (16757497): 23/SEP 11:30 A 13:15 CR AEROPUERTO, CR ARRECIFE YAIZA, LG SAN BARTOLOMÉ, PG PLAYA HONDA, PS LUGAR ZONA INDUSTRIAL, ZONA INDUSTRIAL PLAYA HONDA

Teguise (16706411): 20/SEP 08:30 A 16:00 ALFONSO TOLOSA, 10,AV ALFONSO TOLOSA, AV CANDIL, C BOTIJO, C LA QUESERA, C LAJA (LA), C LEBRILLO (EL), DS MOJON, POLIGONO 3 (EL MOJON)

Tías (16753971): 23/SEP 08:00 A 12:00 CN BARRANCO DEL AGUA

Yaiza (16753971): 23/SEP 08:00 A 12:00 BARRANCO DE LOS DICES (PUERTO CALERO), UR CORTIJO VIEJO (C/ GRAMILLO), UR CORTIJO VIEJO (C/PUERTO CALERO, URB. CORTIJO VIEJO, S/N

Desplay Successive Character

value contro temporches

protection, uniquipment



### Cine



Icíar Bollaín, con Urko Olazábal y Mireia Oriol, que dan vida a Ismael Álvarez y Nevenka Fernández. José LUIS FERNÁNDEZ

### Icíar Bollaín retrata en 'Soy Nevenka' la angustia de la víctima de acoso sexual

La película se centra en la primera denuncia de la política española 🌣 «Era una chica con fuerza y con mucho peso y dignidad», destaca la realizadora madrileña

Jacobo de Arce

MADRID

Cuando en el año 2001 estalló el caso Nevenka, Iciar Bollain (Madrid, 1967) acababa de ser madre por primera vez. «Estaba un poco a por uvas», recuerda. Por eso, en un primer momento, la directora madrileña no siguió el escándalo desatado en Ponferrada cuando la joven concejala denunció al alcalde de la ciudad, Ismael Álvarez, por el acoso sexual al que la había sometido durante su breve etapa en el ayuntamiento. Fue más tarde, a raíz de una columna de Juan José Millás en El País y el posterior libro del escritor sobre el tema, cuando pudo conocer bien aquella historia que hizo sonrojar a una España que de repente se dio de bruces con un machismo estructural y sin complejos arraigado con fuerza, y que se pudo ver claramente en el apoyo a Álvarez por parte de muchos de sus vecinos o en la actitud de sectores importantes del periodismo, la política o la judicatura.

Veinte años después de aquello, Bollaín estrenaba en 2021 su película Maixabel, sobre la relación de una víctima de ETA con uno de los asesinos de su marido, casi al mismo tiempo que Netflix lanzaba el documental Nevenka, producido por Newtral.

### La fuerza del audiovisual

Ambos títulos ilustraban la fuerza que puede tener el audiovisual, trabajado con tiempo y perspectiva, para adentrarse en asuntos de



Nevenka Fernández, en una imagen de 2021, cuando se estrenó el documental sobre su caso. LP/DLP

la realidad sociopolítica y la historia de un país, algo que siempre se le ha dado bien a Bollaín, y los productores de la película, Koldo Zuazua y Juan Moreno, propusieron a la directora que su siguiente proyecto fuese precisamente ese, el de llevar al cine la historia de acoso a la concejala ponferradina.

No se lo pensó demasiado. A pesar de que aquel caso había llenado páginas de periódicos y miles de minutos de televisión en su momento, y de que había vuelto a revivir con un documental del que todo el mundo hablaba dos décadas después, tuvo claro que abordarlo desde el territorio de la ficción ofrecería una nueva perspectiva. «Quería ayudar a que el

espectador sintiera ese acoso, ese viaje que hace Nevenka. Esa especie de terror psicológico en el que se va encontrando: puedes meter al espectador ahí y después sacarle, porque ella sale, y el público con ella. Ese viaje hacia la dignidad también lo hace el espectador: nos emocionamos con ella cuando su madre dice: 'Estamos contigo'. Eso es lo que aporta la ficción, entrar en esa tesitura».

Cuando la directora y su equipo, en particular su coguionista Isa Campo (con la que también coescribió Maixabel), se pusieron a trabajar en la película, no se conformaron con la ingente información que ya había disponible, sino que optaron por volver sobre las fuentes y hablaron interminables horas con Nevenka, con su abogado, con su psicoanalista y con su marido. También estuvieron en Ponferrada, donde pudieron escuchar a sus conocidos, a gente que la trató en el ayuntamiento, a constructores y periodistas locales. Querían adentrarse de primera mano en una historia «muy potente, porque estamos hablando constantemente de acoso, pero no sé yo si acabamos de saber qué pasa ahí, qué pasa dentro de un acoso».

### «Todos retratados»

Dice también que en aquella historia «estábamos todos retratados, no solo Ponferrada», pero en la ciudad leonesa hay quien toda-

vía prefiere hacer como si aquello no hubiera sucedido. La película no se pudo rodar en la ciudad donde ocurrió todo. «Fuimos allí, pedimos permiso y obtuvimos un silencio administrativo». cuenta. Al final rodaron los interiores en Bilbao y los exteriores en Zamora. Ese silencio se puede explicar porque en el ayuntamiento, que también hoy gobierna el PP, el partido de Ismael y Nevenka, sigue habiendo gente del gobierno de entonces. Ismael Álvarez, además, sigue teniendo un apoyo notable: cuando el año pasado presentó un libro en el que defiende que todo el caso fue una conspiración contra él, la prensa local habló de 400 asistentes abarrotando un acto en que el periodista Arcadi Espada hizo de maestro de ceremonias.

Más allá de afinidades o ideologías, son muchos los ponferradinos que temen el posible estigma para su ciudad, como es el caso de algunos de los que le ayudaron a preparar la película pero que después le decían que preferirían que no se hiciera. Icíar Bollaín les respondía siempre lo mismo: «Nevenka también es de Ponferrada, y es una mujer con una valentía enorme».

La Nevenka a la que vemos en pantalla tiene los rasgos, y en particular las ojeras, de la joven actriz Mireia Oriol (Argentona, Barcelona, 1996), a la que hasta ahora hemos visto en trabajos más destacados en televisión (protagonizó en Netflix la serie Alma) que en cine. Cuando se enroló en el proyecto, Oriol tenía casi la misma edad que Nevenka cuando sucedió todo.

En 2001, en cambio, apenas tenía cinco años, así que la historia la conoció cuando su representante le hizo llegar el proyecto. Se puso el documental para saber de qué se trataba, y enseguida reconoció algo familiar en aquella historia. «A pesar de no haber vivido nada tan grave como lo que vivió ella, comprendía muy bien qué es lo que le había pasado a esa mujer. El cásting fue largo, hice cuatro o cinco pruebas a lo largo de meses, y en medio del proceso le envié una carta a Icíar contándole la necesidad que tenía de contar esta historia, porque de alguna manera me apelaba muchísimo. Es un tema que, tristemente, forma parte de nuestra identidad: el miedo a ser violadas, a ser acosadas, es algo inherente a nosotras».

Nevenka Fernández, la real, participó en el proyecto desde el principio, ayudando en el guión y trabajando con los actores. «En ningún momento se me ocurrió hacer la película si ella no daba su visto bueno», explica Bollaín. Dice que el resultado le ha emocionado y que estará en su estreno en el Festival de San Sebastián porque «es parte del equipo».

### Una joven empoderada

Después de trabajar en profundi-

Pasa a la página siguiente >>

### Cine

<< Viene de la página anterior

dad el personaje, y a pesar de la imagen de dolor y de cierta fragilidad que transmitió en la rueda de prensa que ofreció la concejala cuando destapó el caso y denunció al alcalde, Bollaín dice que «hablando con muchas personas que la conocieron, nos dimos cuenta de que Nevenka era una mujer joven que pisaba muy fuerte: había estudiado en Madrid, llevaba ya seis años aquí, había acabado la carrera con brillantez y entrado en Arthur Andersen... Tú tienes la imagen de alguien que casi es víctima desde el principio, pero para nada era así. Era una chica con fuerza y con mucho peso que se encontró en una situación que no esperaba, porque ella veía a Ismael como una figura de respeto y como un amigo, posiblemente con cierta ingenuidad. Una mujer con un sentido de la dignidad enorme, porque otra gente habría hecho lo que le aconsejaban a ella: 'Márchate y ya está'. Pues no. Y lo que hizo es algo, desde mi punto de vista, muy épico».

«Hablamos de acoso constantemente y no sé si acabamos de saber qué pasa ahí», dice la directora

> El equipo habló durante horas interminables con la víctima, su marido y su entorno

A Ismael Álvarez, el alcalde acosador, le da vida en la película Urko Olazábal (Bilbao, 1978), que ya se hizo con un Goya al mejor actor secundario por interpretar a un arrepentido de ETA a las órdenes de Bollaín en Maixabel. Olazábal dibuja muy bien un personaje que es a la vez un arquetipo reconocible, el de un hombre poderoso hecho a sí mismo que se cree omnipotente e intocable, pero que a la vez tiene una personalidad y un carisma que le convierten en «un gran seductor», según la directora.

«Hemos querido que Ismael fuera una persona real -explica Olazábal-. No hemos querido hacer ninguna copia. Por ejemplo: no hemos ido a los vídeos para imitar su forma de hablar, ni su forma de moverse... Hemos huido de todo eso porque queríamos hacer un personaje muchísimo más universal, que fuera poliédrico y al que tanto mujeres como hombres pudieran identificar». Al actor le tocó hacer deberes para conseguirlo: se empolló algunos manuales de psicología y acudió a los libros de la psiquiatra y psicoanalista francesa Marie-France Irigoyen sobre acoso psicológico.

### Historia

Historiadora y exdirectora del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, María José Turrión interviene mañana, en la Casa Museo Pérez Galdós, en el seminario 'La Masonería Filosófica en la España de la Restauración' con una charla sobre masonería femenina.

### María José Turrión

HISTORIADORA

### «Sin las masonas no se puede entender el feminismo en España»

Carlos del Sol Domínguez

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿Qué importancia tienen seminarios de estudios masónicos como este de 'La Masonería Filosófica en la España de la Restauración' en la divulgación de la memoria histórica de España?

La realización de estas jornadas y otras similares en torno a un pasado invisibilizado por años de dictadura, como es el de la masonería, se hacen necesarias para restituir la historia desconocida y vilipendiada de la Orden de los masones y masonas, y también nos ayuda a conocer quiénes somos en función de los que fueron, a forjar nuestra identidad social. La dictadura ha impedido conocer y valorar a grandes figuras que pertenecieron a la masonería. Las identidades truncadas, las referencias perdidas, afloran poco a poco entre la memoria y la historia y nos permiten conocer quiénes, fueron los que se situaron al lado del fascismo y quienes dieron sus vidas en defensa de la democracia. A eso le llamamos memoria y, cuando la memoria la fundamentamos en testimonios, ya sean escritos u orales, lo llamamos historia. Tanto la memoria como la historia cumplen una función social de gran importancia.

¿Qué papel desempeña la masonería femenina en la España de la Restauración, la época de mayor auge de la masonería?

Aunque todavía faltan piezas del puzzle de la masonería femenina de la Restauración, podemos hablar de la existencia de dos tipos de masonas. Una apegada a las tradiciones, que no confronta el sistema patriarcal y que centra su misión en el papel de la caridad y la beneficencia. En este grupo estaría Mercedes Vargas Chambó, de la logia Constante Alona de Alicante, quien a pesar de fomentar la instrucción de las mujeres, la situaba en espacio subalterno al del hombre. Y un segundo grupo donde encontramos a las grandes figuras intelectuales de la época, y que de manera individual o con sus compañeras, lucharon por la construcción de un mundo más científico, racional, librepensador, feminista y republicano. Son masonas que entendían al ser humano como uno, hombre o mujer, con los

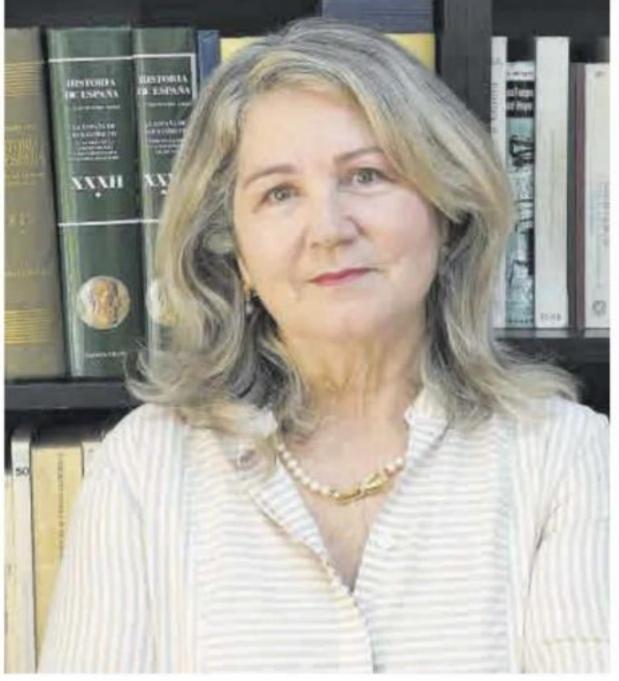

María José Turrión. LP/DLP

mismos derechos. Nombres como Rosario de Acuña, Angeles López de Ayala, Amalia Carvia Bernal y su hermana Ana, Belén Sárraga, Consuelo Álvarez Pool, Clara Campoamor, Carmen de Burgos, o Consuelo Berges son las grandes estrellas de la constelación masónica femenina. Todas fueron grandes feministas y algunas se enfrentaron a penas de cárcel por defender sus ideas ante la sociedad patriarcal y ultracatólica de la época.

¿Tiene la masonería femenina un carácter propio, independiente de la masculina, en la Restauración?

La masonería tiene como fin el bien de la humanidad y la fraternidad universal y en eso masones y masonas coinciden. La caridad va en el ADN del masón y de la masona y su camino hacia el perfeccionamiento se ve en ambos. Pero la masonería femenina, en un mundo patriarcal y carente de derechos como era el femenino en la época de la Restauración, tenía que empezar por reivindicar sus propios derechos, los mismos que los hombres por el mero hecho de serlo ya poseían. Estas mujeres, feministas y protofeminsitas, tuvieron que conquistar por ejemplo el derecho de acceso a la universidad, vetado para ellas hasta 1910. Les tocó luchar

por poder ingresar y trabajar en la función pública, por poder ser elegidas en las administraciones locales y provinciales y por el derecho al voto, que solo se obtuvo tras larga lucha en el año 1931, gracias a un empeño y un discurso magistral de la masona y diputada Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados, así como del trabajo previo de otras masonas y no masonas.

¿Qué elementos o características la definen y la diferencian de la masculina?

A diferencia de sus compañeros, la mujer masona de esta época fue objeto de escarnio y de mofa; el clero las comparó con prostitutas y a los talleres como burdeles. Cuanto más elevadas eran intelectualmente, los ataques hacia ellas fueron mayores; muy graves fueron por ejemplo los emitidos hacia Rosario de Acuña, la dama del librepensamiento. Muchas de estas masonas, reivindicativas que crearon asociaciones femeninas y feministas, murieron en completa soledad y pobreza, alejadas de los centros urbanos y visitadas solo por amigos: Rosario de Acuña, Ángeles López de Ayala, Amalia Carvia... aquí en Canarias en La Palma, murió Leocricia Pestana en absoluta soledad. Frente a sus compañeros, que en su mayoría eran propietarios, del

comercio o empleados, ellas pertenecieron al mundo intelectual (profesoras, maestras, escritoras, abogadas) y del arte (arpistas, líricas, músicas y actrices) pues el camino que la masona perseguía era el intelectual.

### ¿Qué relación histórica existe entre masonería y feminismo en España?

No se puede entender el feminismo en España sin la obra y actividad de estas masonas. Mediante mítines, tertulias, artículos de prensa o conferencias, fueron abriendo un sendero de feminismo e igualdad de género y social de manera brillante, fueron grandes oradoras que trajeron de cabeza a los sectores ultras; hasta el punto que algunas de ellas fueron presas por sus escritos como Ángeles López de Ayala, Belén Sárraga o Rosario de Acuña, que huyó a Portugal cuando fue cursada una orden de búsqueda y captura. Rosario de Acuña pensó que el siglo XIX sería reconocido por ser el emancipador de las mujeres, lo que da idea de hacia donde caminaba la España liberal de finales del siglo y comienzos del XX y de la fractura que supuso, para los derechos de las mujeres y las libertades públicas, el golpe de Estado de 1936 y el posterior régimen dictatorial de Francisco Franco.

### Conocida la represión ejercida en la España de la posguerra contra la masonería, ¿puede hablarse de una represión franquista específica de la masonería femenina?

No hubo una represión específica como tal en la masonería femenina. Sabemos que en el colectivo republicano hubo violencias sobre las mujeres que fueron específicas, como la violación o la ingesta de aceite de ricino mientras eran paseadas por las calles, rapadas. El rapado es violencia específica de género, como la violación. En los expedientes consultados del Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo, en los trescientos del archivo referidos a mujeres, no aparece ninguna violencia específica a mujeres masonas. Son juzgadas en los mismos términos que sus compañeros hombres y condenadas, o no, a las mismas penas. Tres mujeres por ejemplo fueron condenadas a treinta años, aunque dos de ellas no eran masonas: Victoria Kent y Margarita Nelken. Sí he podido apreciar una defensa de género entre las masonas habidas en los sumarios, ya que, con el fin de reducir la pena o tratar de exonerarse, muchas manifiestaban que ellas no eran masonas, que además no entienden de esas cosas por ser mujer y que por ser mujer solo se dedicaban a su casa y sus hijos. Una obligada pérdida de identidad causada por la confrontación de poder y miedo: más duro de leer cuando se hace en un sumario referido a grandes masonas del mundo intelectual como Amalia Carvia o Violeta Álvarez Poo.

### Música

### El talento canario de Valeria Castro y Ale Acosta, rumbo a los Latin Grammy

Quevedo suma otra designación isleña por su hit 'Columbia', que competirá en la categoría de Mejor canción urbana \* Karol G y Bad Bunny, los más nominados

#### Daniela Marrero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los Latin Grammy 2024 han nominado el talento canario del productor conejero Ale Acosta y la cantante palmera Valeria Castro por su
single La ceniza, en el la categoría
Mejor interpretación de música
electrónica latina. A la dupla isleña
se le suma la nominación de Quevedo por su hit Columbia en la categoría de Mejor canción urbana y
una larga lista de candidatos españoles como C.Tangana, David Bisbal, Rozalén o Iñigo Quintero.

«Todavía estoy en shock. Valeria me llamó esta mañana para contármelo porque justo lo acababa de ver. Me dijo, Ale, ¿esto qué es? No me lo estoy creyendo», cuenta Acosta. El productor recibió la noticia casi a primera hora del día, de la mano de la cantautora de La Palma, cuando se encontraba en mitad de los ensayos de su próximo concierto este sábado 21 de septiembre para el San Miguel Tribu Festival de Burgos.

Ale Acosta, músico y ex mitad de la dupla Fuel Fandango, presentó el temazo a principios de este año como segundo adelanto de su primer LP en solitario, *El Porvenir* (Warner Music Spain, 2024). La canción, que tardó más de tres años en salir a la luz, competirá en la ceremonia de los premios en Miami, el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center. *La ceniza* competirá con el pelotazo de Bizarrap y Shakira, la doble nominación del productor musical brasileño Alok por *Drum Machine* y su colaboración con Guarani Nhandewa, *Pedju Kunumigwe*, y el single *Bambole* de Vikina Featuring Deorro.

«Será lo típico que se dice en estos casos, pero la realidad es que solo la nominación ya es un hito. Que reconozcan tu trabajo entre otras miles de canciones ya es un premio, o un logro increíble», reconoce Acosta.

#### Reivindicar la electrónica

«El tema tiene una historia muy bonita. Que una canción como esta, de componente tan local, llegue a un nivel tan internacional es muy bonito», reconoce el productor conejero sobre su música electrónica de raíz. La canción nominada emergió como la segunda pista de la primera aventura musical de Ale Acosta en solitario, precedida por ¿A dónde vas niño?, que se inspira en su Lanzarote natal y las memorias del músico, saltando charcos de nostalgia y de fiesta. «Con El Porvenir he intentado hacer electrónica, pero hablando de temáticas profundas que llegan al corazón de la gente», afirma.

El videoclip, creado y dirigido por el artista lanzaroteño Pedro Ayose, se grabó en el municipio natal de Ale Acosta San Bartolomé, y tiene como protagonistas a cuatro vecinas de su barrio. La ceniza quema más de lo que creo, armoniza como máxima de la instrumental Valeria Castro, acompañada de una guitarra española. «Mucha gente piensa que está en soledad y al final esa ceniza que queda ahí quema».

Según informa Efe, Karol G y Bad Bunny se erigen como los favoritos en la próxima edición de los premios Latin Grammy al sumar cada uno ocho nominaciones. La colombiana y el puertorriqueño llegarán a la gala que se celebrará en el Kaseya Center de Miami, en el sur de Florida (EEUU), como los artistas con el mayor número de nominaciones, solo superados por el productor mexicano Edgar Barrera, que acumula nueve en el regreso de estos premios a Miami tras la ceremonia celebrada el año pasado en Sevilla.

En este reñido apartado también compiten la chilena Mon Laferte, con Tenochtitlán; Kali Uchis y Peso Pluma, con Igual Que Un Ángel; Jorge Drexler, con Derrumbe; Anitta, con Mil veces; Camilo & Carin León, por Una vida pasada; Cimafunk & Monsieur Periné, con Catalina; Fonseca & Grupo Miche, con Con dinero y sin dinero, y Juan Luis Guerra con Mambo 23.

Con cinco nominaciones, el dominicano Juan Luis Guerra es otro de los favoritos en la gala de este año y también aspira al premio álbum del año, de la mano de Radio Güira, categoría en la que además aparece la colombiana Shakira con Las Mujeres Ya No Lloran, Residente con Las Letras Ya No Importan y Karol G con Mañana Será Bonito, entre otros.

El álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, de Bad Bunny, no aparece en esta categoría, pero sí en la de mejor álbum de música urbana. El boricua repite en el apartado mejor fusión/interpretación urbana por Nadie Sabe, donde también está Karol G por S91 y la argentina María Becerra por Corazón Vacío.

Bad Bunny reaparece y por partida doble entre los nominados a mejor interpretación de reguetón, con *Un Preview* y con *Perro Negro*, a dúo con Feid. Y también Karol G figura en esta categoría en dos ocasiones, por *Qlona*, que interpreta junto a Peso Pluma, y por *Labios Mordidos*, en la que se suma a Kali Uchis.

Los isleños compiten en la categoría Mejor interpretación de música electrónica latina

> «Que reconozcan tu trabajo entre miles de canciones ya es un logro», dice el productor conejero

Dentro de la música pop, El Viaje, de Luis Fonsi; Hotel Caracas, de Mau y Ricky: Escrita, de Nicole Zignago; Tofu, de Caloncho; Orquídeas, de Kali Uchis, y .mp3, de Emilia, competirán por el premio a mejor álbum vocal pop.

En mejor canción de pop está nominada Ahora, de David Bisbal y Carlos Rivera, mientras que Iñigo Quintero se disputará el Latin Grammy a mejor nuevo artista con Agris, Kevin Aguilar, Darumas, Nicolle Horbath, Latin Mafia, Cacá Magalhães, Os Garotin, Sofi Saar y Ela Taubert.

La categoría mejor álbum vocal pop tradicional hace gala de una gran variedad. Aquí están nominados Obras Maestras del español Diego El Cigala, García de Kany García, Mar Adentro, de Juliana, Aún me sigo encontrando, de Gian Marco, así como Almas Paralelas, de la italiana Laura Pausini.

En la de mejor álbum flamenco están nominados este año Andenes Del Tiempo, de Vicente Amigo, Rumberas, de Las Migas, e Historias De Un Flamenco, de Antonio Rey.

Los próximos Latin Grammy, que este año celebrará su 25 aniversario con el regreso a la ciudad que los vio nacer, incluirán dos nuevas categorías, como son mejor interpretación de música electrónica latina y mejor álbum de Música mexicana contemporánea.

Como se diera a conocer previamente, la española Lolita Flores, el argentino Alejandro Lerner, la cubana Albita y el grupo mexicano Los Ángeles Azules recibirán este año reconocimientos especiales por su trayectoria. El puertorriqueño Draco Rosa y el brasileño Lulu Santos completan el grupo que será homenajeado con el Premio a la Excelencia Musical.

### Los creadores de 'La ceniza'

Ale Acosta fue el creador de la banda ya prescrita, Mojo Project, y el icónico dúo Fuel Fandango, que compartía con la cantante cordobesa Cristina Manjón, más conocida como Nita. El músico de Lanzarote traza su camino profesional con firmeza, en donde caben todo tipo de géneros y sonidos experimentales. A veces como músico a secas, otras como compositor, productor y dj, Acosta suele transitar la electrónica sin miedo a combinarla con funk, soul o flamenco. En cuanto a Valeria Castro, la artista triunfa a lomos de la gira de presentación de su álbum debut, *Con cariño y con cuidado*, a lo que suma colaboraciones diversas con bandas actuales como Viva Suecia o Tanxugueiras. Recientemente, ha publicado *El borde del mundo*, la canción principal de la película *El 47.*| **D.M.** 







# ··· Antártida y Malvinas --···

Rumbo a los confines del mundo Naturaleza y vida salvaje

Infórmate e inscríbete en:

https://www.club-viajar.es/expediciones

**VIAJAR** 

### Arte



Presentación de la exposición dedicada al pintor Juan de Miranda en la Casa de Colón con la comisaria, Margarita Rodríguez, a la derecha. LP/DLP

### Daniela Marrero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Si el pintor Juan de Miranda (Las Palmas de Gran Canaria, 1723-Santa Cruz de Tenerife, 1805) hubiese estado ayer vivo, irrumpiría en el patio canario de la Casa de Colón para decir «Ya era hora» a su propia efeméride. El reconocimiento a su figura amarra sus velas a la Casa de Colón como un fenómeno tardío, al que la encomiable labor de diferentes instituciones del Archipiélago contribuyen a hacerla arribar a

buen puerto.

Bajo una muestra de título Juan de Miranda lo Pintó, la travesía de un artista canario entre el Barroco y la Ilustración, se exhibe una larga lista de obras de iconografía religiosa, procedentes de un artista de la tierra que logró convertirse en uno de los más pretendidos por la aristocracia y la Iglesia de finales del siglo XVIII. Faena de gran complejidad capitaneada por la comisaria y catedrática en Historia del Arte, Margarita Rodríguez, que se mostró visiblemente emocionada al apelar a sociedad canaria. «Que esto nos ayude a conocer y reconocer nuestra historia», expresó.

La carrera por exhibir esta muestra de 75 cuadros de gran formato se remonta a los años 90, a partir del Coloquio de Historia Canario Americana en el que la gestora cultural y antigua directora de la Casa de Colón, Elena Acosta Guerrero, propuso en conjunto a Margarita Rodríguez exponer una efeméride en el tricentenario del nacimiento de Juan Ventura de Miranda Sejas y Guerra. Se retoma así una de las primeras grandes exposiciones de la Casa de Colón, donde 30 años

### La efeméride pictórica de un artista olvidado llega a la Casa de Colón

La muestra de 75 piezas de Juan de Miranda ha pasado por Madrid, Tenerife y Fuerteventura



El conservador de la Casa de Colón, Ramón Gil Romero. LP/DLP

atrás, la misma comisaria enamorada del legado del pintor, puso en valor la estética dieciochesca y el arte sacro.

Un largo recorrido que culmina con un carácter itinerante dentro de las salas del museo americanista, no sin antes haberse expuesto en el Museo Lázaro Galdiano Madrid, el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura. La Casa de Colón, «una de las sedes culturales de la ciudad con mayor abolengo, según la comisaria, mantendrá las piezas hasta el 17 de noviembre, con la intención de que la figura de este artista bisagra del Barroco y el estilo neoclásico se mantenga viva en el futuro Museo de Bellas Artes, todavía sin fecha exacta de apertura.

La exposición, organizada por el Gobierno de Canarias, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y Acción Cultural Española (AC/E), es un trabajo transversal de gestión económica, jurídica, administrativa y un largo etcétera, que ha estado arropado en el montaje por el conservador de la Casa de Colón, Ramón Gil Romero. «No se trata de colocar cuadros en la pared, sino de hacer que todo adquiera un sentido», argumentó la actual directora del museo colombino, Carmen Gloria Rodríguez.

### Un artista bisagra

Nacido en el seno de una familia hacendosa de profesión zapatera, Juan de Miranda supuso para sus coetáneos un artista bisagra de dos periodos históricos. Su pintura, salpicada de múltiples influencias, se aborda en una línea de tiempo, desde sus primeros años hasta su última etapa. Las piezas,

categorizadas según su iconografía religiosa y civil, se distribuyen en el recorrido empezando por las múltiples interpretaciones de la Inmaculada, el preámbulo de la vida de Jesús. A esta parte le suceden distintas pinturas de la infancia, la vida pública y la pasión, además de una obra de gran formato, Adoración de los pastores (1773), una demostración de sus capacidades pictóricas.

El artista «fue un pintor confesional que retrataba a la burguesía, a la aristocracia y al alto clero», pero también tuvo trazadas subversivas al declararse en rebeldía y ser enviado durante seis años al presidio de Orán, en África.

El Cabildo de Gran Canaria aporta cinco de los ocho cuadros que conserva del pintor isleño

Gran parte de los cuadros expuestos permanecían en manos de la propiedad privada

Gran parte de los retratos estaban «en manos privadas», motivo por el que están implicados varios particulares, así como la diócesis de Alicante y de Canarias, al haber cedido parte de su patrimonio. La foto finish de este proyecto junta en una misma instantánea al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en representación de la institución que abonó cinco de las ocho obras del artista que tienen en propiedad y al Gobierno de Canarias. Sobre esta colaboración, la comisaria destacó el trabajo de restauración ejercido con «mucha seriedad por las instituciones». «300 años han hecho mucha mella. Para bien y para mal», reconoció.

Queda patente que el principal objetivo de la exposición es «dar visibilidad al artista», que pertenece «a los mal llamados pintores antiguos», además de «conocer y reconocer la historia y también nuestro propio entorno» a partir de unos cuadros que resisten cualquier embate gracias a las luces cenitales y el azul de las estancias superiores de la Casa de Colón.

Lo que se extrae en claro de esta exposición, citando al viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, es que «ya pocos podrán decir: ¿Quién es Juan de Miranda?».

Evento: exposición 'Juan de Miranda lo pintó'. Lugar: Casa de Colón, C/Colón, 1. Fecha: del 17 de septiembre al 17 de noviembre.



### Vanidades

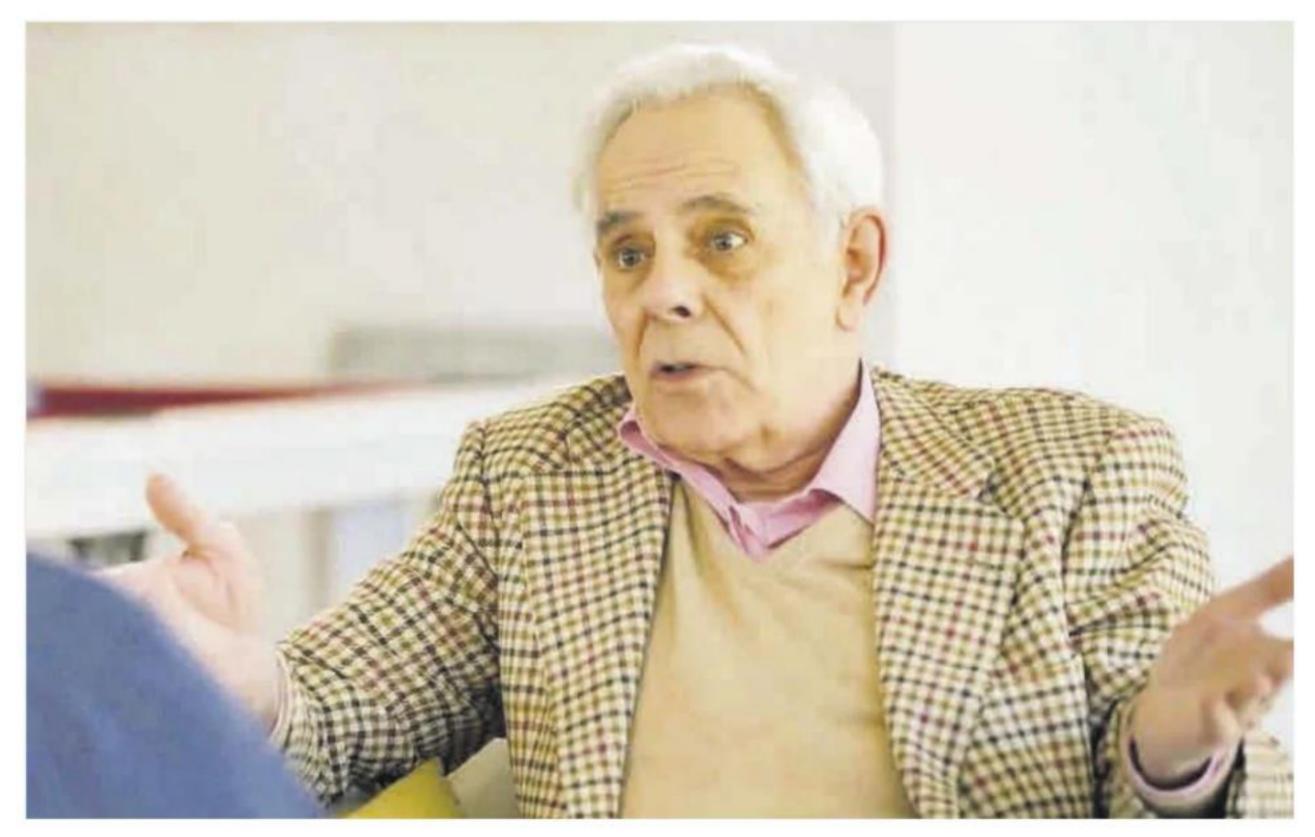

Jimmy Giménez Arnau. LP/DLP

### Adiós a Jimmy Giménez-Arnau, ex de una nieta de Franco y tertuliano

El periodista hizo su carrera en la tele, donde explotó su condición de expariente del dictador

### Inés Álvarez/Agencias

El periodista Jimmy Giménez-Arnau murió ayer, tres días después de cumplir los 81 años, sin que de momento hayan trascendido las razones de su muerte. La noticia se la ha comunicado su viuda, Sandra Delgado, al programa de televisión de la cadena Ten Ni Que Fuéramos Shhh, muchos de cuyos integrantes fueron compañeros suyos en otros espacios como Sálvame o Deluxe en Telecinco.

Nacido como Joaquín José Víctor Bernardo Giménez-Arnau en Brasil en 1943, fue hijo del diplomático y escritor José Antonio Giménez-Arnau y, tras licenciarse en Derecho y Periodismo, ejerció como corresponsal de guerra, además de participar en el nacimiento de la revista satírica Hermano Lobo en los años finales del franquismo. Probó suerte en el mundo del cine, pues escribió y dirigió junto a Julio Wizuete la película Cocaína (1980), además de participar en ella como actor, y publicó varias obras literarias, alternando poesía y novelas. Pero sobre todo fue conocido al ser protagonista habitual de la prensa de papel couché tras

contraer matrimonio a finales de los años 70 con Merry Martínez Bordiú, la nieta favorita de Franco, se labró una trayectoria en la tele como tertuliano.

### Tertuliano

Precisamente en este ámbito volvió a experimentar a partir el año 2000 un resurgimiento profesional como colaborador de varios programas de crónica rosa, desde el pionero y controvertido Tómbola de los canales autonómicos a ¿Dónde estás corazón?, Sabor a ti, Crónicas marcianas y Sálvame, entre otros.

Por sus polémicas intervenciones vivió varios encontronazos con otros personajes populares, como cuando en 1993 durante su etapa como tertuliano en el programa de radio Protagonistas de Luis del Olmo, la actriz y presentadora de televisión Norma Duval se presentó en el estudio en directo y le lanzó uno de sus zapatos.

También presentó un programa en Antena 3 Radio, Hora de lobos. En la prensa escrita, colaboró como columnista de medios como El Mundo y ABC y en la revista Panorama del grupo Z. Su tono mor-

que desplegó, así como su tendencia a contar las interioridades de su exfamilia política, le hicieron crear controversia en todos los medios por los que pasara.

Fue colaborador habitual en 'Tómbola', 'Sabor a ti' 'Crónicas Marcianas' o en 'Sálvame'

Trabajó como corresponsal de guerra, probó suerte en el cine y publicó numerosos libros

Es autor, asimismo, de numerosos libros. Comenzó escribiendo poesía, de lo que son exponentes Cuya selva y La soledad distinta. En 1977 publicó su primera novela, Las islas transparentes. La segunda fue Los insatisfechos, y Zelos, la tercera. Otras de sus obras, algunas con títulos muy provocadores, son: Yo, Jimmy, Mi vida entre los Franco, Neón en vena, Enfermos en el paraíso, Las malas compañías. Hipótesis íntimas sobre la muerte de los marqueses de Urquijo, Cómo forrarse y flipar con la gente guapa, Camaleones y lagartasy España me pone. La última de sus obras, escrita en 2020, ha sido su autobiografía, La vida jugada.

Su conexión con el mundo de la prensa rosa arranca con su matrimonio con Merry Martínez Bordiú en 1977, del que vendió a ¡Hola! la exclusiva por un millón de pese-

daz, irónico, crítico y provocador tas, todo un hito en el momento. Con la nieta de Franco tuvo una hija, Leticia, nacida en 1979, y posteriormente protagonizaron una sonada separación, incluida la disolución con una sentencia del Tribunal de la Rota.

### Conexión Gran Canaria

Los problemas entre el matrimonio disuelto continuaron durante años con la hija como excusa. Merry le acusaba de no pasarle la pensión y Jimmy de que no le dejaba ver a su hija. De este conflicto viene la relación del periodista con Gran Canaria.

Su exmujer residió durante años en la Isla con su hija. La tensión llegó a su punto álgido en 1986. Ese año, Giménez-Arnau interpuso una demanda ante el juez decano de Instrucción de Las Palmas para buscar a su exmujer y a su hija, alegando que se habían cambiado de localidad de residencia para que él no pudiera ejercer el derecho de visita.

Con el tiempo, de carne de la prensa del corazón, pasaría a ser periodista especializado en esa temática, aprovechando sus polémicas intervenciones para exponer su vida por el morbo que despertaba su condición de expariente de los Franco.

En 2007, conoció a la periodista Sandra Delgado, 35 años menor, cuando esta le entrevistó para el programa Dolce Vita, de Telecinco, con la que se acabó casando (en secreto y otra exclusiva fotográfica mediante) hace más de una década. Delgado, la mujer que Giménez-Arnau «más había querido», según confesó este, ha declarado a Belén Esteban tras su muerte. «Se ha quedado sin ver el nuevo estadio de Madrid».

### **ANUNCIOS POR PALABRAS**

PRECIO DE CADA **PALABRA** 

0,52 euros

de Lunes a Sábado

0,54 euros

el Domingo

Mínimo 10 palabras por anuncio

### **SERVICIOS PROFESIONALES**

### **FONTANERIA**

**DESATASCOS JUMBO** urgencias, cañerías, desagües, domésticos, industriales, detectores, cámaras, equipo de alta presión. 928225262.

DESATASCOS LAS PAL-MAS. Fontanería. Desatascos domésticos, industriales, cámaras, detectores. Servicio permanente. 928222279.

### RESIDENCIAS TERCERA EDAD

### RESIDENCIAL ALTAVISTA

Ambiente familiar, servicio médico permanente. Posibilidad pagar con propieda-928255050 928258484.





Contamos contigo? minimum and chieve. Contamin configd.

# Un taxista conduce drogado y arrolla a una mujer de 76 años en La Laguna

La Policía Local detiene al conductor tras dar positivo en cocaína y marihuana .

Otras seis personas resultan heridas, cinco de ellas graves, en cuatro accidentes

R. Torres/P.Fumero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Martes trágico en las carreteras canarias. Siete personas resultaron heridas ayer, cinco de ellas de carácter graves, en cinco accidentes registrados en las islas de Lanzarote, Tenerife y El Hierro, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. Una de las afectadas es una mujer de 76 años que fue atropellada en una calle de La Laguna por un taxista que iba drogado, por lo que fue detenido por la Policía Local tras comprobar que había consumido cocaína y marihuana.

El atropello de la septuagenaria se produjo pasadas las 09.00 horas en la Avenida de La Unión. Tras el accidente, los agentes del Grupo de Atestados de la Policía de La Laguna realizaron al conductor del taxi un test de drogas, que dio positivo al consumo de cocaína v marihuana, según informó el área de Seguridad del ayuntamiento lagunero en un comunicado. Ante dicha circunstancia, los policías locales llevaron a cabo la detención del chófer y abrirán de inmediato un expediente sancionador en el que, explicó el Ayuntamiento, se aplicarán las máximas sanciones que permita el reglamento municipal, lo que «podría conllevar la retirada definitiva de la licencia».

Horas antes, sobre las 07.00 horas, se registraba otro atropello en la carretera TF-5, a la salida de Santa Cruz de Tenerife. En este caso el afectado fue un hombre de 40 años que presentó diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia



Estado en el que quedaron los dos vehículos tras el accidente que dejó tres personas graves en Lanzarote. LA VOZ DE LANZAROTE

de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

Además de estos dos accidentes en Tenerife, la isla de Lanzarote registró otros dos. En el primero de ellos tres personas resultaron heridas de gravedad tras la colisión frontal de dos coches en la carretera LZ-1, en inmediaciones del cruce de Costa Teguise, en la localidad de Teguise. El siniestro se produjo pasadas las 13.30 horas del mediodía, cuando el choque entre los dos vehículos dejó heridos a dos hombres y una mujer, todos ellos con politraumatismos de carácter grave, por lo que una

vez atendidos y estabilizados por el personal del Servicio de Urgencias Canario fueron trasladados en tres ambulancias hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa, Previamente, los bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de Lanzarote tuvieron que asegurar los dos vehículos, que quedaron completamente destrozados tras el impacto, y liberar a uno de los ocupantes al haber quedado atrapado entre el amasijo de hierros. La Guardia Civil realizó el atestado.

En esta misma isla, un motorista de 30 años ingresó en la madrugada de ayer, pasadas las 01.00 horas, en el Hospital Doctor José Molina Orosa, en estado grave tras haber sufrido una caída en la carretera de Los Mármoles, en Arrecife. Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local y la Guardia Civil, que realizó el atestado.

Por último, en la isla de El Hierro un hombre de 70 años ingresó ayer por la mañana en el Hospital Ntra. Sra. de Los Reyes tras ser atropellado por un vehículo en la calle Doctor Quintero, en el municipio de Valverde. En el momento de la asistencia, el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada hasta el centro hospitalario.

# Tres hombres apuñalan e intentan asesinar a otro en la isla de Tenerife

El juez decreta el ingreso en prisión de los detenidos, de 21, 22 y 30 años \* La víctima ha necesitado 68 puntos de sutura

Pedro Fumero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Policía Nacional ha detenido recientemente a tres varones, todos de nacionalidad marroquí, como presuntos autores de un homicidio en grado de tentativa tras golpear fuertemente a otro joven magrebí y propinarle varias puñaladas en la cara y el cuello en La Laguna. La brutal agresión y la gravedad de las heridas provocaron que la víctima tuviera que ser inmediatamente trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias (HUC). El afectado recibió sesenta y ocho puntos de sutura. Todos los acusados ingresaron en prisión provisional a la espera de juicio.

La investigación fue desarrollada por agentes destinados en la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Laguna. Los agresores tienen 30, 22 y 21 años de edad, según señalaron las fuentes consultadas en la jornada de ayer. El homicidio en grado de tentativa se llevó a cabo en la parada del tranvía situada en el Camino de Las Mantecas.

Después de tener conocimiento de la citada infracción penal, los funcionarios del cuerpo de seguridad comenzaron con la investigación, para lo cual, entre otras gestiones, se tomó declaración a la víctima, de 19 años, y a uno de los testigos. Los policías nacionales también procedieron al visionado de las cámaras de videovigilancia del tranvía.

Uno de los agresores fue reconocido al ir a las dependencias policiales a reclamar un objeto perdido

Fruto de esta investigación, los tres autores de los hechos fueron identificados y los agentes pusieron de inmediato una orden de búsqueda sobre los mismos. A los pocos días, en dependencias de la Policía Local de La Laguna se detuvo a uno de los presuntos autores. El citado joven magrebí acudió a esas dependencias policiales para reclamar un efecto de su propiedad en la oficina de objetos perdidos, momento en el que pudo ser reconocido por uno de los agentes municipales.

Los otros dos implicados fueron arrestados en diferentes días por agentes de la Policía Nacional en el sur de Tenerife. A uno de ellos se le apresó por la presunta comisión de un delito hurto, momento en el que funcionarios, al consultar las bases de datos, constataron su implicación en la agresión en La Laguna. En cuanto al tercer varón implicado, fue interceptado en la vía pública tras adoptar una actitud nerviosa ante la presencia policial, motivo por el cual los agentes procedieron a su identificación y descubrieron entonces que constaba una orden de detención contra él. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

### Operación contra el tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario

R. Torres

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, están llevando a cabo una operación antidroga en varios puntos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, enm Fuerteventura, según informaron ayer fuentes policiales.

En el marco de este operativo contra el tráfico de estupefacientes, que se encuentra bajo secreto de sumario, agentes de ambos cuerpos realizaron desde primera hora de la mañana de ayer varias entradas y registros en las dos islas. Así, desde las 06.00 horas, los responsables del operativo practicaron varios registros en el barrio de Zárate y en el entorno del centro comercial La Ballena, en la capital grancanaria. A la misma hora, los agentes entraban también en inmuebles de la capital majorera.

Según han informado las fuentes, hay varias personas detenidas, todas ellas de distintas nacionalidades. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

### Rescatadas cuatro personas después de estar cuatro días a la deriva al norte de las islas

Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado a cuatro personas que se encontraban en una neumática a la deriva a 96 kilómetros al norte de Tenerife y que presentaban un cuadro de deshidratación tras cuatro días en alta mar. Según fuentes de Salvamento Marítimo, dos de los tripulantes son británicos, uno de ellos de Gibraltar, uno es marroquí y el cuarto es de nacionalidad francesa.

Los tripulantes, al verse en situación de peligro, dieron un aviso por teléfono satelital en el que se avisaba de que les estaba entrando agua en la embarcación. Tras recibir la llamada de alerta, Salvamento movilizó a un mercante, el Green Power, de bandera panameña, hasta la zona.

La Guardia Civil también movilizó la embarcación Río Jándula con el objetivo de localizar la neumática. Las cuatro personas rescatadas fueron trasladadas en el Helimer 201 de Salvamento Marítimo hasta el aeropuerto de Tenerife Sur.

# Una alemana muere al ser atacada por un tiburón al sur de Gran Canaria

La joven de 30 años colgaba una pierna por fuera del catamarán en el que navegaba cuando lanzaba carnaza para pescar & Ocurrió a 514 kilómetros

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una ciudadana alemana de 30 años murió el lunes por la noche a bordo de un helicóptero del Ejército del Aire que la evacuaba a un hospital de Las Palmas de Gran Canaria tras haber sido atacada por un tiburón en el Atlántico, a 514 kilómetros -unas 320 millas náuticas- al sur de Canarias, según confirmó a Efe Salvamento Marítimo. El animal atacó a la mujer cuando ésta lanzaba carnaza parapescar desde el catamarán en el que viajaba; en ese momento, la víctima llevaba una pierna colgada por fuera de la embarcación, según apuntan fuentes del organismo público a este periódico.

Los hechos se produjeron poco antes de las 16:00 horas (hora canaria) en alta mar, a unos 180 kilómetros al este de la ciudad de Dajla (Sáhara). La tripulación del barco de recreo en el que viajaba, el catamarán británico 'Dalliance Chichester', pidió ayuda sobre las 15:55 horas a Salvamento Marítimo español, que comparte responsabilidades internacionales de rescate en esa zona con la Marina Marroquí, informa Efe.

La víctima falleció en un avión del Ejército del Aire que la evacuó a un hospital de Gran Canaria

Por ese motivo, Salvamento se puso en contacto con el centro de control de su servicio homólogo de Rabat, que pidió que la emergencia fuera asumida por España, porque no tenía medios en la zona. Así, Salvamento Marítimo emitió de inmediato una alerta a todos los buques cercanos al catamarán, uno de los cuales se acercó y pudo ofrecer medicamentos a sus tripulantes.

En ayuda de la accidentada acudió desde Gran Canaria un helicóptero del Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR) del Ejército del Aire, que embarcó a la mujer sobre las 20:05 horas, han precisado las fuentes. La mujer, que había perdido una pierna en el ataque del escualo, entró en parada cardiorrespiratoria durante el vuelo y llegó ya muerta al Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.

El catamarán en el que viajaba

había salido el 14 de septiembre desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria en dirección sur, según la ruta que han registrado navegadores de seguimiento del tráfico marítimo como marinetraffic.com o vesselfinder.com.

De acuerdo con el registro internacional de incidentes con escualos que elabora el Museo de Historia Natural de Florida (EEUU), a lo largo de la historia solo hay constancia de seis incidentes confirmados con tiburones en Canarias y otro más probable. Ninguno de ellos fue mortal.

En el lugar donde se produjo el ocurrido este lunes y sus alrededores, no se ha documentado ninguno anterior. El más cercano, además de los de Canarias, fue notificado en el archipiélago africano de Cabo Verde.

### Siete muertos y 40 heridos por los incendios que asolan el centro y norte de Portugal

**Europa Press** 

MADRID

Siete personas han muerto-tres de ellas, bomberos- y otras 40 están heridas como consecuencia de los incendios que asolan Portugal. En principio la situación hacía prever que los incendios golpearían con menor virulencia que otros años. Sin embargo, la llegada de vientos del este y un empeoramiento de las condiciones meteorológicas ha cambiado el panorama.

El fuego golpea la zona centro y en menor medida el norte. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) informa que son más de cien las localidades en peligro. Cuatro personas han sido detenidas desde el sábado sospechosas de haber provocado alguno de estos incendios.

### Los atracadores del restaurante de Tenerife buscaban el dinero de la caja

Los hombres entraron por la cubierta del local y esperaron al empresario . Uno de los asaltantes falleció por arma blanca

Pedro Fumero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los hombres que presuntamente protagonizaron un asalto al restaurante Saúco, en Guía de Isora, durante la noche del domingo, que acabó con uno de ellos fallecido por arma blanca, esperaron en la parte alta del local a que el propietario llevara el dinero de la recaudación de tres días, viernes, sábado y domingo, a la caja fuerte.

Los ladrones supuestamente entraron por la cubierta de la nave y forzaron la puerta que da acceso a una oficina en la primera planta del establecimiento. Así lo indicaron vecinos de la zona. Hasta la tarde de ayer, agentes de la Guardia Civil no habían practicado detenciones en relación con este asunto, ni por la muerte del atracador, ni por el robo con violencia sufrido por el empresario y su pareja sentimental,

según explicaron las fuentes consultadas. El hombre fallecido es un joven de nacionalidad venezolana, del que, por ahora, no han trascendido más datos. El dueño del establecimiento y su mujer también son de origen venezolano, aunque llevan muchos años en Tenerife.

### Forcejeo

Según adelantó Canal 4, el responsable del restaurante sufrió diversos cortes y puñaladas en varias partes del cuerpo. Entre las 23:30 horas y las 00:00 horas, elhombre supuestamente accedió a la parte alta del restaurante para guardar el dinero de la recaudación en la caja fuerte. Y en ese momento fue golpeado por uno de los asaltantes. Entre ellos se produjo un forcejeo y una pelea, que después se trasladó a la parte baja del local.

El dueño del negocio les hizo frente con un arma blanca, con la que respondió al ataque. La víctima mortal sufrió varias puñaladas a la altura del tórax y el costado. El joven quedó tendido, boca abajo, en las proximidades de una puerta lateral del local. Pero las peores lesiones las sufrió la mujer, ya que sufrió heridas en la cabeza por parte de los atracadores con un objeto contundente. De hecho, la afectada permanece ingresada en un hospital. Al detectar la gravedad de la situación y después de haber recibido los golpes, dicha mujer acudió ensangrentada a solicitar ayuda a varios vecinos de la zona, para que activaran a ambulancias y a agentes de los cuerpos de seguridad.

Los investigadores de la Guardia Civil han solicitado información al empresario, así como a familiares y posibles testigos. Además, tratarán de visualizar las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia que existen por la zona.

# Un joven intenta una agresión sexual a dos menores que captó en un videojuego

Tenía antecedentes por pornografía infantil y viajó hasta Madrid para ver a las víctimas

Esteban Alarcón

MADRID

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un joven español de 25 años que viajó con su coche desde Barcelona hasta la capital del país, con la intención de agredir sexualmente a dos menores a los que contactó a través de un videojuego 'online'.

Fuentes policiales consultadas por el canal de sucesos de Prensa Ibérica, relatan que el arresto se produjo el lunes, cuando el hombre se encontraba en un coche junto a los dos menores, dos españoles de 17 años. Los agentes dieron el alto al conductor tras realizar una maniobra prohibida y solicitarle sus datos. En ese momento comprobaron que el hombre contaba con antecedentes por pornografía infantil, así como la prohibi-

ción de salir del país. Registraron el coche y hallaron grilletes, un chaleco antibalas de los Mossos d'Esquadra, otro chaleco simulado con un parche de la policía alemana, una defensa extensible catalogada como arma prohibida, y dos placas de matrícula sustraídas. El detenido alegó que iban a realizar una actividad deportiva llamada 'airsoft', un deporte de aventuras de simulación militar.

También encontraron en el maletero del vehículo una chaqueta de técnico sanitario y dos mochilas con gran cantidad de medicamentos (en su mayoría sedantes y anestésicos como fentanilo), una bombona de oxígeno, jeringas precintadas y una tableta. Está acusado de un delito de agresión sexual no consumado, un delito de arma prohibida y un delito contra el patrimonio.

# 十

D. E. P. EL SEÑOR DON

### Manuel Pérez Rodríguez

QUE FALLECIÓ EN SANTA MARÍA DE GUÍA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Guillermina (†), Antonio (†) y Rosa María Pérez Rodríguez; hermanos políticos: Manuel (†), Siona (†) y Benigno; sobrinos: Juan Manuel, Luis, Carmelo, Francisco Javier (†), Andrés, Sergio, Loly, Pepe, Toñi, Ana, Jessica y Jenni; sobrinos nietos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, día 18 de septiembre de 2024, a las 17.00 horas, desde el tanatorio de La Auxiliadora, al cementerio de La Atalaya de Guía; asimismo se sirvan asistir a su MISA FUNERAL que tendrá lugar el MIÉRCOLES, día 2 de octubre de 2024, a las 19.00 horas, en la parroquia de Santa María de Guía; favores que agradecerán profundamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre de 2024

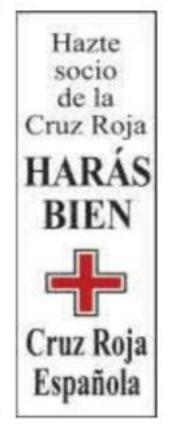

### SEVILLA

### Casi una treintena de detenidos, cinco de ellos policías nacionales, en una operación antidroga

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, confirmó ayer la detención -de momento- de cerca de treinta personas en un operativo antidroga que sigue abierto en Alcalá de Guadaíra. Aunque no detalló expresamente la detención de cinco agentes de la Policía Nacional, extremo que sí informó un portavoz policial, aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervendrán contra el tráfico de droga «caiga quien caiga y le pese a quien le pese». El subdelegado no descarta más detenciones o registros a lo largo de las próximas horas o incluso días. Los detenidos en «diferentes localizaciones» pero con «núcleo central» en la localidad de Alcalá de Guadaíra, están todavía pendientes de pasar a disposición judicial. | **Efe** 

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

### **CRUCIGRAMA**

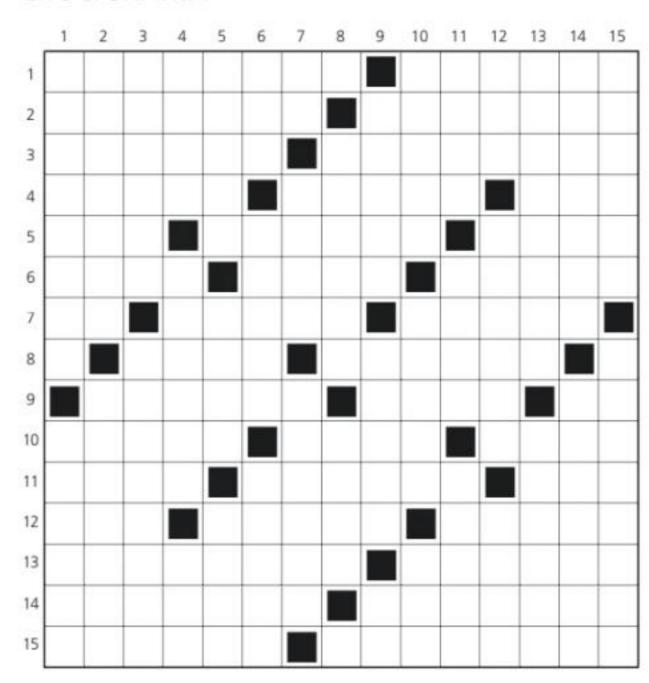

HORIZONTALES.- 1: Bailarina y cantora de la India. Dar o tirar coces.-2: Persona encargada de atender a los pasajeros a borde de un avión. Ciudad de Vizcaya.-3: Debilita a alguien en el aspecto moral. Agradecimiento.-4: Nacido en Irán. Fritura. Carcajea.-5: Sitio de la lumbre en la cocina. Tenga su origen una cosa en otra. Acento peculiar del habla de determinada región.-6: Concepto o noción. Amortiquado, sin brillo. Apéndices articulados en que terminan la mano y el pie.-7: Negación castiza. Ribera del mar formada de arenales en superficie casi plana. Gaveta.-8: Abreviatura de arroba. Recién nacido. Instrumentos que sirven para hilar. Símbolo del fósforo.-9: Ciudad de Vizcaya. Después de, a continuación de. Prefijo que significa repetición.-10: Reunión nocturna de personas de distinción para divertirse con baile o música. Tiene por cierta una cosa. Plural de consonante.-11: Atreverse. Hijas políticas. Aquí.-12: Pelea, combate. Imitó o remedó a alguien. Colina o collado.-13: Piezas giratorias en la parte posterior de las alas de un avión. Nacido en Grecia.-14: Tienen determinada apariencia o aspecto. Cubas grandes.-15: Perfumes, olores muy agradables. Máquina que se usa para hilar.

VERTICALES.- 1: Iglesia notable por su antigüedad o magnificencia. Parte del vestido, correspondiente al pecho, y que suele ir doblada hacia fuera sobre la misma prenda de vestir.-2: Turbada, aturdida. Relativo a la base.-3: Caimán. Lugar desde el que se contempla un panorama amplio.-4: Esfuerzo o empeño grandes. Recurrir una sentencia judicial. Fase del sueño. -5: Nombre de varón. Mamífero carnívoro, similar a un perro grande, que vive salvaje y es gregario. Arbusto eritroxiláceo, indígena de América del Sur.-6: Letra griega. Emite, desprende de sí. Impares.-7: Dios del sol. Fraile. Llenen un espacio o lugar.—8: Símbolo del amperio. Dar voces. Celebráis con rosa algo. Símbolo del hidrógeno.-9: Golpe de derecha en el tenis. Matriz. Símbolo del titanio.-10: En México, camarada, amigo íntimo. De cera. Tanto en el fútbol.-11: Salida del Sol. Da, o dame acá. Enfermedad de la piel.-12: Mono capuchino. Permitiese, consintiese. Poema lírico alemán.-13: Tira bordada o de encaje que se cose entre dos telas. Matadero.-14: Organo punzante que tienen en el abdomen algunos arácnidos y algunos insectos himenópteros. Coger algo que se ha caído.-15: Circunloquios. Arrepentida de lo que ha dicho o hecho.

### SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



### **AJEDREZ**

# abcdefgh

Estudio de Wotawa Blancas juegan y ganan...

### **JEROGLÍFICO**

- ¿Alguien comerá marisco?

# UOS DIOS

### SUDOKU

### 6 8 9 4 6 8 3 4 9 4 6

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





### **AUTODEFINIDO**

| ANSIEDAD<br>POMPOSA            | ٧           | PERMA-<br>NECERIA<br>LOCUACES | ٧                                      | I SEMI-<br>VOCAL<br>ESTE,<br>LEVANTE | Ÿ                                | FRÍO<br>INTENSO<br>JUEGO<br>DEL TENIS | Ÿ                                          |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| >                              |             | ٧                             |                                        | ٧                                    |                                  | ٧                                     |                                            |
| TABIQUES PROYECTILES DE ARMAS  | >           |                               |                                        |                                      |                                  |                                       |                                            |
| >                              |             |                               |                                        |                                      | TECNECIO<br>AGITADO,<br>INQUIETO | >                                     |                                            |
| MISIVA<br>CUALIDAD<br>DE TIBIO | >           |                               |                                        |                                      | ٧                                | AMPERIO<br>MORAR,<br>HABITAR          | >                                          |
| >                              |             |                               |                                        |                                      |                                  | ٧                                     | EXPLICA-<br>CIÓN DE<br>UN TEXTO<br>DIFÍCIL |
| ÉPOCA<br>JUNTA                 | >           |                               |                                        | FUN-<br>DACIÓN<br>DUEÑAS             | >                                |                                       | Ý                                          |
| <b>&gt;</b>                    |             |                               | RÁPIDO<br>Y LIGERO<br>BAILE<br>ANDALUZ | <b>→</b> ¥                           |                                  |                                       |                                            |
| BAÑADA<br>EN CROMO<br>VIOLETAS | >           |                               | ¥                                      |                                      |                                  |                                       |                                            |
| <b>&gt;</b>                    |             |                               |                                        |                                      |                                  |                                       |                                            |
| CONSE-<br>JERA                 | <b>&gt;</b> |                               |                                        |                                      |                                  |                                       |                                            |

### SOLUCIONES

### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Bayadera. Cocear.-2: Azafata. Durango.-3: Socava. Gratitud.-4: Irani. Frito. Rie.-5: Lar. Derive. Dejo.-6: Idea. Mate. Dedos.-7: Ca. Playa. Cajón.-8: A. Meón. Ruecas. P.-9: Bilbao. Tras. Re.-10: Sarao. Cree. Emes.-11: Osar. Nueras. Acá.-12: Lid. Copio. Alcor.-13: Alerones. Griego.-14: Pare-cen. Toneles.-15: Aromas. Hiladora.

Verticales.-1: Basílica. Solapa.-2: Azorada. Basilar.-3: Yacaré. Miradero.-4: Afán. Apelar. REM.-5: David. Lobo. Coca.-6: Eta. Emana. Nones.-7: Ra. Fray. Ocupen.-8: A. Gritar. Reis. H.-9: Drive. Útero. Ti.-10: Cuate. Cérea. Gol.- Orto. Daca. Sarna.-12: Cai. Dejase. Lied.-13: Entredós. Macelo.-14: Águijón. Recoger.-15: Rodeos. Pesarosa.

### AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: I. D. Y. V.-2: Ampulosa.-3: Paredes.-4: Balas. Tc.-5: Carta. A.-6: Tibieza.-7: Era. ONG.-8: Une. Ágil.-9: Cromado.-10: Violadas.-11: Asesora.

### AJEDREZ

1-a4+, Rxa4; 2-Axd6, Dxa8; 3-Ab8

### **JEROGLÍFICO**

 Ostras Laura. (OS tras la U; Ra)

| SOPA DE LETRAS |      |      |     |     |     |      |     |   |     |  |
|----------------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|---|-----|--|
| P              | 1    | L    | T   | R   | ı   | E    | ete | Œ | 0   |  |
|                |      |      |     |     | R   |      |     |   |     |  |
|                |      |      |     |     | T   |      |     |   |     |  |
|                |      |      |     |     | A   |      |     |   |     |  |
| S              | A    | 30   | L   | L   | N   | 0    | Ν   | V | N   |  |
|                |      |      |     |     | D   |      |     |   |     |  |
|                |      |      |     |     | 8   |      |     |   |     |  |
|                |      |      |     |     | м   |      |     |   |     |  |
| O.             | IICI | -100 | ne: | (D) | (p) | SAC. | 0   | w | B.I |  |

| 11716 | 4 | 2 | 9  | 8 | 315 |
|-------|---|---|----|---|-----|
| 21513 | 1 | 8 | 7  | 4 | 916 |
| 91814 | 3 | 5 | 6  | 2 | 711 |
| 5 4 7 | 8 |   | 2  |   | 1 9 |
| 31911 | 5 | 7 | 4  | 6 | 218 |
| 81612 | 9 | 1 | 3. | 7 | 514 |
| 6 1 9 | 2 | 3 | 8  | 5 | 4 7 |
| 41318 | 7 | 9 | 5  | 1 | 512 |
| 71215 | 6 | 4 | 1  | 9 | 8 3 |

SUDOKU



### La suerte

| ONCE  | 16/9/2024          |
|-------|--------------------|
| 70963 | Serie: 034         |
|       | 17/9/2024          |
| 50538 | Serie: 025         |
|       | 11/9/2024          |
| 85521 | Serie: 043         |
|       | 12/9/2024          |
| 65316 | Serie: 002         |
|       | Cuponazo 13/9/2024 |
| 43478 | Serie: 017         |
|       | Sueldazo 14/9/2024 |
| 37810 | Serie: 22          |
|       | Sueldazo 15/9/2024 |
| 55459 | Serie: 004         |

### Super ONCE 17/9/2024

17/9/2024

Suerte: 6

Sorteo 1

Mi día

2 FEB 1935

07-10-13-19-20-23-24-27-33-34-35-47-52-61-70-71-76-80-81-84 Sorteo 2

04-05-08-18-31-32-35-40-41-42-48-49-54-57-59-63-65-66-69-80 Sorteo 3

05-06-07-08-11-15-24-26-28-35-41-47-50-65-70-71-78-80-82-85 Sorteo 4

03-11-15-17-18-20-23-25-26-27-29-35-38-50-52-53-55-75-76-84 Sorteo 5

07-10-13-15-17-22-25-29-30-32-37-39-40-41-42-47-49-58-67-73

| Triplex  | 17/9/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 914       |
| Sorteo 2 | 732       |
| Sorteo 3 | 349       |
| Sorteo 4 | 834       |
| Sorteo 5 | 506       |
|          |           |

#### Euro Jackpot 17/9/2024 1-3-13-24-44 Soles: 11 y 12

### Eurodreams 16/9/2024

17/9/2024

11-19-22-27-39-49 Sueño:1

21-36-37-39-42-49

Bonoloto

|                     | C: 30-R: 1 |
|---------------------|------------|
| Euromillones        | 17/9/2024  |
| 20-30-32-41-44      |            |
| El millón: GNN27244 | E: 1 y 10  |
|                     | 13/9/2024  |
| 10-15-17-31-42      |            |
| El millón: GLJ90382 | E: 4 y 12  |

#### La Primitiva 16/9/2024 01-09-11-34-35-44 C: 13 R: 9

Joker: 1229 547 12/9/2024 08-10-22-36-44-45 C:28 R:6

Joker: 2 445 600 14/9/2024

09-11-19-23-44-46 C: 24 R: 8 Joker: 1595 178

El Gordo 15/9/2024 02-08-27-40-52 Clave: 4

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

### Intervalos nubosos

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Elaboración propia,

Gran Canaria: Intervalos de nubosidad media y alta que desaparecerán durante la madrugada. El resto del día, intervalos nubosos en general, más compactos y extensos hasta mediodía, y predominando los cielos nubosos en zonas de interior durante la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Al final del día tenderá a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Fuerteventura y Lanzarote: Intervalos de nubosidad baja, media y alta, con probabilidad de precipitaciones en general débiles. Viento flojo de componente norte. Tenerife: En cumbres centrales, cielos despejados, salvo por algo de nubosidad alta. En el resto, intervalos nubosos en general, más compactos y extensos hasta mediodía. Probables lluvias débiles y ocasionales, sin descartar que puedan ser localmente moderadas en las vertientes sur y este. Temperaturas con pocos cambios. La Palma, La Gomera y El Hierro: Intervalos nubosos en general, más compactos y extensos hasta mediodía. Viento flojo con predominio del noreste.



### El mar

Mareas

HORARIO

PLEAMAR 2.02 h. - 14.14 h. 2.67 - 2.95

BAJAMAR 7.58 h. - 20.27 h. 0.26 - 0.09

ALTURA

Variable, principalmente N y NE, 1 a 4. Marejadilla o rizada. Mar de fondo del N en torno a 1 m.

Crepúsculo

MATUTINO VESPERTINO NAUTICO 6.58 h. 20.55 h. 7.26 h. 20.27 h. CIVIL

### El sol

Sale a las 7.49 horas. Se pone a las 20.04 horas.

#### La luna

Sale a las 20.28 horas. Se pone a las 8.02 horas.

### FASES

Martes 24 de septiembre, cuarto menguante: martes 2 de octubre. luna nueva; jueves 10 de octubre, cuarto creciente; jueves 17 de octubre, luna llena.

> Jueves 240 - 210

Viernes

240 - 210

Sábado

240 - 210

Domingo

250 - 210

### La Palma Lanzarote Próximos días 240-200 270-190 a La Gomera 250-220 Fuerteventura 250-200 El Hierro **Gran Canaria** 260-220

número 123, 928892317

(Tunte), 928127035

928660466

928725013

LANZAROTE

Arrecife: C/ Valls de la Torre, núm. 13. 928803686

Tias: C/ Dr. Fleming, 1 - Esq. Avda. Central. 928524345

Yaiza: C/ Vista de Yaiza, núm 60 - Local A. 928830159

Haría: (Hasta las 22.00 horas). C/ Villanueva, 17 - Mala, 928529675

Teguise: (Hasta las 22.00 horas). El Jablillo - Local 3 - C.C. El Jablillo - Costa Teguise Tinajo-San Bartolomé: (Hasta las 22.00 horas). C/ Dr. Cerceña Bethencourt, 10, San Bartolomé de Lanzarote. 928520615

### **FUERTEVENTURA**

ñeyra, 15. 928850197

Caleta de Fuste: Local B1 del C.C. El Castillo, Avda, El Castillo, 928163160 La Oliva: Avda. Ntra. Sra. del Carmen, núm. 44 - Corralejo. 928866020

Morro Jable-Jandía: C/ Las Afortunadas, 1- Locales 54, 55, 56 - Edificio Palm Garden. Jandía. 928540272

Puerto del Rosario: C/ Fernández Casta-

Tuineje-Gran Tarajal: C/ Princesa Tamonante, 24 - Gran Tarajal. 928870117

### Atentos a...

#### **VALLE SALVAJE**

#### 21:50 La 1

Tras un terrible suceso, la joven Adriana descubre que ha sido prometida con un hombre al que no conoce, lo que les lleva a ella y a sus hermanos a marchar a Valle Salvaje en contra de su voluntad. (Nuevo en emisión.)

### LÓPEZ Y LEAL CONTRA **EL CANAL**

#### 21:45 Antena 3

Programa que pone a Iñaki López y Roberto Leal, dos de los presentadores más reconocidos de Atresmedia. contra la propia cadena. Con un tono familiar, de humor y diversión, por el concurso también pasan numerosos rostros conocidos y relacionados con Atresmedia que son los que se enfrenten a López y Leal en las pruebas. En el arranque de cada entrega, los dos protagonistas descubren el castigo al que se van a enfrentar si no pasan la prueba. A partir de ese momento, tienen que hacer frente a cinco pruebas distintas. De las cinco, una siempre se realiza en el exterior. Asimismo, ganar o perder estas pruebas les da ventaja en la gran prueba final.



### EL RIVAL MÁS DÉBIL

### 21:50 Telecinco

Ocho famosos trabajan en equipo a lo largo de siete rondas para tratar de conseguir hasta 50.000 euros. Al final de cada ronda, tienen que votar al que consideren el rival más débil y el elegido es expulsado de la competición.

### VOLANDO VOY

### 21:50 Cuatro

Programa en el que el aventurero Jesús Calleja recorre en helicóptero algunos de los rincones más impresionantes y desconocidos de la geografía española para ofrecer una perspectiva diferente de cada uno de ellos, valiéndose de la combinación de elementos tecnológicos de primer nivel y la colaboración directa de los habitantes de cada localidad.

### #CASO

### 21:30 laSexta

En 1992 se produce el asesinato de una joven en el garaje de su casa en Zaragoza. Durante años, la policía trata de cercar a los sospechosos, pero la falta de pruebas lleva el caso a un callejón sin salida. Dos décadas después, un juez dispuesto a resolver el crimen descubre que podría estar conectado con otro asesinato que se perpetró en la misma ciudad tan solo 42 días después.

### DOCUMASTER: **MANOLO: EL MAGO DE** LOS ZAPATOS

### 21:00 La 2

Retrato en profundidad del diseñador español Manolo Blahnik v de cómo su extraordinaria dedicación lo ha convertido en el más famoso creador de zapatos de lujo, admirado por famosos, estilistas e iconos de la industria de todas las generaciones.

### **GUARDIA DE 24 HORAS**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- Plaza de España, núm. 5. 928266264 Avda. Amurga, 7 - Urb. Las Filipinas. 928318656
- Avda, Guillermo Santana Rivero, 13 Ba-
- rrio de Feria del Atlántico, 928090274 C/ Doctor Vicente Navarro Marco, 150 -Tafira Alta, 928351015

### **GRAN CANARIA**

Agaete: C/ Francisco Palomares, Parcela Finca 9, C.C. Puerto de Las Nieves. 928886004

Agüimes-Ingenio: C/ Fco. Pérez Ramírez, 62 - Ingenio. 928780178 (Hasta las 22.00 horas). C/ Amapola, 75 -

Montaña Los Vélez - Agüimes, 928435401 Arucas: C/ Francisco Gourie, núm. 13. 928600506

Firgas: Pasaje Las Margaritas - Cambalud 928623104

Gáldar-Guía: Plaza de Santiago, 15 (Gáldar). 928880722

(Hasta las 22.00 horas). Lomo Guillén s/n, local nº 2, 1ª Fase de Residencial Las Huertas, finca nº 15 (Guía). 928895047 La Aldea de San Nicolás: C/ Dr. Fleming.

Santa Brigida: Carretera del Centro, 136 -El Monte, 928350193 Santa Lucía de Tirajana: Avda. de Canarias, núm. 338 - Centro Comercial La Ciel -Vecindario, 928149573

FARMACIAS DE CHACLAS

Mogán: C/Río Piedras, 2 - Puerto Rico.

Moya: C/ Pío XII, 4 - Trujillo, 928610390

San Bartolomé de Tirajana (casco):

(Hasta las 22.00 horas), C/Tamarán, 11 -

San Mateo: Avda. Tinamar, número 12.

rajana, número 50. 928761583

San Bartolomé de Tirajana: Avda. de Ti-

**DEGUARDIA** 

www.coflp.org

Tejeda-Artenara: C/ Domingo Guerra Navarro, 25 - Tejeda. 928666072 Telde: C/ Los Gofiones, 23 - Los Picachos. 928690162

Teror: C/ Nueva, número 2. 928630177 Valleseco: C/ León y Castillo, 22 Valsequillo: C/ Juan Carlos I, núm. 7

### La1

09.40 Mañaneros

12.40 Cerca de ti 13.10 El gran premio de la cocina

14.00 Telediario 1

14.50 Telecanarias 1

15.10 Ecominuto

15.15 El tiempo

15.30 Salón de té La Moderna Trini y Miguel anuncian que están esperando un bebé. Paralelamente, Trini también debe resolver sus problemas con Teresa, que se siente engañada por la que consideraba su amiga, aunque Antonia acepta la mentira con agrado.

#### 16.30 La Promesa

Jana descubre que Manuel ha vuelto a quedar con Gregorio y que corre un grave peligro.

17.30 El cazador stars 18.30 El cazador 19.30 Agui la Tierra 20.00 Telediario 2 20.40 La Revuelta



21.50 Valle Salvaje

Tras un terrible suceso, la joven Adriana descubre que ha sido prometida con un hombre al que no conoce, lo que les lleva a ella y a sus hermanos a trasladarse a Valle Salvaje en contra de su voluntad. (Nuevo en emisión.)

23.15 Cicatriz 00.05 Cine

#### 'Nadie puede ser más feliz'

La historia gira en torno a cinco parejas de diferentes genera

01.50 La noche en 24 horas

### La 2

08.30 Aqui hay trabajo 08.55 La aventura del saber

09.55 La 2 express 10.00 La ciencia de

las emociones 10.55 Al filo de lo imposible 11.20 Las rutas D'Ambrosio

12.20 Mañanas de cine 'Un rey para cuatro reinas'

Un hombre se entera de que en un rancho hay escondido un botín de 100.000 dólares, fruto del atraco de una banda de cuatro hermanos asesinados tras el hurto. Deseoso de hacerse con el dinero, acude a la granja, habitada por la madre y las esposas de los forajidos.

13.45 Curro Jiménez

14.45 Saber y ganar 15.30 Las Galápagos,

la frontera del mundo 17.05 Planeta arqueologia: cuando el pasado

se explica 18.00 Grantchester

18.45 Culturas 2 19.15 La2 Express 19.30 Telecanarias

19.50 Somos 8 20.30 Cifras y letras



21.00 Manolo: el mago de los zapatos

22.30 Te ha hecho mirar: una historia verdadera sobre arte

00.00 Festivales de verano 01.05 Planeta arqueología: cuando el pasado se

### Antena 3

07.55 Espeio público

12.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

12.45 La ruleta de la suerte 14.00 Antena 3 Noticias 1

14.30 Deportes

14.35 El tiempo 14.45 Sueños de libertad

Begoña le revela a Andrés sus avances en la investigación del asesinato de Valentín. Más tarde, Damián y Begoña se despiden de Jaime en sus últimas horas. Paralelamente, Digna, en paz con Gervasio y Catalina, se muestra ilusionada con la boda y hace

participes a sus hijos. 16.00 Y ahora Sonsoles 19.00 Pasapalabra

20.00 Antena 3 Noticias 2

20.30 Deportes 20.35 El tiempo

20.45 El hormiguero

El programa recibe la visita de Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, actual secretario general del Partido Regionalista de Cantabria y diputado de esta formación en el actual parlamento cántabro. Con el economista, profesor y escritor, el espacio habla de cómo se presenta el nuevo curso político



#### 21.45 López y Leal contra el canal

Concurso presentado por Eva González. Con la colaboración de Iňaki López y Roberto Leal.

01.30 The Game Show 02.15 Jokerbet: ¡damos juego!

### Cuatro

07.30 Callejeros viajeros 09.20 Viajeros Cuatro

10.30 En boca de todos Presentado por Nacho Abad.

13.00 Noticias Cuatro

Presentado por Alba Lago. 13.55 ElDesmarque Cuatro

Presentado por Manu Carreño.

14.10 El tiempo 14.30 Todo es mentira

Programa de humor presentado por Risto Mejide. 17.00 Lo sabe, no lo sabe

Concurso presentado por Xuso

Jones. 18.00 ¡Boom!

Concurso presentado por Christian Gálvez.

19.00 Noticias Cuatro Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

19.45 ElDesmarque Cuatro Presentado por Ricardo Reyes.

20.00 El tiempo 20.15 First Dates

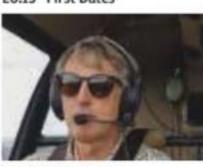

### 21.50 Volando voy

Programa en el que el aventurero Jesús Calleja recorre en helicóptero algunos de los rincones más impresionantes y desconocidos de la geografía española para ofrecer una perspectiva diferente de cada uno de ellos, valiéndose de la combinación de elementos tecnológicos de primer nivel y la colaboración directa de los habitantes de cada localidad.

23.50 Volando voy 01.00 ElDesmarque madruga Presentado por Ricardo Reyes. 01.40 The Game Show

### Tele 5

09.30 Vamos a ver

14.00 Informativos Telecinco 14.25 ElDesmarque Telecinco

14.45 El diario de Jorge

19.00 Reacción en cadena

20.35 ElDesmarque Telecinco deportiva. Presentado por Matías

20.40 El tiempo

Presentado por Laura Madrueño. Espacio que informa de todo lo ocurrido en las últimas horas entre los habitantes de la casa de



#### 21.50 El rival más débil

Concurso presentado por Luján Argüelles, Ocho famosos trabajan en equipo a lo largo de siete rondas para tratar de conseguir hasta 50.000 euros. Al final de cada ronda, tienen que votar al que consideren el rival más débil y el elegido es expulsado de la competición.

#### 23.15 La verdad de...

01.00 Casino Gran

### La Sexta

14.35 El tiempo

16.30 TardeAR

20.00 Informativos Telecinco Presentado por Carlos Franganillo

y Leticia Iglesias. Espacio dedicado a la información

Prats Chacón.

### 21.00 Gran Hermano: última hora

Gran Hermano.



Espacio que pretende arrojar luz sobre los casos más famosos de los últimos años en la crónica negra española.

Madrid Online Show 01.25 ¡Toma salami!

08.00 Aruser@s

10.00 Al rojo vivo 13.30 La Sexta noticias

1ª edición

14.15 Jugones

14.30 La Sexta meteo 14.45 Zapeando

16.15 Más vale tarde

19.00 La Sexta noticias 2ª edición

20.00 La Sexta Clave

20.20 La Sexta meteo

20.25 La Sexta deportes 20.30 El intermedio



### 21.30 #Caso

La base (T1): En 1992 se produce el asesinato de una joven en el garaje de su casa en Zaragoza. Durante años, la policía trata de cercar a los sospechosos, pero la falta de pruebas lleva el caso a un callejón sin salida. Dos décadas después, un juez dispuesto a resolver el crimen descubre que podría estar conectado con otro asesinato que se perpetró en la misma ciudad tan solo 42 días después, (Nuevo en emisión.)

### 23.00 Anglés: historia

de una fuga Serie documental sobre la huida y desaparición de Antonio Anglés, principal sospechoso de la tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, tres adolescentes de 14 y 15 años del municipio valenciano de Alcàsser, un crimen que conmocionó a la España de 1993.

### 02.00 Pokerstars

02.40 Play Uzu Nights

Emision de los mejores eventos de póquer.

### TV Canaria

07.45 Buenos días, Canarias

11.00 Hotel El Balneario 11.55 Videoclip Tu luz, 25 años contigo

12.00 Ponte al dia 14.30 Telenoticias 1

15.10 El tiempo 1

15.15 TN Deportes 1



### 16.30 Cine

#### 'La leyenda del Gigante de la Montaña'

Espen, conocido como el chico de las cenizas, es el hijo de un granjero. El jóven se embarca en una peligrosa aventura junto a sus hermanos para salvar a la princesa de la región de un malvado troll conocido como el Gigante de la Montaña.

#### 18.25 Copa Isola

Dreamland Gran Canaria-La Laguna Tenerife. Desde el Pabellón

de Tenerife Santiago Martín. 20.30 Telenoticias 2 21.10 El tiempo 2

23.40 Cine

21.15 TN Deportes 2

21.30 Una hora menos 22.30 Hit List

### 'La cena perfecta'

Carmine, un mafioso de la Camorra de buen corazón, dirige un restaurante para blanquear dinero sucio donde trabaja Consuelo, una chef en busca de la perfección.

### 01.40 La isla misteriosa

02.35 Ponte al dia Presentado por Wendy Fuentes y

Pedro Machin. 04.45 Copa Isola



### LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS

Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400





Cómo estará el asunto del hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, esposa del heredero Haakon, que la boda hace unas semanas de la hermana de este con un chamán con antecedentes penales ha supuesto un bálsamo para esa monarquía escandinava. El monarca Harald de debe pensar que mejor semejante yerno para compartir un vino caliente en la cena de Nochebuena, que un capítulo más de las andanzas del joven Marius Borg Høiby. Una buena pieza. La policía le investiga por una acusación de malos tratos a su novia, que hubo de recibir asistencia hospitalaria y ha logrado una orden de alejamiento contra él que ya ha contravenido, por lo que el pasado fin de semana fue detenido. También se le imputan destrozos en un apartamento cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Otras dos mujeres con las que tuvo relaciones anteriormente han añadido sendas denuncias a su expediente.

En una carta abierta tras el escándalo que supuso su primer arresto el 4 de agosto por delitos de vandalismo y lesiones, y la denuncia posterior por posesión ilegal de una moto, Marius Borg, de 27 años, pidió perdón «por algo que nunca debió ocurrir» y prometió buscar ayuda para sus problemas de salud mental y drogadicción. Hijo y hermano de futuras reinas, es el primogénito de Mette-Marit de Noruega, fruto de una conflictiva relación anterior, y siempre ha vivido en palacio con sus hermanos Ingrid, de 20 años, y Sverre, de 18. Poco se sabe de su oficio ni beneficio, salvo que ha estudiado en escuelas selectas materias relativas a la moda y diseño. El resto del tiempo lo dedica a vivir la vida, entre jóvenes adinerados y compañías menos recomendables. Desde que hace unos años se conociese su detención por consumo de drogas en un festival, se blindó la información sobre él . Aun y todo, aparece en las fotografías oficiales de la familia real y participa en las celebraciones más importantes, pero no dispone de guardaespaldas. Salvo su madre, que no le deja de la mano, a riesgo de su propia reputación. Medios de comunicación del país nórdico publicaron que Mette-Marit llamó por teléfono a la víctima de Borg

Miel, limón & vinagre

### Marius Borg Høiby

HIJO MAYOR DE LA PRINCESA METTE-MARIT DE NORUEGA



Pilar Garcés

## El Froilán de la monarquía noruega

tras la agresión, lo que se considera un paso en falso de cara a un futuro juicio, pues podría entenderse que la princesa trataba de influir en la chica y mete a la monarquía de lleno en el asunto. Haakon, que siempre ha cuidado del descarriado y le ha visto crecer, calificó escueto los hechos de «serios». En la primera aparición oficial de los herederos tras el escándalo declinaron hacer comentarios, pidiendo respeto para su oveja negra.

Tal vez lo obtengan en sus

fronteras, pero no fuera de Noruega. El diario alemán Bild publicó hace dos semanas una impactante foto de Marius Borg en la que aparece con el tatuado torso desnudo, gafas de

sol y sosteniendo una pistola, una taza y una botella de champán Dom Pérignon, mientras enseña fajos de billetes de coronas noruegas cogidas en la cinturilla del pantalón y luce un reloj Rolex Daytona. Se trata de una imagen

Marius Borg
Haiby (1997),
hijo de la
princesa noruega
Mette-Marit,
fruto de su primer
matrimonio con
el controvertido
ublicó
empresario
año pasado que ha eninstitución y re

privada en una fiesta privada a finales del año pasado que ha enfurecido a la opinión pública de su país por considerar que el joven crápula, que se mueve con pasaporte

Morten Borg.

LISE ASERUD / EFE

diplomático, disfruta de una vida de lujos y excesos a costa del contribuyente. Desde los medios se preguntan si Haakon y Mette-Marit están poniendo límites al comportamiento de Marius, o si se limitan a tapar sus recurrentes desmanes. En todo caso, crece la sensación de que las explicaciones de la casa real resultan ya insuficientes.

Puede que el rey Harald V, asiduo de Mallorca en su yate Norgue y rival de los monarcas españoles multitud de regatas, pida árnica a su querido Juan Carlos I y un hueco en la habitación de invitados de su casa de Abu Dabi. El emérito ya tiene bajo su ala a Juan Felipe Froilán, primogénito de su primogénita Elena que también huyó de una serie de catastróficas desdichas que tenian la noche y la juerga como común denominador, y podría probar de enderezar a Marius Borg en el desierto. Más en la realidad que sus herederos, el regente noruego ha to-

mado la iniciativa, y ha optado por limpiar la página web de su institución y reordenar su saga, para eliminar el nombre del hijo mayor de Mette-Marit y arrinconar a su propia hija Marta Luisa. Con gestos como este, el rey ve crecer su popularidad y alejarse cualquier tentación de jubilación a sus 87 años. Larga vida con semejante repuesto. Va a tener que encomendarse a su yerno chamán, quien según afirma, es capaz de manipular los átomos para rejuvenecer a los seres humanos.



